# LA PROVINCIA

www.laprovincia.es

DIARIO DE LAS PALMAS

Este periódico utiliza papel reciclado en un 100%

**ECONOMIA** 

COLAPSO EN LA ACOGIDA DE MENORES EMIGRANTES EN LAS ISLAS

# Clavijo se cuela en la cita migratoria en Moncloa

El presidente de Canarias fuerza su presencia, hoy, en la reunión Interministerial de Inmigración pese a las reticencias iniciales del Gobierno de Sánchez que en un principio le excluyó de la convocatoria

La compra de una vivienda en las Islas cuesta el doble que hace diez años

El precio medio de un piso en el Archipiélago aumenta un 104% en el último decenio

PÁGINA 26



LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

# La renuncia del concejal de Cultura sacude al Gobierno de Darias

La dimisión de Adrián Santana, frustrado por las trabas presupuestarias y políticas a su gestión, fuerza a la alcaldesa a una remodelación municipal



# CULTURA

Una Temporada de Zarzuela de Canarias sin chulapas y sin dinero

# Retiro lo escrito

# La crisis de Darias



Alfonso González Jerez

uando Carolina Darias fue designada por el PSOE como candidata a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria casi nadie se asombró. Era una decisión presagiada durante meses e impulsada desde la dirección federal del partido: Sánchez, Cerdán y compañía suponían que el conocimiento de Darias como ministra de Sanidad supondría un rédito electoral añadido. Debo decir que, ingenuamente, uno de los sorprendidos fuí yo. Se me antojó una broma que la eligieran para un cometido tan complejo y difícil después de ese ejercicio de inutilidad que fue el largo, penoso, y a veces ridículo alguacilazgo de Augusto Hidalgo, el peor alcalde de la capital durante el último cuarto de siglo. Sí, incluso peor que Jerónimo Saavedra, que ya es decir.

Creo que en algún sitio escribí las razones de mi estupefacción.

riencia de gestión relevante. Una afirmación como esa molesta a muchos, pero es la verdad, y su importante curriculum lo demuestra. Ni como subdelegada y delegada del Gobierno en Canarias, ni como presidenta del Parlamento debió gestionar nada. Como consejera de Conocimiento y Empleo del Gobierno autonómico duró menos de seis meses. Las carteras ministeriales que ocupó brevemente tampoco eran departamentos conocidos por sus amplias competencias o su kafkiana complejidad administrativa. Pero, sobre todo, la candidata había demostrado reiteradamente una incapacidad congénita para aglutinar, ordenar y liderar equipos eficientemente. Por donde pasó la recuerdan bien. Nadie discute su inteligencia, su capacidad para meterse entre pecho y espalda doce horas diarias de trabajo, su memoria para absorber cualquier informe, cualquier sentencia, cualquier expediente como

una esponja. Pero una cosa es ser

una afanosa jefa de servicio y otra

liderar y gobernar una gran ciudad

con unos servicios públicos en cri-

Darias carecía de ninguna expe-

sis, una capital a la que se le rompen las costuras y que pierde casi sistemáticamente oportunidades de modernización, crecimiento y lucha contra la pobreza y la exclusión social. Como intuía donde se metía, Darias incorporó como guardaespaldas tecnocrático a Francisco Hernández Spínola, bregado funcionario que fuera subsecretario de Jerónimo Saavedra en los ministerios de Educación y Administraciones Públicas, Hernández Spínola fue, asimismo, un discreto y respetable consejero de Presidencia del Gobierno autónomo. Pero no era lo que Darias necesitaba. Quería algo distinto a ella y eligió un clon: otro jefe de servicio tan responsable como trabajador y ligeramente antipático cuando está de buen humor.

La alcaldesa no lidera, pero se empecina en intervenir, autoritaria y cominera a la vez, en todos los proyectos y en las decisiones cotidianas a los concejales socialistas. A Pedro Quevedo le deja sestear tranquilo y a Gemma Martínez cultivar felices parterres que una mañana derrotarán al capitalismo globalizado. Como se pre-

sentó sin un proyecto político básico para Las Palmas se ha improvisado mucho y mal, sin renunciar además a sandeces como la Metroguaga. Pero lo que le ha empujado a su primera crisis, patentizando el malestar de su equipo y la parálisis crónica de una maquinaria gripada, es la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción sobre la Sociedad de Promoción a raíz de una denuncia del PP. Acaba de dimitir Adrián Santana, consejero de Cultura y consejero delegado de la Sociedad de Promoción. En agosto había dimitido el número dos de la Concejalía de Hacienda, Carlos Gómez. Han dimitido igualmente otros tres altos cargos. Y no porque la alcaldesa no se fié de ellos, sino porque ellos no se fían de la alcaldesa, que se ha cuidado muy mucho de defender a nadie, ni a reivindicar a su equipo, ni revisar críticamente su propia gestión y la deriva de la Sociedad de Promoción. Se agarra como un clavo a que pronto no tendrá deudas. Pero aquí no se habla de deudas, sino de transparencia, o la transparencia le parece a Darias un desacato a su autoridad.

# Billete de vuelta

Desconectar la máquina del fango



Francisco García

or fin vamos a conocer cómo piensa regenerar Pedro Sánchez la democracia española y de qué manera va a desconectar de la red eléctrica la máquina del fango. Un término que, por cierto, acuñó Umberto Eco en la época en que Berlusconi, expresidente de Italia y magnate de los medios de comunicación de aquel país, maniobraba para desprestigiar a los jueces que investigaban sus cuantiosos tejemanejes.

Las cuitas del poder con los medios que no le bailan el agua son legendarias desde Maquiavelo hasta nuestros días. O sea, que el sanchismo no ha descubierto la pólvora insana. Las maniobras de un poder contra el otro han nadado en ocasiones sobre la turbidez de intereses cruzados. Reconozcamos que no siempre han sido los políticos los malos de la película. En 1978, un presidente de la República italiana, Giovanni Leone, se vio obligado a dimitir tras sufrir un cruel linchamiento de la prensa radical y de la izquierda. Tras abandonar la política fue absuelto de las acusaciones difamatorias, después de que hurgaran sin piedad en su vida privada y en la de su familia. En aquella ocasión fue la izquierda político-mediática la urdidora. Sánchez, por el contrario, achaca todos sus males a los bulos de la derechona y a sus jueces a sueldo.

Si el presidente del Gobierno fuera lector y creyente, seguramente haría suya una frase del filósofo Soren Kierkegaard, quien dejó escrito: «Maldición, tres veces maldición a los periódicos diarios. Si Cristo volviera al mundo no se ocuparía de los sumos sacerdotes sino de los periodistas». O tal vez preferiría parafrasear a Balzac cuando el literato francés dijo que «si la prensa no existiera habría que no inventarla».

Si Sánchez fuera alguien bienintencionado, podríamos considerar aceptables sus recomendaciones contra el lodo de las fake news. Pero como no da pie el presidente a pensar que no oculte razones aviesas en su peculiar cruzada, habrá que deducir que lo que propone es un ataque sin precedentes a la libertad de expresión en la democracia española.

# LA PROVINCIA

Director:

Antonio Cacereño Ibáñez acacer@laprovincia.es - @ajcace

**EDITORIAL PRENSA CANARIA** 

Alcalde Ramirez Bethencourt, 8, 35003 Las Palmas de Gran Canaria. ISSN 1576-0820 D.I. G.C. 717/1968 www.laprovincia.es y www.editorialprensacanaria.es

Subdirector:

Fernando Canellada

Redactores jefe:

Soraya Déniz, Javier Durán y Dunia E. Torres

Jefes de Sección: Misraim Rodríguez, Manuel Ojeda, Nora Navarro y Jacobo Corujeira

Directora Comercial: Vanessa Merino Jefe de Contabilidad: José Uría

Redacción y administración: Tfno.: 928 479 400, Fax: 928 479 401 Apd. de Correos, 180. laprovincia@epi.es

Publicidad: publicidad.laprovincia@epi.es

Tfnos.: 928 479 412 / 400 Fax: 928 479 413 Suscripciones: suscriptor@laprovincia.es Tfno.: 928 479 496

CLUB LA PROVINCIA

Director: Javier Durán. León y Castillo, 39 - 928 479 400

© Editorial Prensa Canaria, S.A. Las Palmas de Gran Canaria.







DE ORO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA







ESTA EMPRESA SE HA ACOGIDO A LAS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA COFINANCIADAS CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL PARA LAS REGIONES ULTRAPERÍFERICAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN CANARIAS.

"UNA MANERA DE HACER EUROPA"

# HUMOR

PADYLLA



# **EL RETROVISOR**

FERNANDO MULTITUD

# Nueve cupones de la Once con mucha suerte en Schamann

La suerte vuelve a Las Palmas de Gran Canaria. El cupón de fin de semana de la Once repartió a 180.000 euros en nueve cupones de 20.000 euros en Schamann. Diego Luis Betancort, agente vendedor desde diciembre de 2016, fue el mediador de la fortuna en esta ocasión.

# Un poquito de luz no vendría mal en Concepción Arenal

La calle Concepción Arenal y el final de paseo de Chil echan de menos sus farolas, tan bonitas ellas, pero tan apagadas. Tan solo la potente iluminación de algunos comercios aporta algo de luz al caer la noche en un lugar con varios pasos de peatones y mucha circulación de vehículos.

# Crisis en el gobierno municipal

# La dimisión del concejal de Cultura convulsiona el equipo de Darias

Adrián Santana renuncia por sorpresa ante las dificultades para llevar a la práctica su política cultural « «Carece de sentido que siga formando parte del gobierno»

Adzubenam Villullas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El concejal de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, Adrián Santana, anunció su dimisión ayer por la mañana. La renuncia, de carácter voluntario, fue anunciada pocos minutos antes de la hora a la que el edil debía presentar la nueva temporada de zarzuela, y supone tanto su abandono de las labores de gobierno como del acta de concejal que obtuvo en las elecciones de mayo de 2023. El adiós, justificado por «no poder hacer la política cultural» que defiende, supone un varapalo para la alcaldesa, Carolina Darias, en plena investigación de la Fiscalía por la Sociedad de Promoción -de la que Santana era vicepresidente- y con varios proyectos de envergadura en marcha para la proyección cultural de la ciudad. La salida de Santana, que ya había sido asesor de la misma área durante el último mandato de Augusto Hidalgo, obliga a la regidora a reorganizar las áreas municipales.

La marcha de Santana llega por sopresa. De hecho, hasta el mismo sábado asistió a un acto de las fiestas de Schamann en calidad de concejal del distrito Ciudad Alta, cargo que también abandona. El hasta ahora edil señaló ayer, en declaraciones a este periódico, que «desde comienzos de este año un conjunto de decisiones internas y factores externos han conducido a un cambio significativo del marco y las condiciones» en las que asumió «la dirección de la política cultural de esta ciudad».

En la carta de dimisión que remitó a Darias, Santana lamentó que no haya sido posible «llevar adelante la política cultural» que defiende y que a su juicio «este municipio necesita». Tras meditar la decisión, le anunció que «carece de sentido que siga formando parte de su grupo de gobierno». Durante la mañana de ayer, Santana agradeció a los trabajadores del área «su trabajo, dedicación y cariño», así como a sus compañeros en el Consistorio, y le deseó suerte a la alcaldesa para el resto del mandato: «Sus éxitos serán los éxitos de la ciudad».

La marcha de Santana supone un varapalo para el gobierno municipal que encabeza Carolina Darias. El equipo que lidera la ex ministra de Sanidad tiene un frente abierto en la Sociedad de Promoción, entidad de la que el edil era vicepresidente. En marzo, el Consejo de Administración de esta empresa municipal desveló un agujero de 7,1 millones de euros en deuda a proveedores, que en las revisiones posteriores se vio incrementado con facturas que estaban sin contabilizar.

La Fiscalía Anticorrupción asumió el pasado mes de junio una primera denuncia interpuesta por el PP, por lo que se encuentra en estos momentos investigando si han existido delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa en las cuentas de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria. Desde que se conociera el agujero que existe sobre dicha empresa municipal, Darias ha insistido que están «en una nueva etapa».

Existe una segunda denuncia interpuesta por el PP a finales de julio que, por el momento, el fiscal no ha admitido a trámite y que acarrea el mismo tipo de delitos dentro de la entidad. En esta sí aparece Adrián Santana, como vicepresidente de Promoción, además de otros actores políticos, incluidos la propia alcaldesa.

En esta denuncia también aparece Encarna Galván, quien fuera concejala de Cultura en los dos mandatos de Augusto Hidalgo. Precisamente, Santana fue asesor de esta durante los últimos años del segundo periodo del exalcalde. Por ese entonces era además secretario general de las Juventudes Socialistas de la capital. En las elecciones de 2023 concurrió como número ocho del PSOE.

El hueco que deja obliga a Darias a hacer una reestructuración de su equipo. La lista del PSOE de 2023 deberá correr. La siguiente es Betsaida González Rodríguez, abogada y jefa del Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno en Canarias. De no aceptar el acta, el siguiente sería Alexis Rodríguez Suárez, conductor municipal y líder vecinal. Ninguno de ellos tiene un perfil tan vinculado al ámbito cultural como Santana.

El edil era concejal delegado, funciones que por el momento asumirá la titular del área de Educación y Cultura, Nina Santana, tal y como hizo patente ayer el Consistorio en una nota de prensa. La tarea de Darias será buscar un nuevo perfil para tratar de sacar adelante la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031, además de dar forma a varios provectos vinculados a esta, como son la recuperación del edificio Fyffes y los Cines Guanarteme como centros de creación cultural; además de las baterías de San Juan y el castillo de San Francisco para proyectos museísticos.

La Fiscalía investiga la Sociedad de Promoción, de la que Santana era vicepresidente

> Darias, obligada a buscar un nuevo perfil para tratar de sacar adelante la Capitalidad Cultural

La marcha de Santana supone también el adiós de su asesor Rubén Pérez Castellano, ex director general de Cultura del Gobierno de Canarias. Este asumió el cargo el pasado mes de marzo y se une a otros cargos intermedios del Ayuntamiento que han renunciado recientemente -el último ha sido el Coordinador de Hacienda y Contratación, David Gómez-.

El PP, en un comunicado a los medios, tacha la salida de Adrián Santana de «traumática». Los populares consideran que esta renuncia evidencia «que la ciudad esta mal por fuera, como todos los vecinos comprueban cada día, y eso es fruto de que también esta mal por dentro». Para el principal partido de la oposición en el Consistorio capitalino, el balance de la de la política cultural de Darias «no puede ser más decepcionante»; en especial por la deuda comercial de Promoción.

El portavoz de CC, David Suárez, por su parte, señaló a los medios que «su decisión representa una pérdida significativa para el gobierno municipal y sin duda abre la puerta a una reestructuración de las áreas del mismo apenas un año después de ser constituido». Suárez interpreta las declaraciones de Santana como de «cierta confrontación con la alcaldesa», al tiempo que destacan la cercanía del ya exedil.



El ya ex edil Adrián Santana junto a la concejala Inma Medina y la alcaldesa Carolina Darias. | TONY HERNÁNDEZ / PROMOCIÓN

# Adrián Santana, de las Juventudes Socialistas al Rodríguez Quegles

Historiador de profesión, comenzó en el PSOE en 2021 y dos años después pasó a liderar la política cultural de la ciudad

A. V.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Adrián Santana (Las Palmas de Gran Canaria, 1997), fue el concejal más joven que logró acta en las pasadas elecciones municipales de mayo de 2023. Histariador de profesión, comenzó su carrera política de manera oficial dos años antes, cuando fue elegido como secretario general de Juventudes en la capital grancanaria. Posición desde la que ascendería en poco tiempo hasta abanderar la política cultural de la ciudad.

Santana se graduó en 2019 en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Cuenta además con el máster oficial que habilita la formación del profesorado y cursa estudios de doctorado en la misma universidad en el programa Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional.

En marzo de 2021, Santana se puso al frente de Juventudes y desempaña el papel de secretario del Grupo Municipal Socialista. Meses después comenzó su trabajo como asesor de Cultura, concejalía que por aquel entonces tenía al frente a la también socialista Encarna Galván. Entre las funciones que tenía en el Consistorio, también estaba acompañar al entonces

alcalde, Augusto Hidalgo, en sus visitas a los barrios.

Carolina Darias, a la hora de conformar las listas del PSOE de cara a las elecciones de mayo de 2023, colocó a Santana en el puesto número ocho -en las elecciones de 2019 no concurrió-, por delante de Carla Campoamor, quien ya había obtenido acta cuatro años antes.

Tras la conformación de gobierno de la actual alcaldesa en junio del año pasado, Santana asumió la concejalía delegada de Cultura. También ha ostentado el cargo de vicepresidente de la Sociedad de Promoción, con sede esta última en el palacete Rodríguez Quegles.

# Movilidad



Presentación de la nueva guagua de hidrógeno verde. LP/DLP

#### Gretel Morales Lavandero

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Guaguas Municipales presenta la primera guagua propulsada por hidrógeno verde en la capital, que pretende reducir la huella de carbono de la compañía de transporte. El hidrógeno verde se produce a través de energía solar y eólica, por lo que es una de las opciones más atractivas a la hora de buscar la descarbonización de la movilidad de pasajeros. En Gran Canaria es la segunda guagua de estas características, ya que la compañía Global ya puso en marcha una línea con este tipo de vehículo a principios de este año. Guaguas la pondrá a prueba en las próximas semanas hasta asignarla a una línea.

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) será el encargado de generar la energía en sus instalaciones de Pozo Izquierdo, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. La producción se realiza a través del único electrolizador que tiene el ITC. El jefe de sección en el área de Energías Renovables del ITC, Santiago Díaz, explicó que la opción más factible sería que la capital contara con un electrolizador, pero también se puede transportan el hidrógeno desde el sureste hasta la capital. «Las dos alternativas están abiertas», expuso. Exis-

# La primera guagua de hidrógeno verde de la capital empieza a rodar en pruebas

La nueva unidad utilizará la energía producida por el Instituto Tecnológico de Canarias

ten iniciativas para acercar la producción a la ciudad grancanaria, por ejemplo, en mayo de este año el Ayuntamiento capitalino, Emalsa y la Plataforma Oceánica Canaria firmaron un acuerdo para crear un centro de investigación del hidrógeno verde en Jinámar, con el propósito de producir hidrógeno verde y promover su uso en diferentes materias. Sin embargo, hasta que este u otros proyectos se materialicen Guaguas Municipales tendrá que barajar otras opciones.

La inversión asciende a los 605.000 euros, financiados en parte a través de los Fondos Next Generation, que también posibilitaron la compra de cuatro vehículos eléctricos el pasado abril. Las guaguas de hidrógeno suponen

una ventaja a la hora de la carga, ya que en nueve minutos puede repostar completamente, en cambio, las eléctricas pueden tardar hasta 10 horas en este proceso. El vehículo es de 12 metros de longitud y tres puertas, cuenta con un motor de 180 kilovatios y con una carga del 100% y una autonomía media de 450 kilómetros.

El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, explicó que es «fundamental que la huella de carbono de la empresa sea menos impactante». «Este vehículo es una apuesta con visión de futuro porque, como operador público de transportes, tenemos una obligación con la innovación tecnológica y la búsqueda de las mejores soluciones de movilidad sostenibles

# **Impresiones** del recorrido

Las baterías, los tanques de hidrógeno y la pila de combustible se encuentran en el techo, lo que según la empresa de transportes, optimiza el espacio interior. Durante la primera prueba del vehículo efectuada por el jefe de sección del Mando de Movimiento de Guaguas, Jacobo Rodríguez, detalló que el peso en el techo «se nota», porque el punto de gravedad es más alto y las curvas se deben tomar con precaución. Es un efecto que va notaron en las guaguas eléctricas y que los conductores deben acostumbrarse. «Estos vehículos nos brindan la oportunidad de hacer una conducción eficiente al evitar los acelerones bruscos y tardar en la frenada», explicó Rodríguez. | G.M.L.

para la ciudad», expresó. «A lo largo de los próximos meses la probaremos en llano, en subida, sin pasajeros y con ellos», detalló.

# **VIDA SOCIAL**

# Los clubes de la Isla se reúnen en el Victoria y conocen la situación de la Metroguagua

El Real Club Victoria acoge la reunión de la Asociación Canaria de Clubes Cívico Culturales y Deportivos de Gran Canaria (Asoclub), con gran representación de los diferentes clubes de la ciudad. La entidad está inmersa en la preparación del programa con motivo de la celebración de su 114 aniversario. El club lleva siendo desde 1910 parte del entramado cultural y dinámico de toda la capital, así como

el resto de clubes de la ciudad. Por ello, acoger encuentros con otras entidades sociales siempre es una experiencia de enriquecimiento común. En esta ocasión como invitado especial estuvo presente el director general de Guaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez Ramírez, que hizo una exposición de la situación de Guaguas y del trazado de la Metroguagua a los asistentes. | LP/DLP



Reunión de Asoclub en el Club Victoria. LP/DLP

# Honores

# La ciudad retira la Medalla de Oro y el título de Hijo Adoptivo al dictador Franco

La comisión de Honores y distinciones toma la decisión con la abstención del PP y el rechazo de Vox

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Comisión Especial de Pleno de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó ayer, con los votos a favor del grupo de gobierno, la abstención del Partido Popular y el voto en contra de Vox, un informe favorable para la retirada del nombramiento de Hijo Adoptivo de la ciudad y de la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad al dictador Francisco Franco. Este acuerdo deberá ser ratificado en el próximo Pleno municipal.

Como explicó la concejala del área de Educación y Cultura, Nina Santana, la Mesa Técnica de Memoria y Patrimonio Histórico emitió un informe sobre simbología y nombres de entidades urbanas vinculadas al franquismo, con propuestas como el reciente cambio de nombres de cuatro calles de la ciudad aprobado la semana pasada en Junta de Gobierno, pero no se recogía en el mismo los honores y distinciones porque sobre estos se ha de pronunciar la Comisión Especial de Pleno de Honores y Distinciones, motivo por el que se convocó aver. «Por todos es sabido que, tal como recoge la Ley de Memoria Democrática, debe revisarse de oficio o retirarse los valores antidemocráticos, y eso es lo que nos compete», señaló Santana.

En el mes de septiembre de 1936, la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Las Palmas, por aquel entonces no incluía en el nombre 'de Gran Canaria', bajo la presidencia de Antonio García López, acordó declarar por aclamación como Hijo Adoptivo de la Ciudad al dictador Francisco Franco. Este nombramiento se realizó tras su reciente ascenso como jefe de Estado, en plena Guerra Civil, y en contraposición al gobierno legal de la República. Los miembros de la Comisión Gestora no fueron elegidos democráticamente, sino designados por la autoridad militar.

Mientras, el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en fecha 27 de marzo de 1969, acordó conceder al dictador Franco la Medalla de Oro de la Ciudad con motivo de cumplirse el 30 aniversario de la supuesta «paz española» bajo su mandato.



Hoy una empresa necesita trabajar de media con tres bancos distintos. Y en nuestro país una de cada dos\* habéis elegido hacerlo con Banco Sabadell, que aporta más del 30% de la financiación que necesitáis para operar y seguir creciendo. Quizás nos habéis elegido porque somos el banco más recomendado por las empresas. O porque gestionamos el 20% de los TPV del comercio en España. O porque concedemos el 35% del crédito a la exportación. O porque hemos financiado con 1.300 millones de euros a más de 5.000 startups.

O puede que simplemente hayáis decidido trabajar con nosotros por nuestra capacidad de entenderos y acompañaros en vuestros proyectos. Sea como sea, lo más importante es que sois vosotras y sólo vosotras las que tenéis el derecho y el poder de decidir con qué bancos trabajar.

Es tu empresa. Es tu vida. Nos encanta ser tu banco. Tú eliges.



# **Deportes**

# Los corredores reclaman su espacio

Tras un año sin avances en las peticiones de remodelación de la zona verde capitalina, los 'guardianes del Parque Romano' advierten que «pasan a la acción»

#### **Gretel Morales Lavandero**

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los 'guardianes del Parque Romano' se han cansado de pedir por las buenas la remodelación de esta zona verde. «Vamos a dejar de hablar, ahora vamos a tomar acciones», advierten. Estos deportistas denunciaron hace un año los baches, la falta de baños durante la mitad de la jornada y problemas de convivencia entre perros, bicicletas y corredores. En este tiempo se han reunido con cinco concejalías y después de la aventura burocrática vivida no ha habido un cambio en sus peticiones. «Nos sentimos maltratados, ninguneados y dolidos», expresan. Ayer celebraron una concentración para reclamar la desidia en la que se encuentra el enclave.

El principal rompecabezas del parque es la pista de tierra para corredores. Los deportistas señalan que los baches pueden ser un peligro a la hora de practicar deporte, al incrementar la posibilidad de lesiones. «El corredor que haga aquí un trabajo fuerte y muy técnico está peligrando por los desniveles, y no es que vaya a tener un esguince, sino que muscularmente tendrá que ir al fisio porque el sitio donde corres te está cargando el músculo», señala Juan Carlos González, uno de los miembros del grupo.

El arreglo del suelo es la petición más costosa, ya que se necesita una tierra especial destinada para corredores. El grupo ciudadano solicitó una medida urgente hasta que el Ayuntamiento redactara un proyecto a licitar, pero esta opción rápida no se ha puesto en marcha. En una reunión con el Ayuntamiento y el IMD les prometieron que las obras para la pista empezarían en julio de 2024. «Nos dijeron que estaban esperando por los presupuestos y que la cuantía iba a ser quizás más alta de lo que ellos en un principio habían calculado», detalla uno de los miembros, Juan Carlos González.

Una de las principales razones de la formación de estos baches en el terreno es la falta de mantenimiento, pero también una mala gestión de los aspersores, que mojan constantemente el suelo, por lo que es habitual que quede encharcado. Ante este inconveniente el área de Parques y Jardines ha creado un proyecto para sustituir el césped por plantas que necesiten un riego por goteo. Por otra parte, los usuarios critican que la última actuación en el suelo fue, al menos, hace seis años. «Y cuando actuaron pusieron sacos de arenas, que eso en unos días se fue con el viento», recuerdan.

El problema del baño afecta a todos los usuarios del parque. El grupo, que está en contacto con los demás atletas saben que el baño de la cafetería solo abre por la tarde, por lo que los madrugadores tienen que desplazarse fuera para hacer sus necesidades. Por otra parte, el grupo exige que se elimine la cabina de aseo que lleva cinco años en desuso, aunque los carteles publicitarios de las paredes se cambian frecuentemente.

«Nos incidió mucho en el tema del baño una asociación de diabéticos que hacen educación física. También había un grupo de mujeres, que algunas de ellas venían a caminar por la mañana y decían que si tenían ganas de orinar se tenían que buscar la vida, entonces claro, es comprensible porque aquí vienen a hacer actividad física y durante dos o tres horas te pueden dar ganas», detalla González.

Una de las peticiones aprobadas por el Consistorio fue la creación de una zona biosaludable para personas mayores que incorpore aparatos de gimnasia dedicados a este sector de la población. «Nos han dicho que sí, pero no tenemos nada por escrito, todo son promesas», lamenta. «Después de seguir todos los canales adecuados, nos hemos

Los baches y la convivencia entre atletas, perros y bicis son algunos de los puntos pendientes

«Nos sentimos maltratados, ninguneados y dolidos», asegura el grupo impulsor cansado de prudentes esperas, buenas promesas, supuestas fechas de inicios de obras y teléfonos que no contestan nunca», añade.

#### Más carteles

La convivencia entre perros y deportistas es, en ocasiones, complicada. El grupo denuncia que los dueños no respetan las normas del parque y, por ejemplo, dejan a los animales sueltos o hacen sus necesidades en el césped cuando a unos metros más allá se encuentra un pipican. «La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, nos dijo que colocarían carteles informativos, pero como en todo solo prometen y luego no lo hacen», asegura González. Con el objetivo de mejorar esta relación, el grupo ha solicitado que se incluya seguridad privada como se hace en otros parques para que se cumplan las normas.

En este sentido, el grupo explica que los ciclistas son también usuarios que tienen su propio espacio en la Avenida Marítima. En cambio, en el parque dificultan el ejercicio de los corredores. Por ello, proponen que se prohíba el uso de la bicicleta en el interior del parque.

«Sería incomprensible que tuviéramos que esperar otros 300 días más, sin que ninguna persona o departamento nos haya resuelto los problemas y demandas de este colectivo», escriben en una carta enviada al Consistorio. El grupo recuerda que han escrito 40 correos electrónicos a concejales y más de 200 llamadas al Ayuntamiento.

El grupo ha tomado la decisión de abrir redes sociales para difundir el estado del parque y concienciar sobre los problemas sin solución. «Llevamos dos semanas con las redes, estamos grabando, e intentando darle vidilla. Y tampoco somos personas que dominamos mucho, pero ya tenemos un encargado para cada red, o sea, que estamos organizados», explica González junto al resto de sus compañeros.





# Un baño que no funciona desde hace años.

Arriba, un corredor en el Parque Romano pasa por la cabina de baño que lleva años inservible, sin embargo, la publicidad cambia frecuentemente. Los corredores reclaman que se quite este aseo, ya que no es útil y además está sucio y degradado por la falta de mantenimiento. A la izquierda, dos ciclistas en el parque. Los usuarios de la zona de 'running' reclaman que se prohíba la presencia de bicicletas en el entorno. ya que dificulta los ejercicios a los corredores que utilizan las infraestructuras. | ANDRÉS CRUZ

# **Tribunales**

# Las defensas de los acusados de Pozo Izquierdo ven motivos de nulidad

Señalan «dilaciones indebidas» y «errores en las diligencias» & Queda visto para sentencia

#### L. de Pablo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los cinco acusados por detención ilegal, lesiones y robo con violencia a dos personas en los alrededores del cementerio de Pozo Izquierdo la noche del 20 de enero de 2019 negaron ayer su participación en los hechos imputados. Sus abogados centraron los alegatos en que existen «contradicciones en las declaraciones de las víctimas, dudas sobre la licitud de la prueba de geolocalización y dilaciones indebidas».

Durante la última sesión del juicio, los presuntos autores se acogieron a su derecho a no responder, salvo a preguntas de sus abogados. La sesión se centró en la ratificación de la declaración dada por el agente de la Guardia Civil que llevó a cabo los atestados. El inspector aclaró que «no se intervinieron llamadas, por lo tanto, se desconoce el contenido de las mismas» y confirmó que «lo fundamental para la investigación fue el hallazgo de la llave del coche, no la geolocalización de los móviles».

La abogada defensora Yasmina Suárez se detuvo en la licitud de una de las pruebas aportadas: el listado de los operadores de telefonía móvil. Considera que existen dudas «al ser los archivos excels modificables, incluso por un error humano». Y añadió que «puedan haberse suprimido o creado casillas nuevas, e incluso se pueden haber cuadrado los horarios».

Señaló también que las horas en las que se reseñan los hechos «discrepan bastante». Detalló que la víctima denunció que el suceso tuvo lugar a las 22:30 horas «y se van modificando esos horarios hasta las 23:30 horas para que vayan cuadrando con los posicionamientos de los móviles». Lo mismo planteó sobre las horas del supuesto robo en la vivienda. «Señalaron que fue a las 02:00 horas, pero tardan dos horas más en poner la denuncia». Por tanto, dijo, «hay serias dudas en el relato de los hechos».

La letrada continuó exponiendo que en algunas zonas hay más de 10 antenas de telefonía, y que además las llamadas fueron «de apenas uno o dos segundos, por lo que no da tiempo a que hubiera comunicación entre ellos».

Existen, a su juicio, dudas sobre la instrucción de las diligencias. «No se va a la casa de las víctimas, no se toman huellas, ni registro del estado de la vivienda y se limitan ellos -las víctimas- a llevar la llave del vehículo al cuartel de la Guardia Civil. Cualquier persona que haya pasado un episodio de esos no querría tocar nada, y en cambio



El agente de la Guardia Civil ayer durante su ratificación en la sala de la sección segunda de la Audiencia Provincial | LP/DLP

El hallazgo de la llave del coche ha sido una de las piezas clave para la investigación

Los cinco acusados por detención ilegal, lesiones y robo con violencia negaron su participación

ellos la cogieron y la entregaron», señaló. De acuerdo con la defensora, las víctimas se contradicen también al decir si iban cubiertos o no, por lo que solicitó «la absolución de su defendido». Una solicitud que hizo también el letrado Armando Bueno respecto a sus dos clientes. «Se nos pide a las defensas que hagamos un acto de fe porque no hay nada que acredite que ese dinero estaba en la casa. Dijeron primero 36.000 euros, 34.000 la segunda vez y después 35.000».

La Fiscal Alba Donoso centró sus conclusiones en ratificar la acusación e introdujo solo una modificación respecto a los perjudicados. «Dos de ellos no reclaman por las lesiones, solo por los móviles, renunciando a las indemnizaciones por lesiones». Respecto a una tercera víctima, señaló que «reclama por lo que corresponda». La Fiscalía solicita para los acusados penas de entre 29 y 31 años de cárcel. Durante la vista también testificó el vendedor del coche

presuntamente usado por uno de los acusados. El testigo ratificó lo dicho en su declaración previa. «Yo se lo vendí a esa chica -pareja del acusado- y no sé quién lo usaba después», dijo.

#### Antecedentes del caso

La víctima del presunto secuestro, robo y lesiones había denunciado el 20 de enero de 2019 que cuando se dirigía al aparcamiento del cementerio de Pozo Izquierdo para mantener relaciones sexuales con una mujer, un grupo de encapuchados les paró haciéndose pasar por policías.

Según su versión, le golpearon y le metieron en el maletero del coche. Le quitaron las llaves para entrar a su casa dejándole a él y a su acompañante tirados en un descampado.

# Ciudad de Mar

# Las Canteras incorpora una máquina salvavidas para paradas cardiorrespiratorias

Esta herramienta permitirá al principal arenal capitalino avanzar como espacio cardio seguro

# LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La playa de Las Canteras estrena este septiembre un dispositivo de reanimación cardiopulmonar automático Autopulse, una herramienta que permitirá al principal arenal de la ciudad seguir mejorando sus servicios públicos y avanzar como espacio cardio seguro.

Se trata de un cardiocompresor que automatiza la RCP, sustituyendo el papel de los sanitarios cuando efectúan un masaje cardiaco con sus manos. El dispositivo genera comprensiones únicas y homogéneas distribuyendo la fuerza de manera circunferencial gracias a su sistema de bandas distribuidora de cargas que comprime todo el tórax. Además, su software realiza cálculos sobre los parámetros del paciente de modo que, de manera totalmente autónoma, el cardiocompresor se ajusta al peso, tamaño y resistencia de cada paciente.

El concejal de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha apuntado que se trata de «un instrumento innovador, que ofrecerá una asistencia de más calidad y una respuesta rápida y efectiva a las emergencias médicas cardiorespiratorias que se produ-



Demostración del uso del Autopulse, ayer. | LP/DLP

cen en la playa».

El edil conoció ayer su funcionamiento y usabilidad por parte de los socorristas de Cruz Roja. El Autopulse, que supone una novedad en las playas de Canarias, ha sido financiado gracias a una subvención solicitada por Ciudad de Mar a la consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. El responsable de la empresa suministradora del dispositivo, Global Emergencias, Nauzet Moreno, explicó que otra de las ventajas que ofrece el dispositivo automático AutoPulse es «evitar lesiones y minimizar el riesgo de fracturas en las costillas, algo frecuente en la RCP manual dada la fuerza que se debe aplicar para producir la profundidad adecuada en una limitada superficie. La tecnología de distribución de banda hace que el dispositivo trabaje notablemente por debajo del umbral de lesión y asegura que se alcance la profundidad óptima para cada paciente». La inteligencia del dispositivo le permite detener la RCP en caso de que se detecten condiciones no seguras para la realización de las compresiones.

Por su parte, el presidente en funciones de Cruz Roja en Las Palmas de Gran Canaria, Ricardo Arencibia, apuntó que los socorristas «han recibido una formación previa específica para utilizar el dispositivo».

El Autopulse ya está disponible en el servicio de salvamento y socorrismo en la Playa de Las Canteras. Cruz Roja ha realizado en 2024 un total de cuatro asistencias por paradas cardiorespiratorias en las playas de la ciudad. En todos los casos los pacientes fueron recuperados.

# Cabildo

# Los municipios reciben 8,51 millones para empleo a familias sin recursos

El Cabildo subvenciona los contratos de casi 700 personas en obras solicitadas por 19 ayuntamientos \* Telde y Gáldar deben ajustar los proyectos presentados

Jesús Montesdeoca

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Cabildo de Gran Canaria ha concedido 8,51 millones de euros a los municipios de la isla para ejecutar el Plan de Empleo para Unidades Familiares sin Recursos en las anualidades de 2024 y 2025, del que se beneficiarán casi 700 personas a través de contratos laborales para realizar proyectos planteados por los propios ayuntamientos. Telde y Gáldar han quedado fuera de este reparto porque sus propuestas tuvieron reparos y se les ha requerido nueva documentación.

Las subvenciones del Cabildo. por un total de 4.586.655 euros este año y de 3.925.453 euros en el próximo ejercicio, se destinan a obras y servicios que sean competencia de los ayuntamientos y los proyectos más repetidos son arreglos de caminos rurales y reales, mejora y limpieza del litoral, rehabilitación de espacios recreativos y naturales, mejoras del paisaje municipal, erradicación de especies invasoras, actuaciones de concienciación medioambiental, o limpieza y rehabilitación de zonas municipales, según explicó ayer Juan Díaz, consejero insular de Empleo y Desarrollo Local, quien consideró que este plan, junto con el de incentivos, es la acción de las administraciones públicas que genera más puestos de trabajo.

Juan Díaz detalló que cada municipio destinará la ayuda que le corresponde «a lo que considere más conveniente» y que 19 de ellos ya tienen aprobados sus proyectos, por lo que una vez otorgado el reparto solo falta que los ayuntamientos empiecen a contratar a esas personas.

# Beneficiarios

«Este Plan, además de beneficiar a los desempleados de las familias más necesitadas, supone también un beneficio para toda la sociedad porque son obras en espacios públicos, la mayoría en parques y jardines», relató el consejero del Cabildo. Algunos ayuntamientos contratan a un arquitecto o a técnicos en alguna materia, pero la mayoría de los beneficiarios son peones y albañiles.

El consejero firmó el pasado 6 de septiembre la resolución del denominado Programa de colaboración con los ayuntamientos de Gran Canaria para la ejecución de un plan de empleo para unidades familiares sin recursos 2024-2025, después de que el gobierno insular aprobara un gasto plurianual por un importe total de 9,75 millones de euros, de los que 5,25 millones corresponden al año 2024 y 4,50 millones a 2025. Una vez presen-

tadas las solicitudes por parte de los ayuntamientos y luego subsanadas las deficiencias, se determinó la cuantía definitiva concedida para la financiación de los proyectos, en un listado que incluye a 19 de los 21 ayuntamientos. Respecto a la ausencia de Telde y Gáldar en el listado que aparece en esta resolución, Juan Díaz comentó que se decidió así para no retrasar la ejecución de los proyectos de los otros 19 municipios.

El coste total de los proyectos de este año asciende a 4.615.616 euros, de los que 4.586.655 euros son concedidos por el Cabildo y 28.961 euros son aportados por los Ayuntamientos. La cantidad fijada para 2025 es de 3.968.002 euros, de los que 3.925.453 euros son del Cabildo y 42.549 euros de las corporaciones locales. Las subvenciones para este Plan de Empleo permiten contratar a 374 desempleados en este año 2024, de los que 334 son peones y 40 de otras categorías profesionales. Con la anualidad de 2025 se dará trabajo a 322 personas, 286 peones y 36 de otros oficios.

En el listado de este año 2024, el municipio de Agaete recibe 184.211 euros (17 personas contratadas), Agüimes 198.955 (13), Artenara 146.676 (15), Arucas 262.290 (16), Firgas 193.188 (17), Ingenio 223.162 (22), La Aldea 171.449 (18), Las Palmas de Gran Canaria 1.101.126 (98), Mogán 158.824 (17), Moya 192.241(13), San Bartolomé de Tirajana 232.106 (16), Santa Brígida 175.094 (11), Santa Lucía de Tirajana 347.389 (21), Santa María de Guía

186.779 (17), Tejeda 130.326 (11), Teror 202.110 (17), Valleseco 168.908 (13), Valsequillo, 170.817 (11) y Vega de San Mateo 172.364 (11).

La mayoría de los puestos de trabajo que se proyectan son para peones y albañiles

El Cabildo ha venido ejecutando desde el año 2017 diversas acciones en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), entre ellas, un Plan de Empleo para la contratación laboral de personas desempleadas que se encuentren en claras dificultades y en riesgo de exclusión social, en los que en sus hogares todos sus miembros se encuentren sin recursos.

La inversión total hasta la fecha ha sido de 24 millones de euros, lo que supuso la contratación de 717 personas en el año 2017, de 514 en el año 2018, 717 en el año 2019, 438 en el año 2020, 357 en la anualidad 2022 y 392 en la anualidad de 2023.

Los datos de paro registrado en Gran Canaria muestran que casi la mitad de los desempleados de la Isla, esto es, el 45,75% en el mes de abril de 2024, carecen de estudios o solo poseen estudios primarios, es decir, 33.345 personas sobre un total de 73.102 de desempleadas.

«Esta característica de escasa formación es común en los hogares sin recursos económicos y, por tanto, en riesgo de exclusión social. No obstante lo anterior, también es importante destacar la alta cuantía de demandantes de empleo con estudios secundarios, 30.902 personas, que suponen el 42,4% del total de personas paradas. Es por ello, que en este bienio 24-25, se va a permitir ampliar el porcentaje de contrataciones a categorías profesionales superiores a la de peones, pasando del límite del 20% al 30%.



Trabajos de reparación de caminos rurales en un plan del empleo del Cabildo de Gran Canaria. LE/DLE

# Aumentan las ayudas por contratar a las personas de difícil inserción

El gobierno insular aprueba una partida de 7,1 millones con la intención de que las empresas puedan contratar a 800 parados

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria aprobó ayer la modificación de la convocatoria de incentivos destinados a la contratación de personas en situación de desempleo pertenecientes a colectivos de difícil inserción, gracias a la cual esta ayuda se incrementa hasta los 7.159.720 euros, lo que permitirá a las empresas beneficiarias contratar a 803 desocupados de colectivos como los mayores de 45 años, menores de 30, mujeres, personas con discapacidad y del colectivo LGTBI, con especial hincapié en personas trans.

La modificación aprobada, a propuesta del consejero de Empleo y Desarrollo Local Juan Díaz, supone un incremento de 1.492.720 euros, que se suman a los 3.896.150 euros que se consignaron inicialmente a esta convocatoria de ayudas, y a las sucesivas modificaciones de crédito que se han ido aprobando los últimos meses, hasta llegar a los 7,1 millones de los que dispone a partir de ahora la Consejería de Empleo para conceder estas ayudas a las empresas solicitantes. Estas 803 personas desempleadas que se van a contratar gracias a estas ayudas del Cabildo suponen un incremento del 265% con respecto a la convocatoria del 2023, «lo que demuestra el interés de las empresas grancanarias por acogerse a estos incentivos que distribuye la Consejería de Empleo y Desarrollo Local», según informó el gobierno insular en una nota.

En la convocatoria de 2024 se introdujeron una serie de cambios tendentes a facilitar a las empresas el acceso a los incentivos, dando como resultado que, a día de hoy, el número de solicitudes presentadas casi se triplique llegando a las 803, lo que supone un importe de 7,120 millones de euros para contratar a 803 personas de los colectivos de difícil inserción antes mencionados.

El Cabildo ya ha concedido 488 ayudas a las empresas que se acogieron a esta línea de subvenciones por un importe de 4.386.745 euros.

En este ejercicio 2024 destacan los incrementos en incentivos a contrataciones de personas paradas mayores de 45 años, lo que supone el 41,6% del total de ayudas concedidas (por un 27,06% el año pasado).

También destaca este año el apoyo a la microempresa, lo que se traduce en que las empresas incentivadas que tienen entre uno y cinco empleados suponen un 37,5% de todos los incentivos concedidos, por un 20,13% el año pasado. Además, se ha potenciado sectores emergentes tales como la economía azul, verde, digital o audiovisual, que suponen el 18,03% de las ayudas concedidas en 2024

# Cabildo

# El gobierno insular inicia la compra de la antigua sede de CC por 1,45 millones

El inmueble de la calle Buenos Aires 24 albergará el área de Patrimonio Histórico del Cabildo & La actual propietaria es la mercantil Urpi Hospedajes y Servicios

J. Montesdeoca

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha dado luz verde a la compra del inmueble de la calle Buenos Aires de la capital que fue sede principal de Coalición Canaria (CC) hasta hace poco más de un año, una casona que albergará en el futuro el Servicio de Patrimonio Histórico. El precio que se ha negociado con el actual propietario, la mercantil Urpi Hospedajes y Servicios SL, es de 1,45 millones de euros.

El Consejo de Gobierno Insular, en su reunión de ayer, acordó iniciar un procedimiento que culminará en la adquisición directa de la casona ubicada en el número 24 de la céntrica calle de Las Palmas de Gran Canaria, a pocos metros de la propia Casa Palacio y del resto de inmuebles que ha ido adquiriendo el Cabildo en las dos manzanas situadas entre las calles Bravo Murillo, Buenos Aires, Primero de Mayo, Pérez Galdós y Viera y Clavijo.

El expediente ha sido impulsado por el Servicio de Patrimonio de la Consejería de Presidencia, que dirige Teodoro Sosa, y sostiene que «se hace necesaria la compra del inmueble, colindante con otro edificio ubicado en el número 26 de la misma vía y también propiedad de la corporación insular, al considerarlo idóneo, tanto por su ubicación como por sus especiales características, para destinarlo a ser la sede del mismo Servicio de Patrimonio Histórico», se-



Inauguración el pasado abril del inmueble de la calle Buenos Aires 26 que alberga la sede del Instituto de Risco Caído. | DAVID DELFOUR

El edificio quedó en manos de la cúpula nacionalista cuando se produjo la ruptura y se constituyó NC gún resaltó el gobierno insular.

El expediente detalla que el 28 de mayo de 2024 tuvo entrada en el Registro del Cabildo una instancia a través de la cual Leocadio Ismael Hernández Cuevas, en calidad de administrador único de la mercantil Volcano Re SL y actuando en representación de Urpi Hospedajes y Servicios SL, realizó la propuesta de venta del inmueble por un importe total de 1.450.000 euros.

Tras varios informes técnicos,

uno de ellos emitido por el Servicio de Arquitectura que valoró el suelo en 1.465.234 euros.

El inmueble fue adquirido por la coalición nacionalista cuando se produjo la fusión de sus distintos fundadores -CCN, ICAN, AICen un único partido. Tras la ruptura en Gran Canaria, el grupo que lideraba José Carlos Mauricio se quedó con el inmueble tras un acuerdo con los dirigentes que fundaron NC, entre ellos Román Rodríguez y Carmelo Ramírez.

# La campaña para cuidar los espacios naturales de la Isla se prorroga un año

Ocho agentes de Medio Ambiente continuarán con la labor de información en las Dunas de Maspalomas, Roque Nublo o Bandama

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Cabildo de Gran Canaria ha decidido prorrogar durante un año más la Campaña de información y sensibilización ambiental en los espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 e infraestructuras de uso público, pistas y senderos de la Isla. Así lo ha decidido este lunes el Consejo de Gobierno Insular a instancia del consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink.

De este modo, según informó el gobierno insular en una nota, este programa de ejecución temporal seguirá vigente 12 meses más, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2025, respecto a los ocho agentes de Medio Ambiente que fueron asignados al mismo en su día, dado que el resto del personal que fue destinado a esta iniciativa finalizará su nombramiento el próximo 30 de septiembre de este año.

Esta iniciativa se puso en marcha el mes de abril de 2022, ante la creciente intensidad que venía experimentando entre la ciudadanía grancanaria la práctica de actividades al aire libre tanto deportivas como de ocio o turísticas. Se centró en reforzar tanto la plantilla de agentes de Medio Ambiente, con esas ocho incorporaciones, como del personal del Servicio Administrativo del Área, al que se unieron una auxiliar administrativa, una administrativa y una técnica de Administración Especial.

Porque, como manifestó en esa fecha el presidente del Cabildo, Antonio Morales, durante el acto de presentación de las nuevas dotaciones, «los agentes de Medio Ambiente constituyen un elemento fundamental para la custodia y conservación de los espacios naturales protegidos, así como para la lucha contra los incendios y la protección de la flora y la fauna. Con esa convicción, desde que llegamos al Cabildo, una de nuestras prioridades ha sido incrementar la dotación de estas y estos profesionales especializados».

Así, los nuevos agentes se inte-

graron en la Brigada de Información Ambiental (Briam), que ha intensificado en este tiempo la vigilancia en los espacios naturales costeros, como la Reserva Natural Especial de Las Dunas de Maspalomas o el Sitio de Interés Científico de Juncalillo del Sur, así como en los espacios del interior, como el Monumento Natural del Roque Nublo o el Monumento Natural de Bandama.

Y, además, «su trabajo ha propiciado un incremento del conocimiento y la observancia de las normas y planes que tienen que ver con los espacios naturales», detalló la nota. Igualmente, proseguirán con su tarea de difundir las normas de funcionamiento de las infraestructuras de uso público que gestiona la Consejería, además de mejorar y de promover la utilización ordenada de las pistas y los senderos de la Red Insular de Senderos, y de prevenir y actuar frente a las afectaciones negativas que se produzcan en el entorno natural.

# El Cabildo deniega el interés público a la planta de energía solar de Lomo Gordo IV

J. M. N.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Consejo de Gobierno del Cabildo ha denegado la declaración de interés público y social a la actuación denominada Parque Solar Fotovoltaico Lomo Gordo IV, promovida por la sociedad mercantil Tinojai Renovables SLU en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, al considerar que es incompatible con el actual ordenamiento urbanístico y con el desarrollo turístico en la zona conocida como Media Fanega.

A propuesta de la Consejería de Política Territorial, el gabinete de Antonio Morales acordó no declarar el interés general de esa planta de energía fotovoltaica de acuerdo con el contenido del informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje de fecha de 24 de julio de 2024, que sostiene que «la implantación de esta instalación resulta incompatible con el ámbito de ordenación estratégica AOE-020 Corredor Paisajístico del Caserio de Medio Fanega, el ALQ-016 Área Libre con Equipamiento: Estructurante Turístico de Media Fanega y la pieza territorial turística nueva TUR-009 Caserío de Media Fanega, por tratarse de ámbitos que deben ir necesariamente ligados a la implantación de equipamientos turísticos».

La implantación de un parque de energía fotovoltaica y su línea de evacuación en esa zona, «de aptitud para equipamientos singulares en zona turística, resulta incompatible con el planeamiento insular hasta tanto se acometa la ordenación integrada y global de la pieza territorial, dado que, en ausencia de ordenación, sólo son autorizables los usos ambientales y los usos primarios compatibles». Tampoco contribuye a la ordenación del suelo rústico prevista en el PIO.



PARA EMPRESA DEDICADA A LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN URBANÍSTICA EN CANARIAS

■1 Técnico/a de RRHH ■1 Técnico/a informático/a

nteresados, y/o para más información inscribirse en las ofertas publicadas en nuestra web: www.eulen.com

# Santa María de Guía



Alfredo Gonçalves y Pedro Rodríguez, en uno de los últimos actos juntos en el gobierno de Guía, durante las fiestas agosto. LP/DLP

# Guía vive un brusco giro político que rompe décadas de hegemonía

La moción de censura apoyada por cinco partidos contra Pedro Rodríguez dará hoy la Alcaldía al socialista Alfredo Gonçalves

Javier Bolaños

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El alcalde de Guía, Pedro Rodríguez (Juntos por Guía-Nueva Canarias), vivirá hoy su primera moción de censura, liderada por su socio político hasta ahora y la totalidad de los cinco partidos políticos que confirman la oposición. El vuelco político permitirá, si se confirma en la votación, el estreno en la Alcaldía de Alfredo Gonçalves (PSOE), de la mano de Juntos por Gran Canaria, Ahora Guía, Partido Popular y Coalición Canaria.

El escrito de la moción se sus-

tenta en recuperar «el crecimiento y orgullo del municipio», y dejar atrás años de «personalismos». En este sentido, Gonçalves reconoció que la decisión definitiva de marcharse del gobierno estuvo motivada por el nombramientos de interventores sin informarle, pese al pacto de gobierno.

Los diez ediles recuerdan en el escrito que la realidad actual no está caminando en la dirección correcta, generando «un clima de confrontación política» que resta posibilidades de un avances social que demandan los vecinos, a su entender.

«Aceptamos que Guía es lo pri-

mero», señalan en la moción, en la que se habla de afrontar estos próximos años dejando atrás «los años de personalismos que han hecho de Guía un municipio sin crecimiento y sin orgullo».

Sin embargo, los censurantes evitaron entrar en los argumentos de fondo que llevaron a los cuatro partidos de la oposición a plantarse antes del verano y negarse a acudir a los plenos, entre otras razones, por una supuesta falta de transparencia de Pedro Rodríguez con los representantes de los partidos opositores, que se aunaron para hacer frente a esta situación.

# Arucas

# Las obras en la circunvalación obligan a nuevos cambios en la circulación

La GC-20 pasa de dos carriles a uno en dirección Las Palmas-Arucas y en sentido contrario el carril se ajustará unos metros a la derecha

# LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, establecerá a partir de mañana un desvío del tráfico que circula dirección Las Palmas - Arucas y Arucas - Las Palmas, en el entorno de la GC-20.

Esta actuación se realizará para continuar con los trabajos previstos en el desarrollo de la circunvalación de Arucas y el acondicionamiento de la GC-20, entre los puntos kilométricos 3,400 y 4,870. En este sentido, la Consejería habilitará un nuevo desvío en la carretera GC-20, a la altura de la glorieta principal que da entrada al casco urbano.

Mientras se ejecuten estos trabajos, el nuevo desvió afectará al tramo en dirección Las Palmas -Arucas, pasando de los dos carriles actuales de entrada a uno, y obligando a los conductores a tomar el nuevo carril que quedará habilitado por fuera de la plataforma actual y de forma paralela a la vía. Asimismo, en sentido Arucas - Las Palmas, el carril de circulación será desplazado unos metros más a la derecha que el anterior.

Durante el desarrollo de esta actuación, la glorieta se reajustará a sólo un carril, y se pasará a usar el carril exterior de la rotonda para acceder a todas las entradas y salidas.

# Gáldar

# El encuentro de asociaciones 'Juntas Avanzamos' reúne en Gáldar a 35 colectivos

Entidades vecinales, culturales y musicales se unen en la Plaza de Santiago el 5 de octubre

## LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LaPlaza de Santiago de Gáldar acoge el 5 de octubre el VIII Encuentro de Asociaciones 'Juntas Avanzamos', en el que participarán 35 asociaciones: diez asociaciones vecinales, entre ellas la de Cueva Herrera, Playa de los Dos Roques, ACV Montaña el Agua de Caideros, La Pared Grande, Cruz del Poleo, El Juncal, La Enconada, El Bermejal, Artevirgua; siete culturales, entre ellas ARF Las Cuevas de Barranco Hondo de Abajo, A. Escritores y Escritoras Palabra y Verso; cinco musicales, como ACF. Surco y Arado, AF. Farallón de Tábata, o AF. Aires del Norte Agáldar; siete deportivas, entre ellas el CD. de Lucha Unión Gáldar o el CD. de Baloncesto Egonaiga. También habrá tres de ámbito social, como Tagoror Ajei, Aranda LGBTI y AC. por la Igualdad Benchara; una educativa, dos ONG y dos clubes de la tercera edad.

También estarán presentes el centro de salud de Gáldar, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, el Instituto Municipal de Toxicomanías, la Casa de la Juventud, la Concejalía de Bienestar Animal y la Concejalía del Mayor. A lo largo de la mañana, de 10.00 a 13.30 horas, el público asistente podrá visitar los distintos stands y conocer la labor que realizan y disfrutar de los numerosos talleres que ofrecerán para todas las edades. Antes de finalizar actuará el Grupo Etcétera y el acto de cierre lo protagonizará la Rama de Juncalillo acompañada de una charanga.



LP7DLP

# Carril provisional hasta el IES Agáldar

Gáldar abre un nuevo acceso rodado al IES Agáldar para mejorar la movilidad en torno al instituto. Es un carril desde la gasolinera situada junto a la rotonda del Drago. También cuenta con el acceso peatonalpor la calle Hospital, y por la calle Maestro Ignacio Rodríguez. | LP

# MOYA

# La villa mejora el pavimento y construye aceras en el Camino Lomo El Negro

El Ayuntamiento de la Villa de Moya realiza obras de mejoras en Camino Lomo El Negro para reformar el pavimento, la recogida de aguas y la instalación de aceras cuenta con un presupuesto total de 99.999 euros y un plazo de ejecución de tres meses. La obra irá acompañada de la instalación de una barrera metálica de seguridad revestida en madera en un punto específico, además

de la correspondiente señalización de la vía, el desmontaje del marco y las rejas de recogida de aguas existentes para realizarlas con un nuevo sumidero de recogida, el proyecto también contempla la instalación de un recinto para contenedores. Se enmarcan en el plan de actuación en caminos rurales y calles urbanas del municipio, sobre todo en las zonas altas y de medianías. | LP

# PONTE AL DIA

Más actualidad y entretenimiento en el magacín de Televisión Canaria

DE LUNES A VIERNES de 12.00 h. a 14.30 h.







# Telde

# Playas reajusta el servicio de socorrismo tras el fin de la temporada alta

## LP/DLP

TELDE

La Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Telde anuncia que desde ayer lunes, día en el que se da por terminada la temporada alta, se reajusta el servicio de salvamento y socorrismo que presta la empresa Proactiva en las diferentes calas de la ciudad.

Así, el nuevo horario del servicio de salvamento y socorrismo en la playa de Melenara, la más concurrida del municipio durante todo el año, será de 11.00 a 17.00 horas de lunes a viernes, y de 11.00 a 18.00 horas los fines de semana y festivos.

Por su parte, en Salinetas, Playa del Hombre, Hoya del Pozo y La Garita solo habrá labores de vigilancia los fines de semana y festivos, de 11.00 a 18.00 horas. Cabe recordar que las playas de Ojos de Garza, Tufia y Aguadulce dejan de contar con estas labores de salvamento durante la época de temporada baja.

# Agradecimiento

La concejala del área de Playas, María Calderín, traslada su agradecimiento «a los trabajadores que han estado durante este verano en el litoral teldense velando por la salvaguarda de los bañistas que se acercaron a nuestra costa, así como a los ciudadanos por, un año más, mantener una conducta cívica y respetuosa con nuestras playas, donde no se han tenido que lamentar grandes incidentes».

# La ciudad no cobra las multas impuestas durante casi un año

La falta de un instructor ha impedido la tramitación de las sanciones - Solo se ingresan las pagadas voluntariamente

#### Esther Medina Álvarez

TELDE

El Ayuntamiento de Telde estuvo casi un año sin cobrar las multas que los agentes de la Policía Local imponen a los ciudadanos que incumplen las diferentes normativas porque no contaba con un instructor que diera recorrido a la tramitación de estas sanciones. Ahora, ha encargado a una trabajadora municipal que asuma esta responsabilidad compaginándola con la labor propia de su puesto.

Esta circunstancia ha supuesto una importante pérdida de ingresos a las arcas municipales si se tiene en cuenta de que la recaudación media mensual por sanciones ronda los 70.000 euros, según han informado a este periódico fuentes municipales. Durante los primeros meses sin instructor, no obstante, sí se logró ingresar cantidades que rondaban los 30.000 euros gracias al trabajo que se había realizado durante los meses anteriores.

Además del perjuicio económico para la institución, esta circunstancia ha causado malestar entre los propios agentes de la Policía Local que han comprobado que a lo largo de estos meses las multas y sanciones que han iniciado no han tenido recorrido administrativo y se han dejado vencer.

En ese sentido, explican las fuentes consultadas, las multas por infracciones leves prescriben a los tres meses, y las que han sido impuestas por infracciones graves o muy graves, a los seis. Preguntado por este asunto, el



Imagen de archivo de un dispositivo policial en La Mareta. LP/DLP

gobierno local no ha precisado la cantidad de multas que se han vencido ni el número de las sanciones impuestas y que podrían salvarse.

Las únicas que se han cobrado son aquellas que han sido abonadas de forma voluntaria por las personas multadas que optan por el mecanismo conocido como 'pronto pago' para beneficarse de un descuento del 50% de la cantidad impuesta. El pasado mes de julio, la concejala de Recursos Humanos, Carmen Batista, apoyándose en una providencia de Alcaldía, firmó una decreto para «atribuir temporalmente las funciones como instructora de expedientes sancionadores en materia de tráfico, compaginándolo con su actual puesto de trabajo, dada la situación coyuntural y la necesidad urgente del desempeño de las mismas».

# Peña insta a la promotora de la urbanización La Vega ajustarse al proyecto de 2007

#### LP/DLP

TELDE

El gobierno municipal vuelve a mostrar su contundencia en la defensa de los derechos de los vecinos de la urbanización La Vega, sector ubicado en el Contrapeso y próximo a Las Bachilleras. El último paso dado ha sido declarar nulos los últimos acuerdos aprobados en la Junta de Compensación e insta a la promotora a finalizar la urbanización y ajustarse al proyecto presentado en 2007.

Entre las medidas se ha dictaminado declarar nulas las reuniones y los acuerdos adoptados en las Asambleas Generales de la Junta de Compensación del Sector SUSO La Vega, con fecha de 29 de noviembre de 2023 y 20 de marzo de 2024.

Además, se le advierte de que se abstenga de participar en ninguna acción, comunicaciones o toma de decisiones relacionadas con las comunidades de propietarios que ocupan el suelo urbano consolidado, ya que no es parte de la misma. También se le informa que de incumplir en cualquier forma el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, cualquier acto que se aparte o incumpla el contenido de los acuerdos municipales, contraviene la legalidad v podría llevar a que se tomen medidas legales.

Las asambleas y reuniones anuladas datan desde 2022, pero no fue hasta la configuración del nuevo gobierno cuando se impulsaron los expedientes de nulidad y su posterior elevación a la Junta de Gobierno.

# El nuevo curso de la escuela de música, danza y teatro trae un aumento de profesores

La institución abre el periodo de inscripción con una amplia gama de talleres disponibles

# LA PROVINCIA/DLP

TELDE

La Escuela de Música, Danza y Teatro de Telde trae una amplia oferta formativa para el nuevo curso. La institución cultural abre el periodo de inscripción 2024-2025, con una amplia gama de asignaturas y talleres disponibles con un aumento de profesores en el centro.

El centro se consolida como un espacio de formación artística y cultural, proporcionando una oferta diversa y accesible. Con más de veinte años de trayectoria, la escuela se ha convertido en un referente cultural en la ciudad, ofreciendo una formación completa y de calidad en las artes escénicas y musicales para todas las edades y niveles.

Este curso, el departamento de Danza incorporará disciplinas modernas que buscan desarrollar la expresión, creatividad y técnica de los estudiantes, tales como danza moderna, pilates aplicado a la danza y pilates de mantenimiento para adultos.

Por su parte, el área de cuerda desarrollará dos asignaturas principales para este curso, dirigidas a



Presentación del nuevo curso de la escuela de música, danza y teatro. | LP/DLP

aquellas personas que deseen profundizar tanto en la música tradicional como en la popular, con las materias distinguidas de folclore canario y guitarra popular.

En cuanto a la sección de teatro se sigue apostando por la formación integral, no solo para quienes deseen dedicarse a la interpretación, sino también para aquellos que busquen mejorar sus habilidades comunicativas en su vida profesional y personal, con un taller de técnicas de comunicación, cuyo objetivo será mejorar sus dotes de comunicación tanto verbal como no verbal.

Juan Martel, concejal de cultu-

ra, afirma que «el desarrollo del centro es una prueba del éxito del trabajo que se viene realizando, respaldados por un aumento de los recursos presupuestarios. Este nuevo curso es fruto de ese esfuerzo por ofrecer formación artística de calidad y accesible para toda la ciudadanía. Gracias a este respaldo financiero, seguimos consolidando a Telde como referente cultural en Canarias y a nivel nacional, con una oferta diversa e inclusiva que fomente el talento y el crecimiento personal de nuestros vecinos y vecinas», señaló.

# Métodos de inscripción

Desde la Escuela se informa que el proceso de inscripción ya está abierto y puede realizarse a través de la página web oficial de la escuela (www.escuela.gestelsl.com) o directamente en la sede de la escuela, ubicada en la Calle Conde de La Vega Grande, 12 (San Juan, Telde).

# Santa Lucía

# Santa Lucía impone a los residentes de El Yodo la conexión con el saneamiento

Los vecinos acusan al Ayuntamiento de tomar represalias tras denunciar el estado de la red

José A. Neketan

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La plataforma ciudadana El Yodo ha mostrado su sorpresa al recibir en varios de los domicilios de personas residentes en la zona norte de la playa de Pozo Izquierdo una orden de ejecución en la que les solicitan licencia de alcantarillado o autorización de vertido del Consejo Insular de Aguas.

Según el documento municipal, la causa está «en la denuncia formulada por una entidad ciudadana en relación coincidencias de vertidos de aguas residuales en el tramo que discurre por la que denominan Playa del Yodo».

Víctor Martel, portavoz de la plataforma vecinal, considera que esta orden de ejecución «es claramente una represalia por las denuncias que hemos hecho sobre el estado del alcantarillado en esta zona de la costa». Martel denuncia que «no existe ni siguiera una ordenanza municipal reguladora del saneamiento, lo que sí hay es una tasa que cobran». También señala que la red de está completamente deteriorada «porque el mantenimiento es cero».

El portavoz explica que llevan varios años «peleando con esto, de buenas maneras, hablando con los concejales», hasta que al final decidieron hace dos años institucionalizarse como plataforma. Organizados oficialmente, presentaron varios escritos «a los cuales el Ayuntamiento dio la callada por respuesta», hasta que llegaron a la Dirección General de Costas del

Gobierno de Canarias y de allí a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que emitió un informe vinculante contra el Ayuntamiento de Santa Lucía. «A raíz de mover el tema también en redes sociales, de buenas a primeras, el Ayuntamiento se hace eco de ese informe de la Agencia Canaria», y requiere a los vecinos que en el plazo de diez días, mediante una notificación de resolución de orden de ejecución, presenten licencias y proyectos para conectarse a la red de alcantarillado, «una red que actualmente es inexistente».

Ante este requerimiento, la plataforma prepara una contestación jurídica contra ese requerimiento.

Víctor Martel recuerda que el Ayuntamiento tiene un proyecto para esa zona de la playa. «El problema está en que ellos querian hacer lo que les daba la gana. Colocaron tres alcantarillas en medio del callao para que con el tiempo se legalizara por prescripción administrativa, y después coger tres metros más del dominio público marítimo terrestre, al poner una avenida de seis metros de ancho, cuando lo que debería ir es un paso, por eso Costas no aprobó ese proyecto», explica.

# Subsanar el proyecto

El portavoz subraya que la Dirección General de Costas del Gobierno canario «está esperando que el Ayuntamiento de Santa Lucía les mande de vuelta el proyecto subsanado para darle el visto bueno, y no se lo manda porque ahora dicen que están esperando un estu-

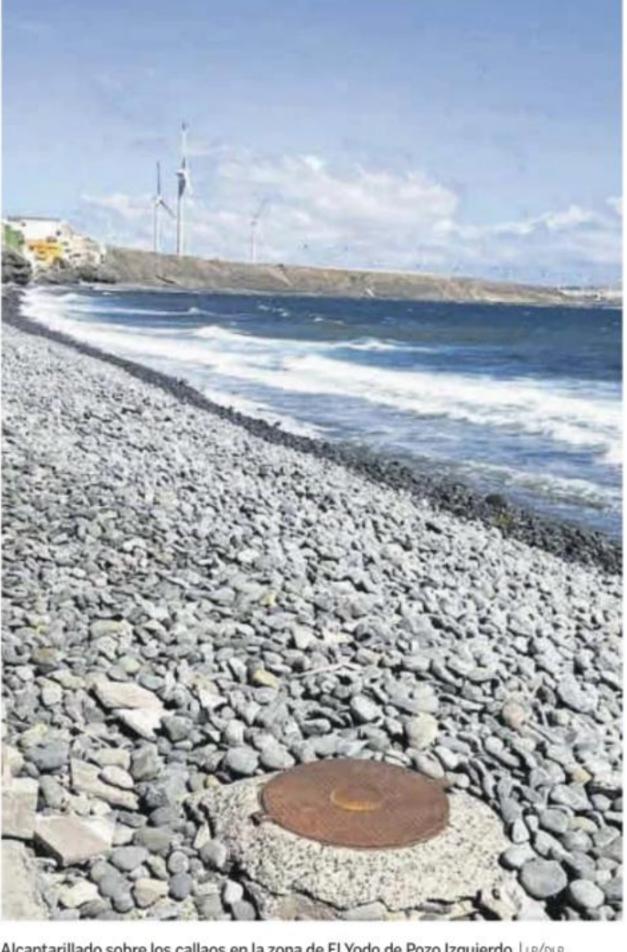

Alcantarillado sobre los callaos en la zona de El Yodo de Pozo Izquierdo. LP/DLP

El portavoz asegura que no existe una ordenanza municipal de alcantarillado en la zona de costa

> El colectivo celebrará una asamblea el día 27 para analizar el requerimiento

dio de la batimetría de las olas, cuando eso no tiene nada que ver con subsanar un proyecto para que sea ejecutado», afirma. Al problema del alcantarillado de esa zona se suma la falta de accesos en condiciones y elementos de accesibilidad para personas con movilidad reducida y no hay en las estrechas calles alumbrado público.

La plataforma ciudadana El Yodo ha convocado una asamblea para el próximo día 27 de septiembre, a las 20.00 horas, para abordar el requerimiento del Ayuntamiento a los vecinos y el estado del proyecto, entre otros asuntos.

«Lo siento Santiago, pero hasta aquí hemos llegado. Me voy. Creo que mi marcha es lo mejor que nos puede suceder a todos, dada la evidente distancia que ha ido creciendo entre lo que defiendo, con la deriva del partido, fundamentalmente en los últimos tiempos», escribió. El edil manifestó

últimamente».

# Ingenio

# El IES Ingenio comienza hoy el nuevo curso y recibe al alumnado de forma gradual

J. A. N.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El IES Ingenio comienza hoy a recibir al alumnado del nuevo curso académico de forma gradual tras suspender las clases por los daños provocados en el centro educativo por los fuertes vientos que se registraron a finales de la semana pasada y que obligaron al centro a suspender las clases.

El alumnado de Primero, Segundo y Tercero de la ESO tendrán clases en horario de 8.00 a 14.00 horas, mientras que el resto de niveles en todos los turnos, Aula Enclave, Cuarto de la ESO, bachilleratos, Formación General Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior se incorporarán mañana miércoles.

El centro informó en su página web que tras las actuaciones realizadas por parte de los técnicos de Infraestructura, «y con la autorización de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, procedemos al inicio paulatino del curso 24/25».

# **Agüimes**

# El programa de **Estudios Africanos** de la ULPGC abre el plazo de matriculación

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Por tercer curso consecutivo, Agüimes volverá a acoger a partir de octubre las clases de un programa formativo especial de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dirigido preferentemente a personas mayores de 55 años.

Tras el éxito de las dos convocatorias anteriores -el Diploma de Estudios Europeos y del Diploma de Estudios Canarios-, durante el curso 2024-2025 se impartirá el Diploma de Estudios Africanos. Este nuevo programa se podrá llevar a cabo en el municipio gracias a la reedición del acuerdo de colaboración entre la propia Ulpgc, la Asociación Canaría de Universidades Populares (Acup) y el Ayuntamiento de Agüimes. El Diploma de Estudios Africanos (DEA) está destinado a estudiantes que han finalizado con anterioridad el diploma de Estudios europeos.

# El edil José Moreno presenta su dimisión a La Fortaleza, partido político que cofundó

El concejal informa que no dejará su acta \* Pasa a formar parte del grupo de no adscritos

José A. Neketan

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

José Manuel Moreno, concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Santa Lucía, informó en un comunicado su baja en el partido La Fortaleza de Santa Lucía, proyecto político del que fue cofundador hace 18 años.

El edil argumentó que presentó su renuncia «por la deriva que ha iniciado hace tiempo el partido, que se ha ido alejando poco a poco del camino por el cual empecé dicho proyecto». Moreno informó que no dejará su acta de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía, por lo que pasará a formar parte del grupo de no adscritos.

Moreno acompañó su comunicado de una carta dirigida al presidente de La Fortaleza, Santiago Rodríguez, en el que expresó que siempre ha mantenido las mismas ideas, «defendiendo los mismos principios y valores», y que su coincidencia con las decisiones



El concejal José Manuel Moreno. LP/DLP

y posiciones de la dirección de la organización no ha sido siempre absoluta, y que esas diferencias de criterio nunca habían sido incompatibles con su militancia.

que «espero que con calma, sosiego y la tranquilidad que aporta el paso del tiempo, algún día puedas explicarme qué es lo que ha pasado para que este ilusionante proyecto, que nació hace 18 años, haya iniciado la senda del abismo». José Moreno le deseó en la carta al presidente de su partido «que le vaya bien en la vida» y que el pro-

yecto político La Fortaleza «reencuentre el camino escogido en sus inicios, el cual, a a mi entender ha sido absolutamente abandonado

# San Bartolomé de Tirajana

# Maspalomas analiza los efectos de la radiación espacial en la electrónica

«En cuanto a estudio y diseño, Canarias puede hacer investigaciones de calidad», señala García

#### R. Torres

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

San Bartolomé de Tirajana se convierte hasta el viernes en el epicentro europeo del estudio y análisis de los efectos de la radiación espacial sobre los materiales, dispositivos y sistemas electrónicos, y cómo esta radiación puede afectar, por ejemplo, a las misiones espaciales, a los satélites de observación terrestre, de telecomunicaciones, o a la electrónica aplicada en los trenes, en los coches eléctricos o en los sistemas de conducción automática de vehículos.

El palacio de congresos Expomeloneras acoge el Radecs 2024, un congreso en el que cerca de 500 científicos e ingenieros presentan hasta 150 contribuciones técnicas para estudiar como el impacto de los rayos cósmicos puede alterar las características de los sistemas electrónicos espaciales y terrestres. El evento está organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial (Inta), con sede en la estación espacial de Maspalomas; la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Organización Europea para la Investigación Nuclear (Cern).

«La radiación ionizante puede cambiar las propiedades estructurales y eléctricas de un sistema o un material, y aunque es un efecto microscópico, a nivel macroscópico se puede observar la pérdida bioeléctrica o la deformación mecánica de un dispositivo», señala Rubén García, físico aplicado del Cern. Esas radiaciones provienen del universo en forma de rayos cósmicos. «Son protones que se generan en distintos puntos del universo que llegan hasta la atmósfera y generan partículas secundarias, los neutrones, que son los que acaban afectando a los sistemas», señala el experto.

El estudio de esa radiación permite diseñar mejores sistemas, más robustos y aislantes, para que no se vean afectados. «Como ejemplo, hasta un 10% de la caída de los sistemas de un ordenador son efecto de la radiación», explica.

En España, relata, hay un tejido académico bastante importante y Canarias «en cuanto a diseño electrónico es sin duda un entorno en el que se puede desarrollar investigación de mucha calidad y relevancia; Canarias tiene mucha capacidad».



Imagen de un punto de vertidos ilegales en Cercados de Araña, que afean el espacio natural y también supone un riesgo.

# El Sur detecta una veintena de zonas con vertidos ilegales

Muchos de los puntos negros están junto a contenedores \* Las cámaras de vídeo y luminarias intentan persuadir a los incívicos

# José A. Neketan

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tiene identificados más de una veintena de vertidos ilegales en diferentes espacios del municipio, desde las medianías hasta la costa de la zona turística.

La Concejalía de Limpieza y Recogida de Residuos se apoya actualmente en las cámaras de vídeo de la zona turística para intentar combatir estos actos incívicos que afean la imagen del municipio y que también suponen un peligro para las personas viandantes. Mientras, en los barrios más apartados, se plantea la instalación de nuevas cámaras y puntos de iluminación en zonas rurales y barrios diseminados, con el objetivo de persuadir a las personas que cometen este tipo de actos incívicos en el municipio.

El concejal responsable del área, Ruyman Cardoso, explica que en los últimos meses han detectado un incremento considerable de vertidos incontrolados, tanto de escombros y restos de obras como de enseres de todo tipo. El edil señala que entre los lugares que presentan más problemas de vertidos están, entre otros, el Lomo Los Azules y El Salobre. Este último «es de los peores, porque allí confluyen todas las calles que vienen de la zona alta, donde hay muchas fincas y se producen obras ilegales, entonces todo el mundo llega hasta ahí y tira lo que sea, por lo que nos hemos visto obligados a poner dos puntos de luz con el objetivo de intimidar a las personas que vierten todos esos escombros

y enseres en esos espacios públicos». Cardoso explica que en muchas ocasiones los vertidos ilegales se producen en lugares donde hay contenedores, «cuando contamos con un Punto Limpio donde depositar todos esos deshechos y con un servicio gratuito de retirada de enseres que va a domicilio».

Los vertederos se reparten por Cercado Grande, Tunte, Aldea Blanca y El Salobre

> La colaboración ciudadana es clave para evitar este tipo de comportamientos incívicos, dice el edil

Las inmediaciones del campo de fútbol de Cercados de Espino, las calles Guayedra y Bentaguaire, en Aldea Blanca; la calle Cosmos, en Maspalomas; Londres, Bonn y Hamburgo, en Playa del Inglés; Taidía, el campo de fútbol y el aparcamiento público frente a la iglesia de Tunte, la trasera del colegio de Juan Grande, y los contenedores del Campo Internacional cerca de los complejos los Tunos, Green Oasis, Club El Torso, bungalows los Kiwis y los apartamentos Maika son algunos de los puntos negros localizados que se usan como espacios de vertidos ilegales.

Ruyman Cardoso asegura que

gracias a la Policía Local, recientemente ha podido identificar a los autores de varios vertidos, «que como habían tirado bastante cantidad los hemos remitido a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias porque es posible que incluso sea un delito medioambiental». El edil también destaca que la colaboración ciudadana, a través de los canales que el Ayuntamiento pone al servicio para que puedan comunicar incidencias, «es clave y muy importante, para combatir este tipo de comportamientos incívicos».

# Nuevo contrato de recogida

El concejal también recuerda que hace unos meses se procedió a la limpieza de varios espacios emblemáticos de la zona turística y alrededores, como el Mirador del Campo de Golf de Maspalomas o la conocida como Casa Mato, en Tablero. «En ambas tuvimos que solicitar la colaboración de la Policía Local porque, además de que estos lugares acumulaban gran cantidad de basura, eran utilizados por personas sin hogar, lo que dificultaba más aún la intervención», explica.

Cardoso señala que uno de los retos a corto plazo de su área es sacar adelante el contrato de recogida selectiva de residuos, que lleva cinco años vencido «y que lo llevaremos al próximo pleno para aprobar el compromiso de pago para sacar ese contrato de cara a los próximos años, y que sabemos que aportará una importante mejora al servicio de limpieza municipal, que actualmente está en precario».

# Mogán

# Cinco colegios mejoran sus instalaciones con obras durante el verano

El Ayuntamiento invierte 150.000 euros para arreglar aseos, césped, ventanas y patios

## LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Cinco colegios de Mogán han mejorado sus instalaciones con obras durante el verano. Atendiendo a las demandas de los centros educativos, el Ayuntamiento de Mogán ha llevado a cabo durante el período estival obras de reforma, acondicionamiento y mejora (RAM) con una inversión de 150.000 euros. La concejala de Educación, Emily Quintana, explica que estas actuaciones son necesarias para evitar el deterioro de las instalaciones. «Durante el curso los centros educativos nos trasladan aquellas mejoras que consideran necesarias y lo que hacemos cuando acaban las clases y comienza el periodo de vacaciones escolares es ponernos manos a la obra priorizando las que son más urgentes», señala la edil.

Así, en el CEIP Playa de Arguineguín se ha llevado a cabo la completa reforma de los aseos, la pintura de aulas y dotación de césped a la zona de patio de Infantil, se ha eliminado la humedad que afectaba a un aula y se han realizado actuaciones de mantenimiento. En el CEIP Artemi Semidán se ha renovado el sistema contra incendios y las ventanas del Aula Enclave, se ha llenado el depósito de agua e instalado un nuevo juego infantil en el patio de los niveles de 3 a 6 años. Mientras, en el CEO Motor Grande se ha colocado un toldo anexo al comedor.

# Obras pendientes

Por otra parte, en el CEIP Playa de Mogán se ha realizado un mural en la zona del comedor, instalado redes en las porterías y pintado las líneas de la cancha. Por último, en el CEIP Casas de Veneguera se ha renovado toda la pintura y rehabilitado las escaleras de acceso.

Queda pendiente en el CEIP Artemi Semidán el revestimiento de la pared en un aula de infantil de 3 años y también se rehabilitará el muro del huerto escolar. En el CEIP Playa de Arguineguín se mejorará la ventilación en dos aulas de Infantil y en el CEIP Casas de Veneguera se colocarán nuevos protectores en las columnas del patio. Todo ello, ha señalado la concejala, se realizará progresivamente sin afectar a la actividad escolar.



# La Biblioteca Insular ofrece una sesión de lectura de cuentos para niños de 1 a 3 años

LP/DLP

ARRECIFE

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Educación, organiza en la Biblioteca Insular una nueva sesión de Bebe-Cuentos, dirigida a niños y niñas de 1 a 3 años, que tendrá lugar el próximo sábado 28 de septiembre, a las 11:00 horas. Este evento tiene como objetivo estimular el gusto por la lectura y la imaginación desde una edad temprana, en un entorno lúdico y educativo.

La consejera de Educación, Ascensión Toledo, destaca que «desde la Corporación se sigue apostando por iniciativas que fomenten la creatividad y la imaginación en la primera infancia». Asimismo, añade que «actividades como estas acercan a los niños y a las niñas al mundo de la literatura, fortaleciendo el vínculo familiar, ya que comparten esta experiencia con sus padres, madres o cuidadores, en un ambiente cercano y participativo», puntualiza.

Bajo el título En el Mar, los asistentes podrán disfrutar de una aventura narrativa en la que las olas, peces, caballitos de mar, caracolas y otros tesoros del océano serán los protagonistas. La sesión será guiada por Cristina Temprano, narradora de cuentos con amplia experiencia en actividades infantiles. Debido a que las plazas son limitadas, es necesario inscribirse a través del correo electrónico dinamizacionbiblioteca@cabildodelanzarote.com.



Concierto de Manuel Carrasco en Mancha Blanca, Tinajo, por las fiestas patronales de Lanzarote. LP/DLP

# La sensibilidad de Manuel Carrasco conquista Lanzarote

El andaluz, además de su música, ofreció un recorrido en verso por la isla y sus paisajes más emblemáticos y mencionó a César

LA PROVINCIA / DLP

ARRECIFE

El cantante Manuel Carrasco puso el broche de oro a las fiestas de Los Dolores, con un espectacular concierto en Mancha Blanca, donde ofreció, además de sus éxitos musicales, un recorrido en verso por Lanzarote y sus paisajes más emblemáticos, sin olvidarse de la persona que posibilitó la conservación de las maravillas que encierra la Isla, el artista César Manrique. Con su sensibilidad, el onubense

desplazado hasta la pequeña localidad de Tinajo que alberga la ermita de la patrona.

Miles de espectadores acudieron a la cita con Carrasco en la Plaza de Los Dolores y, en un ejercicio de complicidad, tararearon con él sus canciones, entre ellas Fue, Hay que vivir el momento y Eres, incluidos en su último álbum Corazón y Flecha.

Además del éxito del concierto de Manuel Carrasco, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswal-

conquistó al público lanzaroteño do Betancort, celebró ayer la profesionalidad mostrada por los equipos de seguridad y los dispositivos de la organización, «personas que han hecho posible un desarrollo modélico de las fiestas». Asimismo, agradeció el civismo y la participación ciudadana.

Tras destacar que tanto el Cabildo como el Ayuntamiento de Tinajo realizaron un despliegue sin precedentes, felicitó tanto a la organización como a quienes han participado en los actos por el desarrollo sin incidentes de las fiestas.

# Arrecife

# Finalizan las obras de los 16 nuevos cuartos de pertrecho en **Puerto Naos**

LP/DLP

ARRECIFE

El Cabildo de Lanzarote ha finalizado las obras de los 16 cuartos de pertrecho realizados en Puerto Naos, que serán entregados a la Cofradía de Pescadores de San Ginés.

La construcción de estos almacenes se justifica por la necesidad de los pescadores del puerto detener un almacén de sus herramientas de trabajo y mantenimiento del pescado capturado, mientras que la forma de la construcción tenía el objetivo de generar en el menor impacto de superficie de la explanada, también por su cercanía al muelle y la orientación que favorece el zoco al viento.

El nuevo edificio, llevado a cabo por la empresa Transportes y Excavaciones Tiagua, SL, contó con una inversión de 278.062.99 euros financiados en un 80% a través de los Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN). El vicepresidente y responsable de Obras Públicas insular, Jacobo Medina, y el consejero de Pesca, Samuel Martín, visitaron hace unos días esta nueva instalación junto al presidente de la Cofradía de Pescadores de San Ginés, Aquilino Arrocha. Todos ellos destacaron que esta instalación era más que necesaria para los profesionales de la pesca en la capital, que carecían de un espacio de almacenamiento digno.

# Yaiza

# El taller creativo con ropa usada acaba con una pasarela para mostrar los diseños

La actividad enseña entre hoy y el viernes a reciclar prendas y el sábado será el desfile

LP/DLP

YAIZA

Desde hoy y hasta el viernes, el Ayuntamiento de Yaiza ofrece a los vecinos y vecinas de la localidad un taller de diseño de moda que emplea ropa usada como materia prima y para el cierre habrá un fin de fiesta por todo lo alto, con pasarela para mostrar los diseños elaborados durante el taller.

Las clases, que se desarrollarán en el sótano de la Plaza de la Alameda del pueblo de Yaiza, arrancan esta tarde a partir de las 17.00 horas. Los cuatro días que dura la iniciativa, los alumnos tendrán tres horas de enseñanza eminentemente práctica,

donde podrán aprender a reutilizar ropa usada, algo que no solo tendrá un impacto positivo en sus bolsillos sino también en el medio ambiente.

El taller, al que el Ayuntamiento anima a apuntarse, finalizará el sábado 21 con una pase de moda con los diseños elaborados durante las clases. El desfile será en la misma plaza sureña a partir de las 18:00 horas. Las personas interesadas en participar pueden apuntarse todavía hoy llamando al número 679 453 803. La inscripción se puede hacer para todas las jornadas, incluida la pasarela, o para solo alguna de ellas atendiendo a su disponibilidad de tiempo. «Con este taller pretendemos fomentar la creación



Taller de reciclaje de ropa. LP/DLP

y sensibilizar sobre el cuidado del planeta, poniendo en valor la economía circular que recicla, aprovecha recursos en desuso y disminuye residuos, como seguramente tenemos parte de nuestro ropero, para darle una segunda vida o reconvertir prendas en otros productos igualmente útiles», explica la concejala del Área de Dinamización Social de Yaiza, Águeda Cedrés.

Estimaciones oficiales indican que cada ciudadano en Europa tira al año una media de once kilos de ropa, de los cuales solo un 1% es reciclado para la elaboración de nuevas prendas y el resto se convierte en basura. El Ayuntamiento de Yaiza organiza esta actividad que mezcla ingenio con concienciación medioambiental junto a la Asociación Generación Emergente.

# Ayuntamiento y Cabildo colaboran para rehabilitar viales y muros en Playa Quemada

LP/DLP

YAIZA

El Ayuntamiento de Yaiza y el Cabildo de Lanzarote trabajan en la ejecución del proyecto de rehabilitación de superficies de rodadura y muros de piedra en Playa Quemada, iniciativa que implica la intervención hasta en 17 viales del pueblo, incluida la Avenida Marítima de dicho núcleo costero.

Las obras planteadas se realizarán en viales que se encuentran en servicio hace más de tres décadas, cuyas obras de conservación y mantenimiento vienen siendo de responsabilidad municipal.

# El Gobierno invierte 200 millones en varias actuaciones de agua en la Isla

La administración autonómica aprueba el Plan Hidrológico de Fuerteventura, que contiene medidas para garantizar el suministro de agua a la población

LA PROVINCIA/DLP

PUERTO DEL ROSARIO

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer el Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura, tramitado por el Cabildo de la isla, y espera completar la planificación hidráulica del archipiélago antes de finalizar el año. Así lo anunció en rueda de prensa el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda. Los objetivos trazados en el citado plan se estructuran en más de 200 medidas y establece una inversión de 201.500.812 euros.

El documento del Plan Hidrológico insular describe los objetivos respecto al ciclo del agua en el periodo 2022-2027 y debió haberse aprobado en diciembre de 2021. El responsable de Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, felicitó al Consejo Insular de Aguas y al Cabildo majorero por «la diligencia con la que han tramitado esta planificación, al mismo tiempo que siguen atendiendo la emergencia hídrica en la que se encuentra la isla».

El documento establece las medidas para alcanzar los objetivos marcados respecto a la calidad de las aguas, subterráneas, superficiales y de zonas protegidas; para garantizar el suministro a la población y el sector primario; mejorar la prevención frente a sequías e inundaciones; y racionalizar su uso de acuerdo con el desarrollo



El consejero regional, Manuel Miranda, junto al viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello.

de la isla de Fuerteventura.

Estos objetivos se articulan en una serie de medidas, 222 en concreto, que suponen una inversión total de 201.500.812 euros. Por objetivos, un 29% de dicha inversión iría destinada a aumentar los recursos disponibles y un 22%, a acciones para reducir la contaminación. Más de 8 millones de euros dan cobertura a 41 medidas incluidas en el segundo ciclo del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, también aprobado ayer.

«La aprobación del tercer ciclo del Plan Hidrológico de Fuerteventura es una muy buena noticia no solo para la Isla, que se encuentra en emergencia hídrica desde el pasado verano, sino una gran noticia también para toda Canarias, porque nos acerca un poco más a un objetivo estratégico que nos marcamos al llegar al gobierno, un objetivo que pasa por la urgente actualización de la planificación hidráulica de las siete demarcaciones insulares, que inexplicablemente acumulaba un retraso de tres años», aseguró Miranda.

Según explicó el consejero, esta planificación en materia de aguas «resulta imprescindible para priorizar las inversiones, distribuir los recursos económicos y combatir los efectos de la sequía, y además supone la única garantía para evitar nuevas sanciones de la Comisión Europea, que mantiene abierto un expediente sancionador desde el año 2022 por incumplimiento en la planificación».

Las infraestructuras previstas ayudarán a paliar la emergencia hídrica que vive la Isla desde 2023

Además de las obras para mejorar el suministro de agua de producción industrial o uso doméstico, contempladas en el Plan Insular de Cooperación en Actuaciones de Garantía del Abastecimiento de Agua, se incluyen otras medidas destinadas al uso de agua regenerada y para la producción de agua agrícola, con acciones en cauces, embalses y otros sistemas de aprovechamiento de este recurso, así como infraestructuras exclusivas para el sector primario, como el Plan de Regadíos para la zona centro-sur en convenio con el Estado que se preve iniciar este mismo año.

La presidenta insular, Lola García, señaló que «queda aprobado de manera definitiva un documento muy importante para la Isla que recoge toda la planificación para el aprovechamiento y conservación del agua. Se trata de más de 200 medidas que se han ejecutado, se están desarrollando y otras que están programadas».

# El Cabildo y la ULPGC se alían para impulsar titulaciones en el Parque Tecnológico

La presidenta plantea al rector la necesidad de reforzar el profesorado de Enfermería

LP/DLP

PUERTO DEL ROSARIO

Fuerteventura contará en un futuro próximo con nuevas titulaciones universitarias una vez que el Parque Tecnológico cuente con un nuevo edificio para ampliar la oferta formativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, recibió ayer a una embajada de la ULPGC, encabezada por el rector Lluís Serra, para celebrar una reunión de trabajo para abordar diferentes asuntos de interés en materia de formación universitaria para la Isla y sus necesidades formativas.

«Trabajamos durante todo el año de la mano de la ULPGC con el objetivo de abordar todas estas necesidades y extender las titulaciones universitarias en Fuerteventura de acuerdo con aquellas que son más demandadas», expuso García. En este sentido, tanto Lola García como Lluís Serra, destacaron la necesidad de seguir planificando la creación de un nuevo edificio para poner en marcha posibles nuevas titulaciones en la zona del Parque Tecnológico que pueda abrir este abanico de oferta formativa en la isla.

La presidenta insular, recordó que «este 2024 se cumplen 35 años de una estrecha colaboración entre el Cabildo y la ULPGC, que ha permitido ofrecer en la Isla el grado de Enfermería». «Esta formación ha sido fundamental y, por eso, requerimos que se estabilice el profesorado de esta Facultad para que podamos contar con un claustro sólido», demandó. Además, añadió que «lo importante es que la formación llegue a todas las personas en las mismas condiciones» y, en este sentido,



Lola García recibe al rector de la ULPGC, Lluis Serra, ayer. | ONDA FTV.

quiso destacar el apoyo que siempre ha recibido el Cabildo de Fuerteventura por parte de la ULPGC. Por eso, «sabemos que vamos a seguir trabajando de manera coordinada», comentó.

Por su parte, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, destacó la gran proyección que tiene en Fuerte-ventura el grado de Enfermería, la cátedra Manuel Velázquez Cabrera y otros cursos formativos especiales que se desarrollan por convenio. También mostró su convencimiento que es posible planificar otras acciones concretas para «diversificar la oferta de titulacio-

nes en la Isla». «Tenemos que desarrollar un campus fuerte aquí que no sólo sea un punto de estudio para las personas de aquí, sino una atracción para estudiantes de otros lugares», sostuvo.

Serra visitó el Parque Tenológico y apuntó que «es evidente que el proyecto dentro del propio Parque tiene muchas sinergias con diferentes institutos universitarios». Por ello, añadió, «debemos seguir estableciendo colaboraciones con agentes económicos de la Isla, para solicitar financiación y concesión de nuevos proyectos científicos europeos».

# Los vehiculos de más de 7.500 kilos no podrán circular por las calles Puerto del Rosario

LP/DLP

PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, tras la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, ha puesto en marcha nuevas regulaciones para mejorar la convivencia y seguridad vial en la ciudad. Este nuevo marco normativo regula el uso de patinetes eléctricos y vehículos de movilidad personal (VMP), además de establecer nuevas directrices para la circulación, carga y descarga de mercancías.

Una de las principales medidas es la prohibición de circulación de vehículos con un peso máximo autorizado superior a los 7.500 kg por las calles de Puerto del Rosario, excepto en aquellas vías designadas. Crisis migratoria | Tensiones con Madrid

# Clavijo se planta en Moncloa para placar la ofensiva del Estado a las Islas

Torres recula y acepta que el presidente canario intervenga al final de la Comisión Interministerial de Migraciones después de negárselo tres días

I. Durán

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, intervendrá hov en la Comisión Interministerial de Inmigración para exponer la situación del Archipiélago frente a la emergencia humanitaria por la acogida de más de 5.300 niños y adolescentes no acompañados. El pasado viernes, el jefe del Ejecutivo regional pidió comparecer ante los ministros implicados en la gestión de las migraciones para explicar «la situación límite» que atraviesan las Islas como frontera sur de Europa. A través de una carta, Clavijo solicitó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien presidente de la interministerial, participar en el encuentro «con voz, pero sin voto», tal y como permite la normativa. Ese mismo día, el ministro y expresidente canario respondió por escrito rehusando la demanda de Clavijo. Torres alegó que la reunión ya se había convocado el miércoles -11 de septiembre-, «en tiempo y forma», y que el orden del día ya estaba cerrado.

Tras conocer la negativa de Torres, Clavijo reiteró su petición de participar en ese encuentro o en uno posterior, «para abordar un drama humanitario de carácter urgente». En su carta, el jefe del Ejecutivo canario anunciaba que hoy estaría en Madrid para atender otros compromisos y añadía que «confía en la voluntad de diálogo expresada por el Gobierno de España para tratar de buscar una solución que permita gestionar la crisis actual, garantizar la protección y el interés superior de los menores y, además, diseñar una estrategia integral para la ges-



# Encuentro con la cónsul de Marruecos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunión ayer con la cónsul general del Reino de Marruecos en Canarias, Fatiha El Kamouri, para abordar las relaciones de Canarias con el país vecino y analizar la evolución de la crisis migratoria. El encuentro coincidió con los intentos de entrada irregular de decenas de migrantes que se produjeron el domingo en Ceuta y que fueron repelidos por Marruecos. | I. D.

tión de un asunto que requiere una respuesta transversal».

Torres concluyó su breve misiva apelando al «diálogo interadministrativo y la cogobernanza» como camino para «resolver los problemas que tiene la ciudadanía» y, añadió que el Gobierno de España «estará al lado del Gobierno de Canarias en la búsqueda de soluciones». Ante esto, Clavijo, en su segunda carta, apuntó que coincide en la necesidad de ese diálogo entre administraciones, por lo que esperaba que mañana se pudieran sentar para impulsar y coordinar las medidas necesarias para atender los flujos migratorios irregulares hacia el Archipiélago.

Ayer, mientras Clavijo volaba a Madrid para atender su agenda en la capital, Torres respondió al escrito, aceptando su intervención al finalizar la reunión de los ministros, una vez abordados todos los puntos incluidos en el orden del día. Fuentes del Ministerio de Política Territorial aseguran que «el Gobierno de España
no ha negado la participación del
presidente de Canarias en la Comisión Interministerial de Inmigración». El cambio de postura
del ministro fue comunicado antes a los medios de comunicación que al propio interesado,
cuyo gabinete recibió la carta minutos después de que saltara la
noticia de que, después de tres
días negándoselo, Clavijo finalmente sería escuchado.

#### El ministro da su brazo a torcer

Este encuentro interministerial fue convocado de urgencia para ver de qué manera puede reaccionar el Estado ante el protocolo elaborado por Canarias para la recepción de los menores migrantes, que complementa a la normativa estatal creada en 2014 y que, según el Ejecutivo regional, no se cumple. El Gobierno central está estudiando llevar hoy al Consejo de Estado la solicitud de un informe para valorar la posibilidad de llevar al Tribunal Constitucional (TC) el protocolo impuesto por el Ejecutivo autonómico.

Esta medida llegaría después de que el Ministerio de Juventud e Infancia enviara la semana pasada a la Fiscalía un informe en el que expone que los trámites exigidos por Canarias «pueden ser constitutivos de una vulneración grave de derechos fundamentales de la infancia en España». El objetivo principal del nuevo protocolo aprobado por el Gobierno de Clavijo es garantizar la correcta identificación de los niños, para evitar confusiones, como ya ha ocurrido, y asegurarse de conocer las condiciones de vulnerabilidad de los menores, especialmente si pueden ser solicitantes de asilo.

Cuando se hizo público el nuevo protocolo, los ministros salieron en tromba a criticarlo. Hoy, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se mostró «perpleja» ante las palabras de Clavijo, quien ayer criticó

Pasa a la página siguiente >>

# «Canarias no entiende el castigo al que le somete el Gobierno de España»

Cabello sostiene que el Estado «atosiga» a las oenegés y a los funcionarios de las Islas

# I. Durán

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

«Tristes, cansados, extenuados y sobrepasados». Así calificó el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, el estado de ánimo del Ejecutivo después de trece meses abordando la emergencia migratoria cada semana en el Consejo de Gobierno, sin conseguir ayuda por parte del Ejecutivo central. «Canarias no entiende el castigo al que le está sometiendo el Estado», afirmó Cabello, quien aseguró que desde Madrid se está «atosigando» a las oenegés y a los funcionarios del Archipiélago para que acojan a más niños, a pesar de que el sistema está sobrepasado. El portavoz advirtió que «la situación es límite» y que «cada vea hay más tensión», por lo que ya no se puede si quiera garantizar la seguridad de los niños en los centros. «El desbordamiento es total», apuntó.

Cabello criticó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, las advertencias del Gobierno central de llevar ante el Tribunal Constitucional el nuevo protocolo de atención a menores migrantes, que solo pretende «garantizar lo mejor» a los niños que llegan al Archipiélago de manera irregular y sin el respaldo de un familiar adulto. «No es de recibo que se arremeta contra Canarias», lamentó.

El portavoz del Ejecutivo canario afeó que el Estado haya sido capaz de convocar de forma urgente una reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración para analizar el nuevo protocolo de recepción de menores migrantes y determinar qué medidas tomar en contra del docu«El desbordamiento es total. Cada vez hay más tensión, apunta el portavoz del Ejecutivo canario

> El centro de menores de El Hierro cuenta con 150 camas, pero atiende a 285 niños

mento, en lugar de reunirse para plantear «soluciones urgentes», tras «trece meses de espera». También afeó que el Ejecutivo no haya sido capaz de elaborar en un mes la simulación sobre la capacidad de carga que puede tener cada comunidad autónoma para acoger menores migrantes y que serviría de base para pautar unos cupos realistas.

# Sin implicación de Sánchez

A pesar de que «la situación es de abandono y desasosiego», Cabello quiso dejar claro que la comunidad autónoma está atendiendo a los 149 niños que han llegado solos a las Islas en lo que va de mes. No obstante, apuntó que el nuevo protocolo, que complementa el aprobado por el Estado en 2014, se está empezando a

# Crisis migratoria | Tensiones con Madrid

al Ejecutivo de Sánchez por las amenazas que ha lanzado a Canarias tras anunciar que el nuevo protocolo sería de obligado cumplimiento. Saiz volvió a ponerse

nario a pedir explicaciones a su socio de gobierno, el PP, por haberse negado a debatir una reforma del artículo 35 de la lev de extranjería, que haría obligatorio el reparto de los niños entre todas las comunidades autónomas. La ministra consideró «tremendamente injustas» y «subidas de tono» las manifestaciones de Clavijo, quien a su vez calificó de «ataque» los avisos que tanto el Gobierno como la Fiscalia han hecho a la administración

que anunciara que exigirá la aplicación de un protocolo «para poder atender y garantizar la seguridad de estos menores».

El Ejecutivo canario lleva trece meses pidiendo auxilio al Estado para aliviar el colapso de los centros de menores migrantes, donde no se puede garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños. Hasta ahora, no ha llegado a Canarias ni un euro para la atención de la infancia migrante y todo el presupuesto que moviliza la Unión Europea para la gestión de las migraciones se ha destinado a la acogida de los adultos, que son de competencia estatal. El único apoyo que ha recibido Canarias

aplicar y se irá implementando poco a poco. «Estamos dando pasos. Hemos conseguido que las cosas se hagan un poco mejor, pero todavía el protocolo no se cumple al detalle», señaló.

Cabello destacó la situación del centro de menores de El Hierro, que cuenta con camas para 150 niños, pero está acogiendo a 285. Aún así, «se presiona y atosiga» para que siga acogiendo menores. El portavoz destacó que Canarias atiende a los niños «en solitario» mientras ofrece una «mano tendida» al Gobierno, que lo ha hecho es «criticar con contundencia» tanto el protocolo como el acuerdo migratorio con el PP, en el que se incluye la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería y cuenta con el aval de hasta 14 comunidades autónomas. «Los niños y

<< Viene de la página anterior SPECIAL VALUE DIRECTORS. Madrid, is 15 de segineresse de 2008 de perfil e invitó al presidente ca-Physics presently, successfrow, an of this to how, is carrie que, environ pass participer on one Common resemblents to intrigresses the Getterms the Equation, it requests the symmetry type. The common resemblents are the common to the common type of the common Estimate Females Unhorston de Camurida 11 Perciations Encludant care ago plants, de natera renatuciore, aere que puedas perten ET CLARGONE CARC. High spinetts, de reament convençabre, pare que produit perfector de padre bracier una servicione, que se residente a la resper bracestad acessos, si cityan albandor que se mes con respecto a los manasta respectos se acempañas no acompañas. A la Mirristere de Publica Tesrespeial y Messoria Democrática Se. D. Angel Victor Torses Expens upos al diamogn enteradorementativo y la cognimensarias ween exemple al connecte personal diamogn enteradorem para tiene la conductoria y un este exmissio, el problemes de Expendo estante de Contesta (on Contesta (on la bicaconda de problemes de Expendo estante de Contesta (on Contesta (on la bicaconda de problemes). Carratian a 13 de s Estimado Angel Victor ble dirijo a ti en cela ocassin como precidente de la Constabri barrigescier, constituida el passalurnes de eseno por el Cedisemo del E. Canarias, 13 de septiembre de 2028 de impulsar y comémie les medidas recusation pero atendor les fi energylance an targetoric separatel, sally connecting at Hank Character 49(202) Se D. Angel Victor Torres Pérez Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Assertante, une miterio nosto periol que "cuando las cincumstrictas los connect a las reseaures a circa inguesta sequetaries y circurron de Central del Estado y de mes organismos públicos, o a orpoadministractures publicas, sper participarers can van, pero sin sant' Estimado Angel Victor sado a las dispenseiranas precistas un diche Ecul Dicurio y h umaccio. Limite que retames atrasseundo en Canadas un el ámin En relaction a la carta que me remites boy, en la que me aseguras que la Comission conscens considerable, he mange que se conveniçõe a la manyor trevenidad o Intermentaterial de l'amigraçain del Gubierno de España se reunirà el présimo maries. on la que se me permits comparecer al objeto de exposer la grace o dia 27, le restenu mi peticides para participar en la misma o en un encuentro posterior. columns succleonder ers yet bereitense omfaktelen alegader y fragmeretæder aprovechando la presencia de todas y tisdos los manatros implicados, para abindar un al que, por purema combisión de fourtien sen de Tierapa, estamen ano underel pene de la migracios procedente de la mite Astlantica. TOTAL TOTAL SATISFACE STATE STATE AND ADDRESS OF THE SATISFACE STATE ADDRESS OF THE SATISFACE STATE AND ADDRESS OF THE SATISFACE STATE ADDRESS OF THE SATISFACE STATE AND ADDRESS OF THE SATISFACE STATE STATE ADDRESS OF THE SATISFACE STATE STATE ADDRESS El próximo mantes estase en Madrid para asender otros compnimisos y cuedo en fa-Considero que la Cornisión lotorromoterial de losnigosios septeunhantad de diálogo espresada por el Gibierno de España para tratar de buscar uma pura alcordor juntos esta situacios, crientinur acciones y estableces unhacien que permita gentiamar la crisci actual, garantizar la printención y el interior nemericando con lo Administración, General del Estado y con el sente Suppression, que non promite avenuel y encientrar una situación eficasuperior de los meriores y, además, diseñar una estrategia integral para la gestión de ses orque surrection, para los reascence sus accempatical en que llegan de torse cassian is spar man rescaladors en obta mar, y proceder a la resta remnotivo actual, garanticando mi su protección tengral medias Caincido corrigo en que el diálogo interadministrativo y la engobernanza es el camino para resulter los positionas y, por effet espena que podantos sentienos el proximo machos en el seno de la Comissões Interministerad o en una resmoin posterar ese mumo bin otro particular, spendo a la espera de una responsta positiva por tu parac dia con el resto de los músistros y minedras. Rincibe un condui saludo. Recibe credial valudo. Fernado Cavi ANGEL VICTOR FOREST PER Fornando Clavijo Batta canaria a raíz de Sr. Don Fernando Clavijo Basta sidente del Gobierno de Cénarie Martini, a 18 de septiembre de 2024

> Correspondencia entre Clavijo y Torres.

El presidente de Canarias, Fernanado Clavijo, y el ministro de Política Terrirorial, Ángel Víctor Torres, se han cruzado cuatro cartas entre el viernes y el lunes, sobre la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo regional participara en la reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración. | LP/DLP

> las niñas son las víctimas, el pueblo canario no puede seguir viviendo el abandono», aseguró.

> El portavoz del Ejecutivo precisó que «no se trata de dinero pero hace falta para pagar a los profesionales y las oenegés», y ni siquiera se ha conseguido movilizar los recursos necesarios. «El Ejecutivo podría aprobar mañana [hoy para el lector] si quisiera el decreto ley que modificaría la ley de extranjería y aliviaría la situación», aseguró Cabello, quien describió la crisis migratoria en el Archipiélago como de «tensión máxima», con trabajadores públicos «de baja» y renunciando a cargos.

> En esa línea defendió que «la única respuesta es modificar la ley de extranjería» y con el compromiso del PP, si ahora el PSOE «da un paso al frente» se suman

308 diputados y todas las comunidades autónomas. «Canarias no necesita más crispación ni debate jurídico, necesita una solución», afirmó.

Sobre la visita del vicepresidente de la Comisión Europa, Margaritis Schinas, que mañana llegará a Tenerife, indicó que el objetivo es que la Unión Europea «gire su cabeza y mire a Canarias» y conozca de primera mano cuál es la situación, al igual que ocurre con la anunciada visita del Papa Francisco. «Europa tiene que reaccionar y desarrollar el pacto de asilo, Canarias debe estar encima de la mesa y esperamos adelantar mucho con la visita», destacó. Cabello se mostró sorprendido al encontrar más sensibilidad por parte del UE y del PP que del propio presidente del Estado, Pedro Sánchez.

# 1.301 llegadas en este mes

Acoro recito, nery tunes 16 de aquitembre, de la nueva cama que envisate por compo electrónico andinario, de la que he temajo conocamiento esta misma mañana.

Esta útima comunicación en postacior a otra carta que ma assuante al sierres

Este ottene comunicación en posteriar a otra carte que ma enyusaria al sierrese noticitando porrigiración en la próxima Comissión interminacional de imagnesión, a lo que se respondi el mastro santes que no habito resguno dificultad en poder diserso, de maines sistiato y que, como presidente de diche Comissión, soprida donescadora a la respirar simuladora, a que puedanas parsoque sin una municipa de comissión y de septembro terresidad preside, si trian la Comissión que se cartera de septembro de septembro, pe habita sodo consociada desde el 11 de septembro de septembro del día y con los ministros comesporalembro.

En aute augustés caria que me remites ma planteas participar en un encuentro posterior a la Company de la company

En ante ampunda carta que ma remiteu mu planteas paracipas en un encuentro posterior e la Correscio Inferenzaderial convexada mariana. Quieno transladaria que por mi pórte, como presidente de la Comissão Interminatorios de formandaria que fase sergia problema en que propias, en calidad de presidente de Cambrios y ener cubratas el ordas de propio seguirmento, interescir a los efectas operantes una cardia del comissão de Cambrios y ener cubratas el ordas del dis.

Te comunico que la consocatoria de la Comisión transmissadariar de a las 11:30 fectas del martes 17 de asprésentire. Esta provisio que acabe a las 12:30 sprovisiones estantes el la 12:30 fectas estantes el la composición de la composición del la composición del la composición de la composición de la composición del la composición de la composición del la composición del la composición del la composición d

Tanto en rei certa del viornes como en fu respuesta posterior, compartence la necessidad de carriera es el dáltogo administrativo y la organismosa, y que

Un total de 1.234 inmigrantes llegaron a las Islas en la primera quincena de septiembre, frente a los 3.220 que llegaron en la última de agosto en lo que se confirmó como un verano de récord. En lo que va de año han llegado a Canarias 26.758 personas, 12.304 más que en los mismos meses de 2023, lo que supone un incremento del 85 %, según los datos del balance quincenal hecho público este lunes por el Ministerio del Interior. En toda España han entrado en estos nueve meses por vía marítima y terrestre un total de 37.970 inmigrantes, 12.499 más que en el mismo periodo del pasado año, lo que supone un incremento del 49 %. Por vía marítima, las llegadas ascienden en total a 35.882, frente a las 24.642 en 2023, lo que supone un aumento del 45,6%. Este incremento es debido sobre todo al aumento de las entradas por Canarias. Precisamente ayer Salvamento Marítimo rescató a 67 personas que iban en un cayuco a la deriva al sureste de El Hierro. | Efe fue la cesión de dos espacios militares que el Ministerio de Defensa puso a disposición del Gobierno regional que, diez días después del anuncio todavía está a la espera de una autorización que le permita acceder a los espacios para valorar su estado y decidir si son aptos para alojar menores. Uno de estos recursos es el polvorín de

> Tabares, cuyo estado de abandono lo

hace inahabitable.

La Comisión Interministerial de Inmigración se constituyó el pasado 30 de enero, después de que Canarias insistiera durante cuatro meses en su creación, para abordar el problema de forma coordinada y evitar tener que tocar a la puerta de seis los ministerios responsables de forma individual. En estas reuniones participan representantes de los ministerios del Interior; Trabajo y Economía Social; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Juventud e Infancia. Entre las funciones de la comisión está impulsar y coordinar las medidas que deba

adoptar el Estado en materia migratoria, así como fomentar y coordinar las medidas de atención en relación con niñas, niños y adolescentes inmigrantes y, en especial, con aquellas personas menores de edad inmigrantes no acompañadas, en el ámbito de las competencias del Estado. No es la primera vez que se crea un organismo de este tipo, pues en 2006, cuando se produjo la llamada crisis de los cayucos, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero creo un grupo de trajo similar para coordinarse con Canarias.

Consejo de Gobierno | Financiación de las comunidades

# Canarias espera por Sánchez y Montero para cerrar su presupuesto

El presidente de España aún no ha convocado a Clavijo en la ronda de reuniones con los dirigentes autonómicos para explicar cara a cara el 'cupo catalán'

F. M.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Canarias sigue elaborando los Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 2025 pero con una gran «preocupación» y «prudencia» ante la falta de información del Gobierno de España, ni por parte de Pedro Sánchez ni por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el acuerdo adoptado entre el PSOE con los independentistas catalanes de Esquerra (ERC), para una financiación singular en Cataluña y que esta comunidad abandone el régimen común. Si el cupo catálán o pacto fiscal de Pedro Sánchez con ERC llegase a salir adelante, el Ar-

# Parado el recurso a la amnistía

La posible adhesión del Gobierno de Canarias a los recursos de inconstitucionalidad que han presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) 15 comunidades autónomas gobernadas por el PP y una del PSOE Castilla- La Mancha, contra la ley de amnistía, queda aparcada, afirmó ayer el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello. El Ejecutivo regional había mandatado a los servicios jurídicos para buscar la fórmula jurídica más viable para determinar si se adhería a estos recursos, y preveía adoptar una resolución en el Consejo de Gobierno de aver, tras estudiar los informes jurídicos. Al darse a conocer que el Tribunal Constitucional duda de que las comunidades autónomas estén legitimadas para recurrir la ley de amnistía y de que la norma afecte a su «ámbito de autonomía», la decisión del Gobierno canario «queda pendiente», remarcó Cabello. El TC ha encargado un informe para decidir si están capacitadas para impugnar esta ley estatal, que será clave para la admisión a trámite de los recursos, informa Efe. | F. M.

chipiélago será una de las comunidades autónomas más perjudicadas, pues es una de las regiones más pobres de España, con lo que resultaría especialmente afectada por la disminución de los fondos que salen de la caja común para sufragar las políticas redistributivas, avanzan ya los expertos.

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, aún no tiene fecha en la ronda que Pedro Sánchez inicia el próximo viernes con los dirigentes autonómicos, confirmó ayer el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, tras el Consejo de Gobierno. El presidente de España comienza los encuentros con el lehendakari, Imanol Pradales. En esa misma

jornada del viernes Sánchez recibirá también, por este orden, al presidente de Andalucía, Juanma Moreno; y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informa Efe. De momento, son tres por tanto las reuniones ya cerradas, y Moncloa prevé concretar en los próximos días el orden del resto de encuentros con los presidentes de comunidades y ciudades autónomas. El presidente de España anunció esta ronda para hablar cara a cara con los presidentes después del acuerdo entre el PSC y ERC sobre la financiación para Cataluña.

El Ejecutivo regional se queja de la falta de «rigor» de Madrid y trabaja en unas cuentas «prudentes»

Tanto el Gobierno canario como la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, han exigido
una negociación multilateral con
las comunidades en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera
(CPFF), que aún no ha convocado
Montero, o en la Conferencia de
Presidentes, a la que tampoco
Sánchez le ha puesto fecha.

Y en esa opacidad sobre el cupo catalán, y con la posibilidad de que los presupuestos del Estado se vuelvan a prorrogar el próximo año, el Gobierno canario sigue elaborando sus cuentas que ha de presentar en plazo a finales de octubre.

Según Cabello, Canarias vive con «preocupación», y a través de las noticias de los medios de comunicación las novedades del sistema de financiación, que viene a alterar el principio de solidaridad territorial. «No hay nada cuantificado de lo que supondrá, porque hemos oído hablar que Cataluña se sale del régimen general o hemos oído conversaciones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), pero lo que tenemos es mucho ruido sin documentos que estudiar», se queja el portavoz del Gobierno.

Canarias espera «un tratamiento con «más rigor, de respeto a las comunidades autónomas en la medida que se dé información» porque están cocinando unos presupuestos expuestos a «la alteración» que podría producir un cupo diferente a la comunidad catalana.



El vicepresidente Manuel Domínguez charla con la consejera de Hacienda, Matilde de Asián, ayer, en el Consejo de Gobierno.

# Cese en el área de Agricultura

CESADO JAVIER GUTIÉRREZ TAÑO
 A petición del CC palmero
 El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer el cese del director general de Agricultura, Javier Gutiérrez Taño, cuyo cargo por ahora queda vacante hasta la sesión de la próxima semana, según avanzó el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello.
 La destitución se produjo a petición de la consejera de Presidencia, Nie-

ves Lady Barreto, a su vez secretaria insular de CC en La Palma, y no por parte del consejero de Agricultura, el herreño Narvay Quintero, de AHI, según fuentes de la propia Consejería, que afirman que no tenían ningún problema con Gutiérrez Taño. Las mismas fuentes indican que fue Barreto la que propuso a Gutiérrez Taño como director general de Agricultura, por la cuota palmera de CC en el Gobierno, y fue ayer quien pidió su cese. Asimismo, fueron nombrados David Crego y a Carolina León como directores generales de

Centros, Escolarización y Servicios Complementarios y de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, respectivamente. Carolina León sustituirá a Ainhoa Molina, que fue designada diputada por la provincia de Santa Cruz de Tenerife tras la renuncia de Asier Antona.

# DÍAS FESTIVOS

# Calendario

El Consejo de Gobierno aprobó además ayer el proyecto de decreto por el que se establece el calendario de fiestas laborales de la comunidad para 2025 y se da a los ayuntamientos un plazo de un mes para que fijen los festivos locales. Se definen
como días inhábiles a efectos laborales, todos los domingos del año y
las jornadas festivas del 1 de enero,
Año Nuevo; 6 de enero, Epifanía del
Señor; 17 de abril, Jueves Santo; 18
de abril, Viernes Santo; 1 de mayo,
Fiesta del Trabajo; 30 de mayo, Día
de Canarias; 15 de agosto, Asunción
de la Virgen; 1 de noviembre, Todos
los Santos; 6 de diciembre, Día de
la Constitución; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; y 25 de di-

ciembre, Natividad del Señor. También fija las fiestas laborales por islas: el 3 de febrero, festividad de la Virgen de Candelaria (Tenerife); el 5 de julio, la Bajada de la Virgen de los Reyes (El Hierro); el 5 de agosto, Nuestra Señora de Las Nieves (La Palma); el 19 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña (Fuerteventura); el 8 de septiembre, Nuestra Señora del Pino (Gran Canaria); el 15, Nuestra Señora de Los Volcanes (Lanzarote y La Graciosa); y el 6 de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe (La Gomera).

# El voto de los nacionalistas en el Congreso | Juego de presiones

Joaquín Anastasio

MADRID

CC y el PSOE han abierto un nuevo frente en sus relaciones y trasladan las tensiones a un ámbito en el que hasta ahora mantenían posiciones pactadas, el de la comisión de investigación en el Congreso sobre los procesos de contratación de emergencia de material sanitario en las Administraciones públicas durante la crisis de la covid-19. Esta comisión se puso en marcha el pasado 2 de abril por iniciativa de los socialistas con el apoyo de sus socios de investidura, entre ellos el de la diputada de CC, Cristina Valido, para contrarrestar la que el PP había abierto en el Senado más específicamente sobre el llamado caso Koldo.

La comisión del Congreso reinicia ayer sus trabajos tras las vacaciones parlamentarias con el propósito del PSOE de prorrogar el plazo de funcionamiento dado que están a punto de cumplirse, el 2 de octubre (los meses inhábiles, julio y agosto no cuentan) los cuatros meses establecidos por el Pleno cuando aprobó su creación. Cumplir ese plazo resulta a todas luces imposible, puesto que la lista de comparecientes ascendía a 137 personas y aún no ha desfilado por la comisión ni el 25% de esa lista, si bien no es necesario que todas acaben compareciendo. Además, después de las intervenciones pendientes, sobre las que la comisión deberá aprobar un nuevo calendario, los grupos deben llegar a acuerdos para aprobar unas conclusiones que después hay que elevar al Pleno.

En este marco, los socialistas buscan a marchas forzadas contar con la mayoría necesaria para aprobar esa prórroga y para ello necesita el voto de Valido, representante del grupo Mixto en esta comisión y, por tanto, de la totalidad de los ocho escaños que lo integran, el suyo propio más el del BNG, el de UPN, los cuatro de Podemos, y el de José Luis Ábalos, el ex ministro de Transportes expulsado del PSOE precisamente por estar en el centro del escándalo que afectaba a su ex asesor Koldo García. El hecho de que esta comisión esté sujeta al voto ponderado del Pleno otorga a Valido la llave sobre las decisiones de la comisión parlamentaria, ya que con los ocho escaños que representa su-

# PSOE y CC llevan sus tensiones a la comisión sobre las mascarillas

Moncloa presiona a Valido para que apoye prorrogar la investigación en el Congreso como contrapunto a la del 'caso Koldo' en el Senado



Pedro Sánchez se reúne con la diputada Cristina Valido en la ronda de contactos para lograr su investidura en 2023. | EFE

maría la mayoría absoluta junto al PP y Vox (178 escaños), frente al del resto de grupos, PSOE, Sumar, PNV, ERC, Junts y Bildu (172)

Esta circunstancia es la que ha llevado al PSOE a reclamar a la diputada canaria el respaldo que ya le otorgó al grupo socialista para la creación de esta comisión y ante las amenazas previas de CC de plantearse su apoyo al Gobierno en el Congreso como consecuencia de las divergencias entre Canarias y el Estado sobre la situación de los menores migrantes no acompañados, además de por los incumplimientos de otros aspectos de la agenda canaria pactada entre ambos partidos. Esa amenaza podría concretarse en un desmarque de las posiciones socialistas en esta investigación parlamentaria y sumarse al PP y a Vox en contra de la

prórroga de los trabajos.

Ese cambio de posición de CC dejaría la comisión del Senado, dominada por completo por la mayoría absoluta popular en esa Cámara, como único referente de las indagaciones sobre el escándalo de la compra supuestamente fraudulenta de mascarillas por parte del ministerio de Transportes y otras entidades dependientes de este departamento en la etapa de Ábalos, así como de comunidades autónomas gobernadas por los socialistas como Canarias y Baleares. Esa denegación de la prórroga que pretenden los socialistas podría comportar que varios presidentes autonómicos del PP y otros cargos de este partido, incluidos en la lista inicial de comparecientes requeridos por el PSOE, no tendrían que pasar por la comisión. Además, si

Los nacionalistas hacen valer el peso del voto de su diputada en el marco de la agenda canaria

Valido se desmarca definitivamente de las posiciones del grupo socialista, sería ella la que determinaría en gran medida el sentido de las conclusiones de la comisión. Hasta la fecha, Valido, al igual que su compañero Pedro San Ginés en el Senado, ha centrado sus intervenciones y solicitudes de comparecencia en la compra de mascarilla por parte del Gobierno de Canarias entonces presidido por Ángel Víctor Torres, el ahora ministro de Política Territorial, que ya ha comparecido en ambas comisiones al

igual que el entonces viceconsejero de presidencia, Antonio Olivera. En ambos casos rechazaron haber contratado mascarillas por indicación de Koldo García o de Ávalos, aunque reconociendo que un lote resultó ser de calidad inferior a la contratada, pero que se rebajó la cuantía económica para ajustarla al estándar técnico que había llegado.

#### Negociaciones paralelas

Más allá del resultado de los testimonios de los comparecientes, CC se plantea ahora poner sobre la mesa el valor del voto de su diputada en el marco de las cuestiones pendientes con el Gobierno central, y como elemento de negociación de las mismas en un momento de máxima tensión entre las partes, con los nacionalistas haciendo pinza ahora con el PP en la crisis de los menores migrantes, y por la aplicación del nuevo protocolo de acogida aprobado por el Ejecutivo regional y la reacción del Estado llevándolo al Tribunal Constitucional. Fuentes de la formación nacionalista aseguraron ayer que la posición de Valido no estaba aún decidida, mientras que por parte del PP también estaban a la espera de conocer qué tipo de propuesta de prórroga y de continuidad de los trabajos de la comisión hacían los socialistas. Desde el PSOE, sin embargo, aseguran que los trabajos de la comisión van a continuar según las previsiones cuando la misma se puso en marcha.

En todo caso, CC sí parece decidida a utilizar esta situación en su favor y teniendo en cuenta los otros frentes de negociación con el Gobierno central, tanto la entrevista de los próximos días del presidente de Canarias y líder de la formación, Fernando Clavijo, con Pedro Sánchez en La Moncloa, en el marco de la ronda con presidentes autonómicos para hablar de financiación autonómica, como la entrevista pendiente con la ministra de Hacienda, María Jesus Montero, sobre los presupuestos de 2025 y el desarrollo de la agenda canaria.

Valido y el secretario de Organización de CC, David Toledo, ya avisaron hace unas semanas de que la formación se estaba planteando seriamente si mantener o no el apoyo al Gobierno, mientras la diputada blandía el valor del voto ponderado en comisiones como la de las mascarilla o la Presupuestos como argumento de negociación.



# La palabra escrita

# Solo queda el vacío en Gaza



Emma Riverola ESCRITORA

Yacen enterradas,

bajo los cascotes

de las viviendas

acompañando a

de cuerpos sin

decenas de miles

vida, acurrucadas

entre los brazos

inertes de los

niños muertos

derruidas,

as palabras ya no sirven. Y es terrible su pérdida. Ardieron o quedaron mutiladas e inservibles. Yacen enterradas, bajo los cascotes de las viviendas derruidas, acompañando a decenas de miles de cuerpos sin vida, acurrucadas entre los brazos inertes de los niños muertos. Quizá algún dios pueda resucitarlas. Cromos para intercambiar con otros dioses. Aunque no, es imposible. También a ellos les han robado las palabras. Tantos rezos a favor de la paz para acabar estallando bajo las bombas.

«Se están perdiendo los bási-

cos del lenguaje humanitario», afirmó Christos Christou, presidente de Médicos sin Fronteras, en El Periódico. Aseguraba estar devastado por lo que estaba ocurriendo en Gaza, como padre y como ser humano. Las cifras de muertos publicadas solo son la punta del iceberg. En las casas, entre las ruinas, agoniza una multitud que no puede acceder a un hospital. Morir sabiendo que tu salva-

ción estaría asegurada a unos pocos kilómetros de ese rincón que ya huele a sepultura. Solo queda tomar la vida entre tus manos. Plegarla, acariciarla y despedirte. Quizá tratar de aferrarte a los momentos en los que fuiste feliz. A la mirada de las personas que amaste, a las risas que un día mecieron tu existencia.

Las palabras se nos han quedado deformes e inútiles de tanto usarlas. Han perdido su significado. Ya no arañan la piel ni golpean la respiración. Solo la anestesia de la reiteración. La cifra de muertos sigue creciendo, pero nuestra mente parece negarse a entender esos números. De mil a diez mil. De diez mil a más de cuarenta mil, la mayoría mujeres y niños. Las tumbas, una herida inacabable. ¿Y qué pasará cuando todo acabe? Será como esas cicatrices que curan mal y no dejan de engrosarse y crecer.

Josep Borrell se despide de su cargo con una última visita a Oriente Próximo. Israel no ha querido recibirle. El jefe de la diplomacia europea acusó al gobierno de Netanyahu de cometer «vulneraciones masivas de los derechos humanos». Pronunció sus palabras en la fronte-

> ra de Egipto con Gaza. El eco de los bombardeos ponía música de fondo a sus palabras. Y se las zampó. Solo reina el pesimismo.

No hay paz para los gazatís. Israel, en nombre de su derecho a la seguridad, lleva décadas pisoteando los derechos de los palestinos. Netanyahu, el político acorralado antes de la masacre perpetrada por Hamás, viste ahora los ropajes bíblicos del ángel exterminador. Una mayoría de israelís, hijos de los hijos de los hijos

borrados de los álbumes familiares, arrastran el peso de millones de muertos y la tozuda, ciega y enloquecida voluntad del sobreviviente. La UE y EEUU, serviles también a su culpa y a sus intereses, musitan letanías de pecadores. Al fin, discursos sin alma para pactar con el diablo.

Cuando se acaban las palabras, se apaga toda esperanza. Ya no hay cuentos susurrados antes de dormir. Ni sueños ni futuro ni utopías. Ni siquiera hay silencio, solo hambre. La desesperada necesidad de saciar el vacío para encontrar un instante de paz.

# Observatorio

# 'Kambush'



New York Post, periódico trumpista por excelencia, para resumir el debate de la pasada semana entre Donald Trump y Kamala Harris. El periódico afirma que Trump cayó en la emboscada (ambush) que le tendió su rival con ayuda de los entrevistadores de la cadena ABC, que no dejaron pasar las mentiras del expresidente cuando decía cosas como que los demócratas permitirán el aborto a los nueve meses o que los inmigrantes haitianos se comen en Springfield, Ohio, a los perros y gatos de los vecinos.

Kamala Harris es poco conocida en Estados Unidos en comparación con su rival y este debate era para ella una oportunidad única para darse a conocer, diferenciarse del impopular Biden sin criticarle, y presentarse como una candidata sólida y presidenciable. Y lo consiguió a base de dar cuerda y dejar que su rival se ahorcase solo, porque a medida que pasaba el tiempo parecía más irritado y a la defensiva, soltando falsedades, generalidades e insultos, como llamarla «marxista radical», mientras ella se presentaba como una fiscal implacable que ponía de relieve los muchos delitos sexuales, económicos, electorales y contra la seguridad nacional que se imputan a su rival o por los que ya ha sido condenado y que le convierten en el primer delincuente que aspira a la Casa Blanca.

ya convencidos y solo en algunas ocasiones cambian los resultados, como ocurrió en el que catapultó a Kennedy frente a Nixon en 1960, o el del pasado 22 de junio que, junto con el balazo en la oreja de Trump, acabó con las expectativas electorales de un titubeante Joe Biden. Hay acuerdo generalizado en que el celebrado esta semana en Filadelfia lo ganó Kamala Harris (según CNN, por 63% frente a 37%). Ganó ella pero no por KO, ganó a los puntos, pero Donald no quedó tumbado en la lona y además tiene un suelo muy sólido entre los Republicanos, que le seguirán votando haga lo que haga y diga lo que diga. Pero el debate ha llevado 47 millones de dólares a las arcas de Kamala y puede tener influencia entre el 8% de indecisos que todavía hay y que, a falta de ideas propias, pueden dejarse influir por Taylor Swift, que ha prometido su voto para Harris. Habrá que esperar a las próximas encuestas para conocer su impacto real sobre unos votantes que, antes de que se celebrara, preferían a Trump por 48 puntos a 47, una situación de empate técnico.

Ninguno de los candidatos fue muy específico sobre lo que hará cuando llegue al gobierno, aunque se apreció más orden mental y claridad en Harris que en las

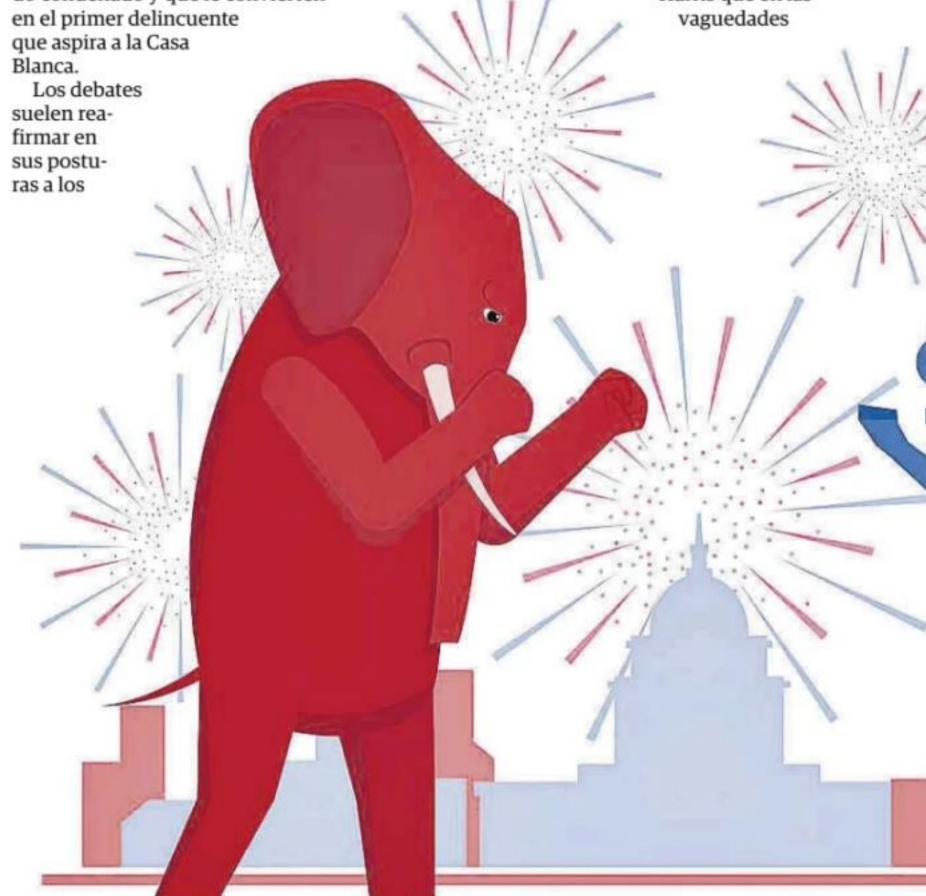

de Trump, desordenado y caótico en sus respuestas. En política interior, Harris se presentó como la defensora de la clase media frente a un Trump que aumentó exageradamente el déficit público y que promete bajar los impuestos a los más ricos, pero la economía es el punto flaco de Harris, porque el 70% de los votantes piensa que Trump la manejará mejor. Y como eso es lo que más importa, Harris debe esforzarse para cambiar ese porcentaje.

En política exterior Trump dijo, sin pruebas, que con él ni Putin hubiera invadido Ucrania ni Hamás hubiera atacado a Israel y añadió que resolvería ambos conflictos antes de su toma de posesión. También dijo que Kamala Harris «odia a Israel y a los árabes» y que con ella en la Casa Blanca «creo que Israel no existirá dentro de dos años». Harris reiteró su apoyo a Ucrania, pero no aclaró su postura sobre el gran debate actual de darle misiles de largo alcance que le permitan atacar dentro de Rusia. Sobre Israel reiteró su derecho a defenderse (aunque «demasiados palestinos inocentes han muerto»), apoyó un alto el fuego, el regreso de los rehenes y la creación de un Estado palestino. Sobre China no hubo grandes diferencias.

El debate ha puesto en evidencia el desconcierto de Trump ante la retirada de Biden y su reemplazo por una mujer joven de color y más difícil ataque. No estaba cómodo y se le notaba mucho, porque ahora el viejo es él y Kamala remachó la idea al insistir en mirar hacia adelante para «un nuevo liderazgo que destaque el optimismo en lugar de estar siempre enfadado» y que busque «pasar



# Cartas a Gregorio

# Mi calle



Manolo Ojeda

uerido amigo. La Calle Buenos Aires va desde una esquina de la Calle Triana y sube hasta la Avenida Primero de Mayo. Tiene una longitud de unos 500 metros aproximadamente repartidos en 56 edificios de entre dos y cinco plantas, salvo el Cabildo Insular que tiene seis.

A lo largo de esta calle hay aparcamientos para unos 40 vehículos, una parada de guaguas de 50 metros de largo, varios vados permanentes y 14 contenedores de basura.

Las aceras son de metro y medio y cuenta con dos carriles por donde transitan diariamente una gran cantidad de vehículos, por lo que el pavimento, a pesar de los continuos apaños que se hacen, está muy deteriorado y con baches que dificultan el tráfico rodado.

Con todo, la peor parte se la llevan los peatones que, entre el ruido, la contaminación del aire y la suciedad que se va acumulando alrededor de los depósitos de basura, convierten a esta calle en una de las más sucias y ruidosas de la ciudad.

El pavimento de las aceras es un embaldosado a modo de collage improvisado, un adoquinado multiforme que va cambiando a ritmo de las obras que

Parece una

irrespirable

se llame,

hecho

**Aires** 

broma de mal

gusto que una

calle que se ha

precisamente,

Calle Buenos

se hacen, dejando un sinfín de grietas e irregularidades que son muy peligrosas para los viandantes.

Y se pregunta uno, Gregorio, si los vecinos de esta calle, que estamos pagando impuestos como la contribución, la recogida de basura y otros servicios del ayuntamiento, no tenemos derecho a vivir en una calle más limpia y menos ruidosa.

Será que el Cabildo de Gran Canaria,

que ya se ha hecho con la mayoría de los edificios de dos plantas que construyeran los arquitectos Laureano Arroyo y Fernando Navarro a principios del siglo pasado, esté pensando en expropiar el resto de los edificios de la calle para seguir engrosando su ya cuantioso patrimonio inmobiliario.

Para colmo de males, hay dos edificios de acogida de migrantes donde la suciedad no la provocan los jóvenes acogidos sino los encargados del edificio, que diariamente se dedican a arrastrar las bolsas de basura por la acera hasta los contenedores, dejando un rastro de malos olores y de suciedad que los vecinos tenemos que ir sorteando para no llevarnos la mierda a casa pegada en los zapatos,

Todo esto está pasando en una de las vías más céntricas de la ciudad, Gregorio, porque en otros barrios más recónditos, seguramente no han visto nunca a un barrendero municipal ni saben lo que es.

Parece una broma de mal gusto que una calle que se ha hecho irrespirable se llame, precisamente, Calle Buenos Aires. Es como si las calles del barrio chino tuvieran nombres de santas, o que se publiciten en los periódicos con un anuncio que ponga: «Visite nuestro nuevo prostíbulo en La Calle de la Virgen...»

Pues esta es la cochambre que pretende ser La Capital de la Cultura, cuando más bien podría llamarse la Capital de la Basura...

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.

**Apuntes** 

# Camino a la perdición



Atilio González Hernández

am Mendes dirigió en 2002 la afamada película Camino a la perdición, protagonizada por Tom Hanks y Paul Newman. En ella, un 'soldado' de la mafia irlandesa en EE.UU. emprende una implacable venganza contra el asesino de su familia, por la muerte violenta de su esposa y de un hijo,. La venganza cumple su objetivo, pero causa también la muerte de otras muchas personas, incluyendo la del vengador.

Las noticias que nos llegan en estos días sobre el desarrollo de la guerra de Ucrania, me hacen pensar que el mundo ha tomado otro camino de perdición. Y que para mi sorpresa, a excepción de Ucrania y Rusia lo hace animadamente, como si presenciara una película bélica de destrucción, dolor ajeno, muerte y triunfo. Un espectáculo de ficción que ocurre en una brillante pantalla y que no tiene ni tendrá otra consecuencia para nuestro bienestar, que el entretenimiento que nos ofrece.

Me he encontrado en los últimos días con numerosas noticias y comentarios, sobre la inminente autorización por parte de los países occidentales, del uso por Ucrania de armas devastadoras suministradas por ellos mismos, con el fin de de atacar el corazón del territorio ruso. Y no pocas de esas noticias y comentarios son apremiantes, impacientes, deseosos de que comience en serio el bombardeo del interior de Rusia, sin considerar siquiera de pasada el riesgo extraordinario que conlleva esa medida. Parece que tiene mayor importancia el beneficio de los fabricantes de armamento, que la seguridad mundial.

Según leo en internet, Rusia tiene en estos momentos 5.580 ojivas nucleares, de las cuales 1.600 están ya montadas en vectores estratégicos, como misiles de largo alcance y bombarderos, ademas de otras equipadas en misiles de alcance medio y en proyectiles de artillería. ¿Qué nos hace pensar que Rusia aguantará todo tipo de situaciones sin recurrir a su arsenal nuclear? ¿Y qué será de nuestro planeta si finalmente se desata la guerra nuclear? Pues muy sencillo: esa guerra la perderíamos todos. La perderían también los que contemplan sin ver ni entender, sin levantar un dedo, cómo en busca del honor, del poder y del lucro, se van dando todos los pasos que conducen a la muerte y a la destrucción total.

Se puede alegar que según el derecho internacional Ucrania tiene la razón y Rusia no la tiene, porque la segunda es la invasora y la primera la invadida. La cosa me parece clara, pero con independencia de mi opinión imagino que Rusia también haría alegaciones justificando su actuación si se le preguntase.

Como soy mayor, recuerdo bastante bien la crisis de los misiles de año 1962. Según el derecho internacional, la Unión Soviética podía, contando con la conformidad de Cuba, transportar legítimamente hasta Cuba armamento nuclear por aguas internacionales, en barcos propios. No obstante, el Presidente Kennedy amenazó con detener por la fuerza a los barcos soviéticos en aguas internacionales, si estos continuaban su camino hacia la isla caribeña. No se trataba de cumplir o no cumplir la legislación internacional, sino de anular a toda costa una gravísima amenaza a la propia existencia de los Estados Unidos. Con esa acertada decisión y el posterior diálogo entre ambas potencias, se alcanzó un equilibrio: una situación mejor para toda la humanidad. Y quedó claro que a veces, en situaciones excepcionales, el derecho internacional no es justificación suficiente.

Los años de la Guerra
Fría estuvieron marcados
por el miedo y la prudencia.
Ahora no: ahora ignoramos
la amenaza existencial que
gravita sobre toda la humanidad, mientras seguimos
alegremente, confiados, el
camino a nuestra perdición.

# Tribuna abierta

# No archivemos nunca el terrorismo etarra



Manuel Campo Vidal

bería ser nunca olvidado. Es muy peligroso ocultar a los jóvenes vascos y del resto de España que un grupo de iluminados sembró el terror y destruyó vidas y familias durante tantos años como duró la dictadura de Franco. Deben saber que ETA, ese grupo de desalmados, mató más en democracia que en la dictadura: de setecientos doce muertos en total, los asesinatos ascendieron a cuarenta y tres hasta la desaparición del general. Trece de ellos víctimas de la bomba en la cafetería Rolando de la calle Correo de Madrid, junto a la sede policial. Se cumplió medio siglo exacto el pasado viernes.

Viernes y trece en la calle del Correo, tituló su libro la abogada Lidia Falcón, que nada tuvo que ver con aquello pero que fue detenida, como su marido, el periodista Elíseo Bayo, porque en su piso de Madrid dejaron construir un refugio, un zulo. La abogada Falcón señala a Genoveva Forest, esposa del dramaturgo Alfonso Sastre, como la conductora que llevó hasta cerca de la cafetería a la pareja vasco-francesa que puso la mochila con explosivos allí.

El huevo de la serpiente. El nido de ETA en Madrid, es el libro-testimonio que presentó Eduardo Sánchez Gatell en el Ateneo, a pocas calles del lugar de la masacre, cuando se cumplía medio siglo de la fechoría. Eduardo, captado por Sastre y Forest a los 18 años, y que recibió el regalo de una pistola entonces, no participó en el atentado pero lo vio venir, lo lloró, y confirma el papel de Genoveva Forest en los preparativos, en el comando y en la celebración del macabro «éxito». «Sastre, teórico de la lucha armada, en su soberbia, se creía Fidel Castro; y ella, la operativa, el Che Guevara», sostiene.

ETA había ejecutado al almirante Carrero Blanco, presidente del Gobierno, nueve meses antes. Esa acción generó admiración en movimientos como el IRA irlandés o los tupamaros; pero también en la izquierda de base española, harta de la dictadura. Sin embargo, ETA no se atrevió a reivindicar la masacre de la cafetería porque su 'crédito' se hubiera deteriorado. No admitió su autoría hasta el mismo día que anunció su disolución, en 2018. «Tenía que leer el comunicado sobre el atentado en Bruselas el entonces jovencísimo Josu Ternera, Urruticoetxea, pero un conflicto, y luego escisión, en la dirección etarra lo frenó. Y es él mismo el que reconoce la autoría cuando, encapuchado, lee, casi cuarenta años después, el último comunicado de la banda», explica Luis Aizpeolea, periodista experto en la investigación del terrorismo vasco. Hasta entonces ETA lo ocultó.

En los dos atentados, el de Carrero Blanco y el de la cafetería Rolando, ETA buscaba el mismo efecto: desatar una represión del franquismo que barriera a la oposición democrática y que dejara libre el espacio a la lucha armada. «ETA no quería la democracia, sino desgajar a Euskadi de España y crear allí un Estado a la cubana», afirmó el autor. Y añade: «Ninguno de los dos atentados fueron una victoria para ellos porque no consiguieron esa respuesta represiva; su derrota se produjo el 23 de febrero de 1981, al fracasar el golpe de Estado de Tejero. Habían matado para conseguir esa insurrección. Allí debió acabar ETA, pero siguieron asesinando». Extraordinario testimonio. Los jóvenes deben conocer esa historia, para que no se repita. Y la Justicia recuperar los sumarios de tanto asesino que salió impune, incluidos los de esa cafetería.

# Próxima palabra

# Autonomía y soberanía sobre el Sáhara



Ignacio Ortiz

e viene hablando largo y tendido sobre la reciente declaración de Francia al respecto de la cuestión del Sáhara, en la cual reconoce la soberanía de Marruecos sobre dicho territorio. Una declaración que Argelia, con su habitual torpeza diplomática y de forma enrabietada filtró varios días antes. Si lo que pretendían era quitarle fuerza al anuncio que se produciría días después y que este se diluyera, consiguieron todo lo contrario. Por si fuera poco, fueron los propios argelinos los primeros en pronunciar la expresión «apoyo inequívoco e incondicional de Francia al plan de autonomía del Sáhara Occidental en el marco de la soberanía marroqui». Desde luego hay que agradecerles su diligencia en tenernos informados.

El caso es que a Francia ya la contabilizábamos con bastante anterioridad como uno más de entre las decenas de países que apoyaban la propuesta de autonomía marroquí, y que en el entorno de la UE alcanzan los 18 países tras el reciente apoyo de Finlandia. De hecho, Francia es de los países que más se ha manifestado al respecto a favor en este tema. No en vano, si tiramos de hemeroteca, hay toda una cronología que así lo atestigua en relación a la evolución de la postura francesa sobre el plan de autonomía para el Sáhara, el cual ha sido gradualmente cada vez más favorable.

- En 2007, cuando Marruecos presentó su propuesta de autonomía, Francia la calificó como una «base seria y creíble» para las negociaciones. De hecho, fue el propio Nicolas Sarkozy el primero que se manifestó en el ejercicio de sus funciones como presidente, declarando que «el plan de autonomía es una base de negociación para la búsqueda de un acuerdo razonable», añadiendo que asumía este asunto como «su responsabilidad como jefe de Estado».
- En 2019, el entonces ministro de exteriores Jean-Yves Le Drian reiteró el apoyo francés a

una solución política basada en el compromiso, mencionando el plan marroquí como una propuesta «seria y creíble».

- En octubre de 2021, el representante permanente de Francia ante la ONU, Nicolas de Rivière, afirmó ante los miembros del Consejo de Seguridad tras la adopción de la resolución 2602 que «Francia considera el plan de autonomía marroquí de 2007 como una base seria y creíble» para la resolución de este conflicto».
- En 2022, en hasta dos ocasiones, la entonces ministra de Exteriores Catherine Colonna expresó el respaldo de Francia a los «esfuerzos serios y creíbles de Marruecos. En cuanto al plan marroquí de autonomía, nuestra posición es favorable».
- Recientemente, a lo largo de este 2024 y en más de una ocasión, el actual ministro de exteriores francés, Stéphane Séjourné se manifestó a favor de la propuesta, llegando a decir que «es tiempo de avanzar en su so-



FERNANDO MONTECRUZ



lución».

En la cronología anterior vemos distintas manifestaciones públicas realizadas por autoridades francesas tales como un expresidente, ministros de exteriores e incluso un representante en la ONU. En esta última y definitiva ocasión de hace unas semanas, el presidente Macron declaró que «para Francia, la autonomía bajo soberanía marroquí es el marco en el que debe resolverse esta cuestión», añadiendo que «el presente y el futuro del Sáhara Occidental se inscriben en la soberanía marroquí».

Por tanto, si la reciente declaración de Francia va asociada igualmente al plan de autonomía ¿debe enfatizarse tanto este reconocimiento de soberanía por parte de Francia si la solución igualmente sería a través de una autonomía que previamente ya apoyaban, y que asimismo ya estaba siendo respal-

Un Sáhara

próspero y

pacífico es un

el extremismo

y el terrorismo

que amenazan la

región del Sahel;

la estabilidad de

estratégica para

la zona es

Europa y el

mundo

baluarte contra

marroqui

dada por decenas de países?

Podría pensarse que las palabras importan y, en este contexto, añadir el término «soberanía» tiene mucho peso. Pero más allá de esto la respuesta es más sencilla de lo que parece, y la encontramos en el punto número 2 del texto de la propia propuesta de autonomía de 2007, donde dice que «en respuesta a esta llamada de la

comunidad internacional, el Reino de Marruecos se ha inscrito en una dinámica positiva y constructiva, comprometiéndose a someter una iniciativa para la negociación de un estatuto de autonomía de la región del Sahara, EN EL MARCO DE LA SO-BERANÍA DEL REINO Y DE SU UNIDAD NACIONAL». También se hace referencia a ello en el punto número 14, donde dice que «el Estado conservará la competencia exclusiva, particularmente sobre: LOS ATRIBU-TOS DE SOBERANÍA, especialmente la bandera, el himno nacional y la moneda (...)».

Es decir, desde el momento en el que cualquier país, sea el que sea, apoya la propuesta de autonomía para el Sáhara, está apoyando explícita o implícitamente el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre dicho territorio, porque el texto de la propuesta deja bien claro que la autonomía SIEMPRE será bajo soberanía marroquí. Que Francia en esta ocasión haya añadido la coletilla «soberanía» de forma más explícita en su enésima declaración en favor de Marruecos no hace sino darle una mayor carga simbólica, añadiéndole fuerza e importancia

declarativa, pero que en la práctica no le sitúa en una posición de mayor preeminencia al respecto sobre otros países que también apoyan a Marruecos en este asunto, como por ejemplo España, Alemania, etc. Lo anteriormente expuesto es una matización que a priori no debería ser necesario realizar, pero que no está de más hacer a tenor de la repercusión de la reciente declaración francesa.

En lo que si hay diferencia con respecto a otros países es en la importancia del país que la realiza, en este caso del calado de Francia. También en que haya sido directamente a través de su presidente, Emmanuel Macron (algunos de los países lo hicieron a través de sus ministros de exteriores). Igualmente, no hay que dejar de mencionar que se fortalece la posición negociadora de Marruecos, que cuenta ahora con el apoyo explícito de dos miembros permanentes del

Consejo de Seguridad de la ONU (EEUU y Francia), que podrían aumentarse a tres si el Reino Unido se adhiere próximamente. Por ello, el peso diplomático de Francia como miembro permanente de dicho Consejo confiere a esta declaración una relevancia especial.

Y, sobre todo, por el momento clave en el que llega este respaldo, en plena oleada

de apoyos a la propuesta de autonomía (especialmente de la UE) y de apertura de consulados dentro del territorio. Un golpe casi definitivo a los anhelos imposibles de cumplir del Polisario y su protector argelino, y debido al cual llevan casi medio siglo arrastrando a su población a un eterno viaje hacia ninguna parte mediante un empate infinito del que mientras tanto solo se benefician ellos como dirigentes.

Sin duda, el plan de autonomía marroquí para el Sáhara ofrece numerosos beneficios que Argelia y el Frente Polisario han despreciado sistemáticamente debido a intereses espurios. Este enfoque no solo es beneficioso para los saharauis, sino que también contribuye a la estabilidad regional. Un Sáhara marroquí próspero y pacífico es un baluarte contra el extremismo y el terrorismo que amenazan la región del Sahel. La estabilidad de la zona es, por tanto, un interés estratégico para Europa y el mundo. Ya son alrededor de un centenar de países los que tienen clara cuál es la solución ganadora. Una lista que a buen seguro irá en aumento por puro sentido común.

# LAS PALMAS HACE.. AÑOS

15

Los jueces acusan al PSC de atacar la independencia judicial en el 'caso Tebeto'

La portada de LA PROVINCIA del jueves 17 de septiembre de 2009 destacaba que las asociaciones de jueces habían reaccionado contra las declaraciones del portavoz del PSC, Santiago Pérez, según el cual el magistrado Gómez Cáceres debió inhibirse y no sentenciar el caso Tebeto por amistad con el empresario Rafael Bittini. Todas las asociaciones que agrupan a jueces y magistrados veían esas manifestaciones como un ataque a la independencia judicial y exigían que si había pruebas de prevaricación se lleven a los tribunales.



25

El aumento de las pensiones beneficiará a 117000 canarios

LA PROVINCIA del viernes 17 de septiembre de 1999 daba cuenta en su portada de que 117.000 jubilados canarios verían subir sus pensiones el próximo año en una media entre 3.000 y 4.000 pesetas. El Gobierno (con el apoyo de sus socios nacionalistas) y los sindicatos pactaron una subida de las pensiones mínimas contributivas y no contributivas que oscilaría entre las 1.650 (la subida mínima) y las 7.255 pesetas mensuales (incremento máximo). Estos incrementos beneficiarán a casi tres millones de pensionistas en toda España.

50

Sáhara, un tema que afecta especialmente a Canarias

La primera página de LA PROVINCIA del martes 17 de septiembre de 1974 se hacía eco de que las noticias sobre el Sáhara habían tenido siempre un interés muy especial para la población canaria. Las circunstancias elevaban ese interés a preocupación, a causa de los más variados rumores que habían ido propagándose como consecuencia de una sensible escasez de información. Pese a la tensión a que había llevado la actitud marroquí, sólo existía una serena vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas Españolas.

# Crónicas galantes

# Vinos, cañas y coches



ecidido a mejorar la conducta de quienes conducen, el Gobierno planea la reducción de la actual tasa máxima de 0,25 miligramos de alcohol en soplido a solo un 0,10. Bastará una cerveza o un vaso generoso de vino para coronarse con una multa de al menos 500 euros. Mejor no beber nada.

Podría ser aún peor, desde el punto de vista de los bebedores. Cuatro países de Europa limitan ya la ingesta de morapio al nivel que el Gobierno se dispone a adoptar en España. Y hay otros cuatro, todos ellos del Este, que multan directamente a quienes beban antes de ponerse al volante, aunque solo sea una clarita de cerveza y gaseosa.

España se sitúa ahora mismo en la misma línea que la mayoría de Europa, incluyendo a Francia, Alemania o Italia. Lógicamente, la excepción es el Reino Unido, que siempre suele ir por libre y en este caso ofrece una mayor permisividad legal a quienes empinen el codo.

La medida anunciada por el Gobierno es sin duda oportuna y conveniente para la seguridad del tráfico, por más que choque con los hábitos de España, donde la bebida engrasa la charla y favorece la socialización.

Expresiones tan habituales aquí como la de tomar los vinos o la de ir de cañas son de difícil traducción a otros idiomas. No por falta de palabras, sino de costumbres. Probablemente sería difícil encontrar en otros países el concepto de 'calle de los vinos', que entre los españoles es de uso común.

Tan establecido está el hábito que hasta las empresas de demoscopia suelen preguntar de vez en cuando al personal sobre sus celebridades favoritas a la hora de compartir un vino o una cerveza.

La última encuesta sitúa a Penélope Cruz, Antonio Banderas, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz como los elegidos. En Madrid optaron por Isabel Díaz Ayuso, lo que parece lógico en política tan cañera; y en Navarra, por Pedro Sánchez.

No suelen ser políticos, sin embargo, los preferidos por la población para alternar en los bares. Es natural. Acostumbrados como están los mandamases a vivir gratis total y viajar de gorra, quizá los ciudadanos teman que los miembros de ese gremio no paguen una sola ronda a quien insista, temerariamente, en tomarse unas cañas con ellos.

Habrá quien se malicie que ese desdén de la población bebedora haya influido en los planes de rebajar hasta casi cero la tasa de alcohol al volante que el Gobierno acaba de anunciar. Tampoco hay motivo para malpensar así.

Solo los más inconscientes negarán que si el alcohol es malo para la salud del peatón, mucho peor será para la de los conductores que llevan en sus manos una tonelada de metal rodante. Seguramente el Gobierno ha tomado nota del vínculo entre la ebriedad y los accidentes para actuar en consecuencia, sin más.

Queda por saber, si acaso, cómo se compaginará el hábito social de los vinos y cañas con los nuevos límites de alcohol al volante. Ocurría lo mismo con la prohibición del tabaco en los bares y, al final, no pasó nada. Lo bueno de los hábitos es que se pueden cambiar. Sector inmobiliario | La carestía de las casas en Canarias

# El precio de la vivienda se duplica en el Archipiélago en la última década

El coste medio de los inmuebles se ha disparado un 104,4% en la región en los diez últimos años, cinco veces más de lo que han subido los salarios

M. Á. Montero

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Ya es oficial. El precio medio de las viviendas en venta en Canarias duplica el de hace diez años. El coste de los inmuebles había coqueteado en los últimos meses con doblar las cifras de 2014, el ejercicio del fin de la Gran Recesión, cuando el valor de mercado de las casas tocó mínimos en el Archipiélago. Y al final se ha producido el sorpasso. Comprar en las Islas un piso, un chalé o cualquier otro tipo de vivienda cuesta, de media, un 104,4% más que hace una década. Es decir, algo más del doble. Para hacerse una idea de lo que supone tamaña subida basta con apuntar que adquirir un modesto inmueble de 75 metros cuadrados de superficie sale por unos 100.000 euros más que en aquel último año de crisis financiera. Un inmueble de ese tamaño cuesta ahora -siempre en cuantías promedio- alrededor de 200.000 euros, cuando entonces solo había que pagar en torno a 97.000. Una factura imposible de pagar para la grandísima mayoría de los canarios, cuyas nóminas apenas se han incrementado un 20% en estos últimos diez años, cinco veces menos de lo que se han encarecido las casas.

En los tres últimos meses -junio, julio y agosto-, el precio medio de las viviendas se situó en la región en 2.637 euros por metro cuadrado. Es, según la base de datos del portal inmobiliario idealista -que a falta de cifras oficiales más fiables se ha convertido en la referencia a la hora de comprobar la evolución del mercado-, un nuevo máximo histórico. El enésimo desde que a mediados de 2020, en plena crisis de la covid, comenzara este extraordinario repunte del coste de las casas, que aún está por ver cuándo empezará a moderarse. En los mismos meses de 2014, hace justo diez años, adquirir una vivienda costaba en la Comunidad Autónoma una media de 1.290 euros por metro cuadrado, con lo que el inmueble de cien metros de superficie que entonces valía 129.000 euros hoy vale 263.700 euros, la friolera de 134.700 más. Esa mencionada e histórica subida de un 104,4% que es incluso mayor si el análisis se ciñe al mes pasado.

El precio de las casas llegó en agosto en el Archipiélago a una media de 2.682 euros por cada metro de superficie -el máximo mensual registrado por los expertos de idealista desde que la firma comenzase a elaborar su base de datos allá en noviembre de 2006-, un coste medio que deja los 1.285 euros de agosto de 2014 en niveles

casi irrisorios. El aumento se va en este caso hasta el 108,7%, y todo parece que la escalada de los precios no va a cesar de manera inminente. No en vano, lo que subyace en la carestía de la vivienda es un profundo desequilibrio entre la oferta y la demanda, esto es, la coexistencia de una enorme bolsa de potenciales compradores -la población de las Islas no ha dejado de crecer en las últimas décadas- y, en comparación, una ínfima cantidad de casas a la venta. Un problema cuya resolución pasa de forma inexorable por introducir más inmuebles en el mercado, por construir El mes pasado había que pagar 100.000 euros más que en agosto de 2014 por un piso de 75 metros

nuevas viviendas, algo que no puede hacerse, claro, de un año para otro. En definitiva, en el mejor de los casos, es decir, si tanto la promoción pública como la privada son capaces de planificar y sacar adelante un número de pisos y casas suficiente para empezar a incrementar la oferta de forma digamos palpable, todavía habría que esperar años para percibir una moderación sustancial de los precios. Precios, cabe insistir, inaccesibles para el común de los mortales.

En agosto de 2014, cuando la vivienda tipo salía en las Islas por aquellos 1.285 euros el metro cuadrado, el sueldo medio de los asalariados canarios era de 1.508 euros mensuales brutos -incluidos todos los conceptos, complementos y horas extras-, mientras que hoy es de 1.813 euros, un 20,2% más. La subida del precio de las casas en el último decenio quintuplica así la experimentada por los salarios.



Un hombre mira los carteles de viviendas en venta en el escaparate de una inmobiliaria de las Islas. | ANDRÉS CRUZ

# Un primer paso: aumentan los visados de obras

La superficie visada para obra nueva y rehabilitación de viviendas en España aumentó un 8,23% respecto al mismo periodo de 2023, con más de 18 millones de metros cuadrados autorizados, lo que supone los mejores datos desde 2019. La coyuntura económica -marcada por la caída de los precios de la energía-, el debilitamiento de la inflación, la corrección de los tipos de interés y una política fiscal que favorece el consumo interno han tenido efectos positivos en el sector de la edificación, informa Europa Press. En el sector de la rehabilitación se visaron 30.080 viviendas, un 51% más que hace un año y un 149% si se compara con el primer semestre de 2019. Por su parte, el sector de la obra nueva también creció un 22,47%, hasta las 62.180 unidades, lo que supone 11.409 viviendas más. La superficie visada para obra nueva y rehabilitación aumentó en la mayor parte de las comunidades autónomas, pero los principales crecimientos se registraron en Navarra (62,7%), Extremadura (40,1%), Galicia (36,4%) y Canarias (34,7%). | LP/DLP

# Gobierno y constructores, por un pacto de Estado contra la crisis habitacional

La ministra y la patronal exhiben su sintonía en la búsqueda de soluciones a la falta de viviendas

#### G. Santamaría/ M. Mariño

Consenso y colaboración. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, han coincidido en la necesidad de impulsar un gran pacto de Estado para abordar la actual crisis de accesibilidad a la vivienda, durante sus intervenciones en la apertura del IV Congreso Nacional de Vivienda.

Isabel Rodríguez subrayó la gravedad de la situación, señalando que el problema de la vivienda ya no afecta solo a ciertos sectores de la población, sino que se ha convertido en un desafío que alcanza a todos los ciudadanos. «Ojalá este problema fuera hoy como lo fue en otros momentos un problema que se circunscribe solo a una clase de ciudadanos o ciudadanas con más dificultades económicas», lamentó.

La ministra apuntó que el objetivo es este dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución, el cual garantiza el derecho el acceso a una vivienda digna. «El objetivo tiene que ser que ningún español tenga que hacer un esfuerzo superior al 30% de sus ingresos para acceder a una vivienda. Trabajemos para lograr un parque público similar a la media europea, que se sitúa en el 9%, con la ambición de llegar a ese 20% que disponen los países donde más se ha desarrollado este tipo de políticas», añadió.

Las palabras de Rodríguez en Málaga han coincidido en tiempo con las pronunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los parlamentarios socialistas, en una reunión en el Congreso de los Diputados. «Nuestra prioridad va a seguir siendo mejorar el acceso a la vivienda particularmente de nuestros jóvenes», aseguró. En línea con estas declaraciones, Gómez-Pintado ha hecho un llamamiento a la unidad del sector, asegurando que «un gran pacto de Estado por la vivienda será la única manera que se puedan solventar los problemas que ahora mismo se están dando». El presidente de la APCE ha enfatizado la importancia de encontrar soluciones conjuntas para desbloquear la situación y permitir así el desarrollo de nuevas viviendas.

# Los pisos turísticos tampoco quieren el nuevo borrador de la ley: «es una purga»

El Ejecutivo pone la lupa sobre las firmas que hacen negocio con los pequeños propietarios

M. Á. M.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

A la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) tampoco le satisface, ni muchísimo menos, el último borrador del anteprovecto de Ley de ordenación sostenible del uso turístico de la vivienda, que el Gobierno regional dio a conocer la semana pasada. En medio de una crisis inmobiliaria sin precedentes, que es resultado de una escasísima oferta de casas de la que las viviendas turísticas o vacacionales no son el origen pero sí un agravante, el Ejecutivo autonómico tiene entre sus grandes misiones de legislatura la aprobación de un marco legal que, de una vez por todas, ordene y acote una actividad tan controvertida como rentable. Sin embargo, la obligación del Gobierno de Canarias choca de frente con los intereses de un sector que aspira a mantener el actual estado de las cosas, su «statu quo». De ponerse en práctica la ley en sus actuales términos -sostiene la Ascav-, alrededor del 90% de las casas o pisos turísticos no podría seguir con esta actividad, esto es, nueve de cada diez. Volverían así al mercado original de estos inmuebles, el único antes de la irrupción de Airbnb y similares: el de la vivienda en sentido estricto.

En un contundente comunicado en el que se emplean términos como «infamia», «purga» o «exterminio», la Ascav negó ayer que la Consejería de Turismo pretenda

con este borrador «mantener el statu quo» de quienes ya están en este negocio, ni siquiera en el caso de los pequeños propietarios. Al contrario, la intención del Ejecutivo, afirma la asociación, es «erradicarlos». ¿La razón? Que el Gobierno excluye de los potenciales beneficiarios de la consolidación del uso turístico de su casa o piso a aquellos pequeños rentistas que no explotan de forma directa su inmueble o inmuebles. El caso es que el negocio de alquilarle la vivienda al turista tiene también sus intermediarios, entre los que se encuentran las llamadas empresas gestoras, esas que a cambio de una pequeña parte de los dineros que pagan los visitantes -muchas pequeñas partes son muchos beneficios- se encargan de todo. «Mientras nosotros nos encargamos de las reservas, la asistencia a los huéspedes y otras prácticas, usted puede supervisar fácilmente su alquiler desde el portal del propietario», se explica en el sitio web de una de estas firmas. Pues bien, el caso es que la mayoría de los pequeños rentistas-turísticos de la región tiene cedida la explotación de su propiedad a alguna de estas empresas, y a estos el Ejecutivo los deja fuera de la consolidación de la actividad. Y es que el piso en cuestión ya no le está rentando solo a su pequeño dueño, sino también a un negocio con todas las letras.

Sea como sea, la Ascav avisa que ni siquiera la consolidación en favor de quienes explotan de

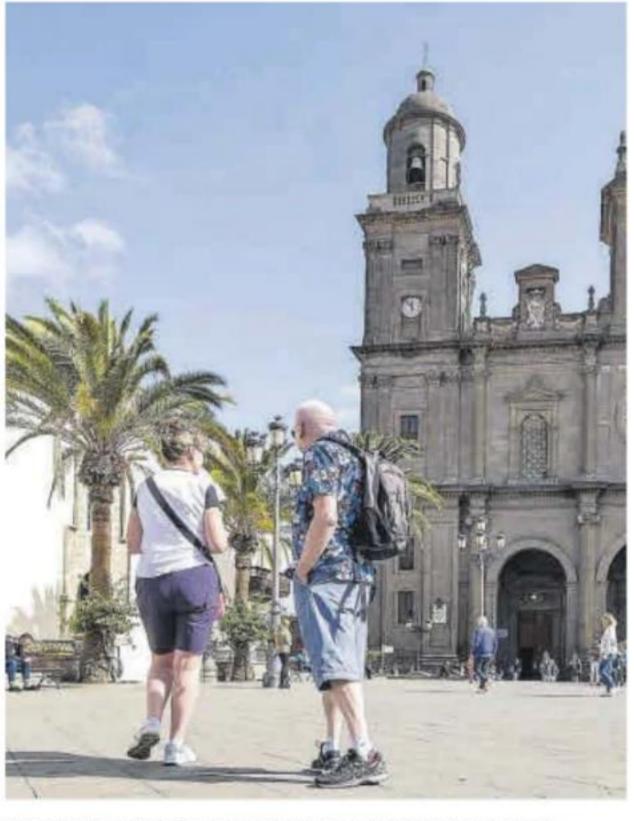

Una pareja de turistas de paseo por Las Palmas de Gran Canaria. ANDRÉS CRUZ

La mayoría de inmuebles les renta tanto a sus dueños como a las empresas intermediarias

> La 'patronal' Ascav denuncia que la consolidación del uso turístico exige un «nuevo examen»

forma directa su inmueble es en realidad tal cosa. «Tendrán que pasar un nuevo examen aportando más documentación y sometiendose a un control por parte del Ayuntamiento y del Cabildo, que deberán dar el sí vinculante», reza el comunicado.

Además, la Ascav denuncia que los apartamentos, bungalós y similares están excluidos de la posibilidad de la consolidación y que aquellos propietarios que consigan mantenerse en la actividad «no podrán traspasar su vivienda vacacional ni siguiera a sus hijos o descendientes en caso de fallecimiento» -en realidad sí se traspasarían todos los derechos sobre el inmueble, pero no para que siga alquilándose a turistas-.

# Sumar quiere condicionar las ayudas públicas a la ley que limita el alquiler

La formación de Díaz propone, en su inclusión en los presupuestos de 2025, que los contratos de arrendamiento sean indefinidos

**Europa Press** 

MADRID

Sumar quiere que el contrato indefinido sea el contrato por defecto para las viviendas en alquiler, como ocurre con los contratos laborales, y que se establezca un régimen sancionador en la Ley de Vivienda para garantizar su cumplimiento. Además, ante la «inacción» de algunas comunidades para aplicar la normativa estatal, propone condicionar el conjunto de ayudas públicas a la vivienda destinadas a las comunidades autónomas a que utilicen los instrumentos de esta ley para limitar los precios del alquiler.

Así lo recoge la formación en un

documento que presentó ayer con sus prioridades presupuestarias para 2025 y en el que, en materia de vivienda, plantea además mejorar el Índice de Precios de Referencia recogido en la Ley de Vivienda, considerando la mediana de los precios como referencia e incluyendo elementos «objetivables» en los datos de las viviendas para la conformación del índice.

Asimismo, propone topar el precio de las viviendas en alquiler en zonas tensionadas al 30% de la renta de los hogares que alquilan, y prohibir temporalmente la compra de vivienda en zonas tensionadas para usos diferentes a la vivienda habitual o el alquiler asequible.

Además, para acabar con los al-

Los socios del PSOE plantean elevar la fiscalidad de los pisos turísticos para reducir su rentabilidad

quileres turísticos ilegales y desincentivar el alquiler turístico en zonas tensionadas, Sumar plantea apoyar mediante recursos «condicionados» a los ayuntamientos y comunidades autónomas para que puedan hacer cumplir la normativa en materia de pisos turísticos y vivienda en general.

Asimismo, pide elevar la fiscalidad estatal de los pisos turísticos para recortar «drásticamente» su rentabilidad, haciendo que tributen al 21% de IVA (en el caso de la Península) y que en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades se suprima en el cálculo de sus rendimientos la deducibilidad de los gastos financieros, de amortización y de mejora de la vivienda turística en zonas tensionadas. También en zonas tensionadas, plantea elevar la imputación de rentas inmobiliarias al 20% en el IRPF en los periodos de no ocupación en el IRPF.

La formación aboga además por revisar la fiscalidad de las socimi para fomentar el alquiler permanente; obligar a las plataformas de alquiler turístico a facilitar información para garantizar el cumplimiento de la normativa y regular el alquiler de temporada y por habitaciones.

En este sentido, reclama que en la Ley de Arrendamientos Urbanos se extienda a los inquilinos de alquiler de temporada y por habitaciones los derechos que ya reconoce a los inquilinos de larga duración.

# **Guindos lamenta** que por Escrivá se haya roto «un pacto de caballeros» institucional

El vicepresidente del BCE cree que el acuerdo para el nombramiento era positivo para las instituciones

#### Europa Press

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, lamentó aver que el nombramiento de José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España (BdE) haya roto un «pacto entre caballeros» positivo para las instituciones.

«Yo creo que había un pacto, un pacto que era bueno, es decir, un pacto de caballeros, no escrito, y que era bueno desde el punto de vista del entramado institucional del país», afirmó Guindos durante su intervención en el VII Foro Banca organizado por El Economista.

El exministro de Economía incidió en que el BCE «no tiene nada que decir» sobre la nominación y confirmación de Escrivá al ser prerrogativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No obstante, «en su opinión personal», la existencia de dicho pacto «explicito», pero «no escrito» «ayuda» al buen funcionamiento de las sociedades modernas.



Luis de Guindos. | EUROPA PRESS

El nombramiento de Escrivá, que juró el cargo el 6 de septiembre para poder participar en la reunión del BCE del pasado jueves, salió adelante sin el consenso del Partido Popular (PP), al considerar que el salto de un ministro del Gobierno a una institución independiente suponía un paso «en la dirección contraria» de la regeneración política.

Esta circunstancia quebrantó el tradicional acuerdo que preveía que el Gobierno propusiera al candidato a presidir el BdE, mientras que el principal partido de la oposición recomendaría al subgobernador. La falta de entendimiento llevó a que el Ejecutivo aprobase, finalmente, el nombramiento de Soledad Núñez como subgobernadora.



Un grupo de personas consumen bebidas en una terraza del Archipiélago | ANDRÉS CRUZ

# Comer y beber fuera de casa se encarece más que la cesta de la compra este año

Los clientes pagan 20 céntimos más por un café y 70 céntimos extra por el menú del día

# Dalia Guerra

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Disfrutar de una cena en pareja, refrescarse tomando una caña en una terraza o beber unas copas con los amigos son algunos de los pequeños lujos que pueden permitirse casi todos los bolsillos. Pero este año sentarse en la mesa de un restaurante, cafetería o bar del Archipiélago no es tan asequible como antes. De hecho, comer y beber fuera de casa ha desbancado este año a la cesta de la compra como el aspecto que más se encarece según el Índice de Precios de Consumo (IPC) y desde enero, la subida de precios llevada a cabo por la restauración está por encima que la que registra la alimentación.

Solo en el mes de agosto, los restaurantes han subido sus precios un 4,6% en Canarias respecto al mismo mes del año pasado. Algo que se traduce en una cascada de pequeños encarecimientos que se nota nada más llegar la cuenta. De acuerdo con los datos de *Expatis*tan -una plataforma online que compara el coste de vida en diferentes ciudades- en las capitales canarias un menú del día tiene un coste de unos 15 euros. Si a esto se le descuenta el incremento de los últimos doce meses se puede comprobar como ahora se paga 70 céntimos más de media por ellos. Unos 20 centimos se han encarecido las cervezas y 50 céntimos los menús de comida rápida y los cócteles. Disfrutar de un capuchino caliente cuesta ahora 2,2 euros de media, mientras que hace un año la cuenta salía por once céntimos menos. Una cena para dos en un restaurante de algún barrio de las principales zonas urbanas cuesta casi un euro y medio más que doce meses atrás.

El presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Fermín Sánchez, asegura que las subidas que han realizado los negocios de la provincia han sido «contenidas», sobre todo si se tiene en cuenta el importante incremento de los costes que llevan experimentando desde hace dos años. La comida que sirven en sus locales les cuesta ahora un 30% más, una subida que se une a la de los salarios, la electricidad o los tipos de interés, que les hacen pagar más por los créditos y alquileres

de sus locales. «Teniendo en cuenta lo que ha pasado, los incrementos de precios, al menos en la provincia de Las Palmas, han sido comedidos, en línea con el IPC o como mucho un punto y medio por encima», explica.

En la provincia tinerfeña, el vicepresidente de la Asociación de Restauración y Ocio, Carlos Quintero, también reconoce que los restauradores han tenido que encarecer la carta pero señala que «no les ha quedado otro remedio». «El coste de los salarios ha subido un 20% en los últimos años v nuestra cesta de la compra un 40% en los últimos dos», explica. Asegura que muchos empresarios han aguantado los precios a costa de ir arañando sus propios beneficio, hasta este año cuando se ha vuelto insostenible. «Después de cinco años de incrementos de costes ya se ha tenido que reflejar en los precios de los productos para no perder dinero y tratar de salvar sus negocios», indica. Pero destaca que a pesar de la escalada «el empresario no está ganando más», ya que estos incrementos tan solo compensan las subidas que ellos mismos han experimentado.

Un par de céntimos aquí y otro par por allá, se perciben como pequeñas subidas que poco a poco van encareciendo una cuenta que los clientes locales tienen mayores dificultades para pagar. Por eso, los hosteleros aseguran que el consumo de los locales que no están situados en zonas turísticas se ha resentido mucho más que el de aquellos en los que la mayoría de la clientela son visitantes extranjeros. «Agosto no se ha comportado como esperábamos», reconoce Fermín Sánchez, quien asegura que el consumo en los restaurantes y cafeterías de los barrios y pueblos sí que nota la bajada de una clientela que sale menos a comer fuera y cuando lo hace mide lo que pide. «El turista como está de vacaciones lo tiene menos en cuenta y también tienen un poder adquisitivo más alto», puntualiza.

Los hosteleros aseguran que no ganan más y solo repercuten la subida de los costes

El consumo se resiente sobre todo en las zonas menos turísticas y con una carta más barata

Se muestra de acuerdo Carlos Quintero, quien expone que los hosteleros que se ubican en zonas turísticas tienen un mayor margen para subir precios porque los visitantes siempre están dispuestos a pagar un poco más. Igualmente, señala que aquellos restaurantes que tienen un ticket medio más alto también notan menos una bajada del consumo al subir los precios. «No es lo mismo subir cinco euros a una cuenta que de media sale 70 u 80 euros, que dos euros a un ticket de 12», explica.

Pero lo cierto es que los españoles cada vez comen menos fuera de casa. Así lo atestigua el *Informe Anual de Consumo Alimentario*, que elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cada ciudadano consumió 4,3 kilos menos de comida en establecimientos de restauración en 2023, el primer descenso que se produce desde que estalló la pandemia.

# CINE

# Empresas audiovisuales canarias se presentan a los grandes de la industria en el IBC Ámsterdam

El International Broadcasting Convention (IBC2O24) ha reunido a cuatro empresas del sector audiovisual de Canarias con los principales agentes, en un encuentro sobre la vanguardia en tecnología y los retos de la industria global de los medios y el entretenimiento y que congrega a más de 43.000 emisoras, propietarios de contenidos, titulares de derechos y proveedores de servicios. IBC Ámster-

dam, junto con la feria NAB Las Vegas, son las dos grandes citas mundiales donde se reúne la oferta más importante de la industria audiovisual. Por tercer año consecutivo, una delegación de empresas canarias participa en la cita de la mano de la empresa pública Proexca. Las productoras invitadas son Flywus, Atlántica de Producciones, Macaronesia Films y Festeam Comunicación y Eventos.| LP/DLP



Aspecto general de la feria IBC . | LP/DLP

# ESPACIO AÉREO

# Enaire gestiona en Canarias un 9,2% más de vuelos

Enaire gestionó en Canarias 268.927 vuelos entre enero y agosto, un 9,2% más que el mismo periodo de 2023. En lo que va de año, del total de vuelos gestionados en el Archipiélago, 126.898 fueron internacionales (+10%), mientras que 114.373 tuvieron carácter nacional (+8,8%), y 27.656 fueron sobrevuelos (+7,1%). | LP/DLP



# LA PROVINCIA

DIARIO DE LAS PALMAS



inma Modina: «Es una

omo arma politica»

lástima usar el Carnavai



Evito de convocatoria del



retruso de hora,

Sin paridad en

La reina Katia Gutiérrez:

«Lo que resimente me

La mayora femenas universiana - Casi cumpi de cissa des cae cuendo se trata de los estudios - la carrera de informática e para profesiones tectimo caeraficas.

LA PROVINCIA + IHOLA!
POR SOLO

3,75€

El Grança naufraga frente al colista Palenca.

PRÓXIMO VIERNES EN TU QUIOSCO

Disfrutemos juntos de los grandes momentos

Arranque del curso político Sánchez lleva a aprobación la ley para controlar los medios de comunicación

# El Gobierno deja a sus socios fuera del plan de regeneración democrática

La decisión de acelerar las leyes sobre los medios de comunicación genera malestar entre el bloque de investidura por la falta de consenso previo

Iván Gil

Con los Presupuestos en el aire y una debilidad parlamentaria escenificada en el primer pleno del curso político, Pedro Sánchez busca retomar la iniciativa. Para ello acelerará hoy el plan de regeneración democrática con su aprobación en el Consejo de Ministros. Un conjunto de reformas legislativas dirigidas principalmente a los medios de comunicación para incrementar la transparencia sobre sus subvenciones públicas y sus propietarios y accionistas. Un «punto y aparte» frente a la «máquina del fango» que puso sobre la mesa al volver de sus cinco días de reflexión por la investigación a su mujer, Begoña Gómez.

Nacional

Aunque desde el Gobierno defienden que se trata del primer paso para desarrollar su diseño, dejando margen a las «mejoras» y «aportaciones» del resto de grupos parlamentarios durante su tramitación, el plan se aprobará sin el debate previo con los grupos que se prometió en julio.

Los socios parlamentarios fueron informados antes de que lo anunciase Sánchez en la reunión interparlamentaria del PSOE. Una deferencia que dista del compromiso de forjar grandes consensos alrededor de dicho plan. Por el momento se limitará a implementar el reglamento europeo sobre medios de comunicación.

No se prevé incluir así la reforma de la denominada ley de mordaza, que pedían varios grupos, incluido Sumar, o la ley de secretos oficiales, que priorizaron desde el PNV.

A algunos de los socios, como a ERC, sí se les trasladó la intención



Pedro Sánchez se dirige a la reunión con los parlamentarios del PSOE junto a Cristina Narbona María Jesús Montero. | EUROPA PRESS

de incluir algunas de sus propuestas, pero la mayoría de los grupos del bloque de investidura limitan su influencia a la tramitación par-

lamentaria. Ayer estaban a la espera de recibir el texto, para conocer su alcance, y algunos lamentaban la falta de interlocución. «En julio

les enviamos un documento con nuestras propuestas y todavía estamos a la espera de respuesta», explicaban desde Podemos. «Con

El jefe del Ejecutivo matiza sus palabras sobre sobre

gobernar «sin el

legislativo»

Los socialistas presionan al PP con los 5.000 millones más para las regiones si hay cuentas

El jefe del Ejecutivo anunció que el Consejo de Ministros aprobará hoy medidas de regeneración que ni siquiera han sido abordadas a fondo con Sumar, el socio del PSOE en la coalición, y mucho

Aun así, el presidente insistió. «Hay Gobierno para largo. Toca

nosotros no han cerrado nada». trasladaban desde otro de los grupos, aun confiando en incluir alguna de sus medidas cuando se abra el debate en el Congreso.

Y desde uno de los grupos que ya apoyaron al Gobierno en la pasada legislatura anticipan que de presentarse el plan sin recoger previamente sus propuestas sobre regeneración democrática y del sistema judicial se tratará de «fuegos artificiales».

El presidente sortea la reforma de la 'ley mordaza' que pedían varios grupos, incluido Sumar

Montero su faja en las negociaciones para reflotar la mayoría de investidura I

Junts ya auguró en julio que al plan de regeneración democráticale faltaría «coraje» y dio por hecho que fracasaría. Dos meses después, no ha cambiado de parecer. Fuentes de los posconvergentes ya advierten de que pese a que vaya hoy al Consejo de Ministros será «demasiado genérico» y que «no entrará en el fondo». «Estética» política, resumen fuentes del partido.

Hubo un contacto entre el PSOE y Junts para dar a conocer el plan, en el marco de la ronda de consultas con el resto de socios parlamentarios, pero desde la fuerza política liderada por Carles Puigdemont aseguran que se les informó solo «de cosas nada sustanciales, intenciones, sin ninguna concreción».

En Junts definen como «muy

Pasa a la página siguiente >>

# Pedro Sánchez recula y promete pactar para poner fin a la sequía legislativa

El presidente pide ahora a los diputados del PSOE que se «dejen la piel» en el diálogo

Juan Ruiz Sierra

Pedro Sánchez lanzó ayer en el Congreso un mensaje muy distinto al que transmitió hace solo nueve días en la sede del PSOE. «Hay Gobierno para largo (...) Vamos a avanzar con determinación, con o sin apoyo de la oposición. Con o sin concurso del poder legislativo», señaló el presidente el 9 de septiembre ante el comité federal socialista. Sus palabras, que prefiguraban una legislatura de resistencia, con escasas iniciativas parlamentarias

aprobadas y de espaldas al resto de grupos, suscitaron malestar entre los socios del Ejecutivo. Así que Sánchez acudió a la Cámara baja con otro discurso.

Durante su intervención en abierto ante los diputados, senadores y eurodiputados de su partido, Sánchez insistió en que llevará su actual mandato hasta 2027, con o sin Presupuestos aprobados, pero colocó el foco en la necesidad de que los socialistas se «dejen la piel» y tengan cintura para llegar a acuerdos con sus socios. Incluido Junts, la formación

más alejada de Sánchez de todas las que apoyaron su investidura, con la que el PSOE está inmerso ahora en una compleja negociación para transferir a Catalunya las competencias de migración.

«Es la primera vez en estos seis, casi siete años desde que gobernamos que se presentan 18 meses sin elecciones a la vista. Es el momento para el diálogo y el acuerdo. El Gobierno tiende la mano a los grupos», señaló Sánchez. Para el entorno del presidente del Gobierno, la actual sequía legislativa (con solo cinco leyes y cuatro reales decretos aprobados desde que arrancó la legislatura) no obedece tanto al heterogéneo bloque de investidura como a la sucesión de comicios durante la primera parte de 2024.

Pero el único anuncio concreto llevado a cabo por Sánchez ayer casa mal con su presunta disposición al diálogo con la oposición.

menos con el resto de grupos.

sentarse a negociar para aprobar medidas que mejoren la vida de los ciudadanos. Mano tendida. La puerta de la Moncloa está abierta a todo aquel que quiera negociar y sumar. Os pido que practiquéis esa política de diálogo y acuerdo. Que os abráis a las ideas de otras fuerzas políticas», pidió a sus parlamentarios Sánchez, que pese a la compleja coyuntura, sobre todo por parte de Junts, no tira la toalla con los Presupuestos del año que viene.

# Dinero para comunidades

Al igual que hizo el pasado martes su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando el Gobierno aprobó el techo de gasto y la senda de estabilidad, el líder socialista insistió en que las cuentas públicas permitirán a las au-

Pasa a la página siguiente >>

# Arranque del curso

<< Viene de la página anterior

distante» la relación con el PSOE en los últimos tiempos y están especialmente molestos por las afirmaciones -ya rectificadas- de Sánchez de que el Gobierno avanzaría «con o sin el legislativo»

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ya se fajó la semana pasada para intentar hacer control de daños al reunirse con la portavoz de Junts y mantener un almuerzo de trabajo con el presidente del Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar. Además de Bolaños, se están fajando en las negociaciones para reflotar la mayoría de investidura la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

#### Ayudas a los medios

A la espera de conocer el plan y calibrar su capacidad de influencia durante la tramitación, los grupos que apoyaron la investidura de Sánchez reclaman un cambio de actitud a la hora de negociar que no se quede solo en palabras. El plan de regeneración que se aprobará hoy es un punto de partida, pero las prisas del Ejecutivo para llevarlo al Consejo de Ministros sin ahondar antes en la ronda de contactos comprometida no ha gustado a los socios.

La intención del Gobierno es implantar un plan de regeneración en varias fases, con la primera centrada en la implementación del reglamento europeo sobre libertad de medios de comunicación. Para desarrollarlo se ha trabajado con textos que obligan a reformar la ley de publicidad institucional, el Código Penal o la ampliación las funciones de la CNMC.

El Gobierno también tiene previsto acompañar este plan con un paquete de 100 millones de euros de ayudas «a la digitalización» de los medios. Unas ayudas cuyo diseño recaerá en el nuevo ministro de Transición Digital y Función Públicas, Óscar López.

# << Viene de la página anterior

tonomías y ayuntamientos disponer de una mayor inversión. En este caso, 5.000 millones de euros más durante el año que viene. Un dinero, explicó, que servirá para «que haya más colegios públicos, más hospitales, más residencias públicas de mayores, que podrían no llegar si los partidos conservadores olvidan a sus votantes y se dejan llevar por el sectarismo».

«Vamos a seguir defendiendo una fiscalidad progresiva y un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad entre españoles», siguió Sánchez, sin citar el polémico pacto entre el PSC y ERC que a cambio de la investidura de Illa incorpora la futura capacidad de Catalunya para recaudar y gestionar todos los impuestos generados en su territorio.



El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en la última reunión de la federal del PSOE. | EUROPA PRESS

# El TC estudia si las autonomías pueden recurrir la amnistía de Puigdemont

El procedimiento agrupa la tramitación de los recursos de Page y las comunidades del PP

A. Vázquez/ C.Gallardo

Los recursos de amparo presentados durante la instrucción del procés han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional de una forma tan ágil que daba la sensación de ser automática. De ahí que ahora pueda sorprender que el órgano de garantías analice si los 16 recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la ley de amnistía por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, así como la de Castilla-La Mancha, a cuyo frente está el socialista Emiliano García-Page, cumplen los requisitos necesarios para ser tramitados antes de pronunciarse sobre su admisión.

Fuentes del alto tribunal aseguran que la tramitación de estos recursos no ha sufrido suspensión alguna, sino que se estudia, como se hace habitualmente, si las comunidades tienen legitimación para interponer estos recursos contra una ley que en principio no parece afectarles directamente. Determinar si pueden interponer estas impugnaciones o no será clave para decidir si se admiten a trámite o no los 16 recursos de inconstitucionalidad presentados.

Desde el órgano de garantías se señala que en el pleno de la semana pasada se decidió que

«como método de trabajo el asunto cabecera», que es como se considera al recurso interpuesto por Aragón, «sirva para deliberar la legitimación de las comunidades autónomas para recurrir una ley penal».

≥ El recurso de inconstitucionalidad presentado desde Génova se retrasa por defecto de forma

> El debate sobre la legitimación de las comunidades condiciona toda la jurisprudencia futura

La intención de los magistrados es que las impugnaciones se admitan a trámite y que el pronunciamiento sobre la legitimación de las comunidades para recurrir la amnistía se resuelva ya en la sentencia.

El primer asunto relacionado con la amnistía admitido a trámite ha sido la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo, en relación con los delitos de desórdenes públicos y de atentado con-

tra la autoridad. La admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad del PP, que será previsiblemente el primero en resolverse, se retrasa finalmente por un defecto formal.

Eso impedirá que se aborde en el pleno de la semana del 24, en el que finalmente la abstención de Campo en la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo se hará extensiva a todas las impugnaciones sobre la amnistía planteadas, que de momento son 16 recursos de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo y otras dos elevadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El estudio de la legitimación de los recursos presentados por las comunidades autónomas del PP y por Emilio García-Page no supone suspender la tramitación de este asunto ni prejuzga una posible inadmisión de los mismos, sino que se trata de reagrupar los recursos para no tener que estudiar separadamente esta cuestión y tener que enfrentarse a 16 informes distintos.

Se considera que estas impugnaciones no aportan mucha novedad jurídica. «No necesitamos 17 recursos repetidos para resolver el mismo problema», señalan. Agregan que, en todo caso, el debate sobre la legitimación de las comunidades autónomas tiene importancia porque condiciona toda la jurisprudencia futura y puede ir en contra de lo que señala al respecto la propia Ley Orgánica del TC.

Al respecto de este aparente parón de los recursos, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, expresaba ayer su confianza en que no haya «censura» por parte delTC en el «derecho legítimo» de las comunidades autónomas contra la ley de amnistíay manifestó su deseo de que estos interrogantes se aclaren «cuanto antes».

# Ayuso acusa a la Moncloa de diseñar un «golpe» económico a Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid cree que el Gobierno busca un «abrazo del oso»

J.J. Guillén / Efe

La presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, persiste en su idea de que el Gobierno persigue atacar a Madrid en cada una de sus decisiones. Ayer, ante las expectativas sobre los próximos presupuestos para la región, la dirigente madrileña señaló al Gobierno como responsable de cómo pueda ella ajustar sus cuentas, ya que considera que la falta de proyecto a nivel nacional y las derivaciones que está teniendo la singularidad fiscal pactada en Cataluña solo traen consigo perjuicios para la región. De hecho, ha acusado a la Moncloa de estar «diseñando ad hoc un sistema para perjudicar a Madrid e ir abrazándola, como un abrazo del oso».

No es la primera vez que Ayuso denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca ahogar y cercar a la Comunidad. Pero esta vez lo hace aludiendo al nuevo debate abierto sobre la financiación autonómica y las repercusiones que puede tener que Cataluña deje de formar parte de la caja común. Ese «abrazo del oso» a Madrid, apuntó, se hace «muchas veces con medidas que se ven, otras que no», pero en cualquier caso están dirigidas a que «maten el incentivo», algo que por el contrario asegura que se busca fomentar en la comunidad, y pide al Gobierno que explique «por qué le asestan ese golpe económicamente a la capital de todos».

Lo dijo en el foro ABC, donde explicó que su gabinete está trabajando en los presupuestos de la comunidad que tiene que presentar en las próximas semanas y que esta vez no contará con la misma inyección de fondos europeos de ejercicios anteriores. Lo que se repite este año, igual que en 2023, es la «incertidumbre» ante las entregas a cuenta, es decir, el dinero que desde el Gobierno se transfiere a las comunidades autónomas según las aportaciones que correspondan en virtud del sistema de financiación, por la falta de presupuestos generales. Y esto implica, según Ayuso, que no saben de qué dinero disponen para la elaboración de las cuentas de Madrid. Su apuesta, en cualquier caso, es seguir bajando impuestos, como ya adelantó en el debate del estado de la región la semana pasada.

Tensión en la carrera a la Casa Blanca | Segundo atentado contra el candidato republicano

# El nuevo intento de matar a Trump pone en la picota al servicio secreto

Biden admite que el cuerpo de seguridad «necesita más ayuda» y el candidato republicano señala a la responsabilidad del presidente y Harris por su «retórica»

Idoya Noain

NUEVA YORK

El Servicio Secreto de Estados Unidos, el cuerpo que se encarga de proteger a presidentes, expresidentes, candidatos y sus familias, vuelve a estar bajo intenso escrutinio tras el intento de asesinato de Donald Trump el domingo, el segundo en poco más de dos meses contra el republicano. Aunque esta vez se ha aplaudido la pericia de un agente, que vio el cañón de un rifle sobresaliendo entre los arbustos que rodean el campo de golf en Florida donde estaba el expresidente y candidato, disparó al menos cuatro veces y provocó la huida del sospechoso, se redoblan los interrogantes sobre la capacidad del Servicio Secreto de cumplir su misión en un país polarizado y donde, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales, se dispara la amenaza de la violencia política.

El presidente Joe Biden ha ddeclaró ayer que «el Servicio Secreto necesita más ayuda», señalando específicamente a la necesidad de incrementar el personal, por lo que «el Congreso debe responder a sus necesidades».

Ya el domingo, en su comunicado oficial tras el incidente, había anunciado que ha dado órdenes a su equipo para que sigan «asegurando que el Servicio Secreto tiene todos los recursos, capacidades y medidas de protección necesarias para asegurar la continua seguridad del expresidente», un mensaje que apoyatambién la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.

Los líderes demócratas no están solos en esa llamada, que llega desde todo el espectro político. El grupo de trabajo bipartidista que se estableció en el Congreso para investigar el primer atentado contra Trump ha solicitado una sesión informativa con el Servicio Secreto. El presidente de la Cámara baja, Mike Johnson, ha sugerido que esa sesión tendrá lugar la semana que viene, a finales de la cual espera que haya «informes y recomendaciones y el Congreso actuará rápido». «Necesitamos que se rindan cuentas, añadió.

Ro Khanna, congresista demócrata de California, también ha urgido a una comparecencia inmediata. «Dos intentos de asesinato de un expresidente y candidato republicano en 60 días son inaceptables», escribió en un mensaje en X en el que llama a que se aprueben inmediatamente todos los recursos necesarios para ampliar el perímetro de protección.

Ese perímetro es actualmente más reducido en el caso de Trump que en el de Biden, al no tratarse de



Ryan Wesley Routh en una protesta por la invasión de Ucrania en 2022. | ASSOCIATED PRESS

# El tirador es un votante arrepentido del magnate republicano

Ryan Wesley Routh abogaba por «dejar en cenizas el Kremlin» y trató de alistar a soldados afganos para luchar en Ucrania

I.N.

NUEVA YORK

Ryan Wesley Routh, el presunto autor del segundo intento de asesinato contra Donald Trump este domingo, que fue detenido unos 45 minutos después de ser localizado cerca del campo de golf del expresidente en West Palm Beach (Florida), fue imputado ayer con dos cargos federales. Se trata de momento de dos vinculados al arma que iba a emplear, un rifle tipo SKS con mira telescópica, que no podía tener legalmente al ser un delincuente condenado por otros delitos y del que alteró el número de serie. Se anticipa que más adelante se sumarán otros cargos por el intento de asesinato.

Routh, de 58 años, originario de Carolina del Norte pero que actualmente vivía en Hawai, fue trabajador de la construcción y, a través de su actividad en redes sociales y por varias entrevistas que hizo con medios, se sabe que se oponía de forma vehemente a la invasión rusa de Ucrania. También había sido crítico con el expresidente Trump.

En un mensaje en Twitter en 2020, por ejemplo, dijo haber votado en 2016 al republicano pero habló de él como «una gran decepción». «Está empeorando y me alegraré cuando se haya ido», escribió, insultando al entonces presidente como «retrasado». En 2019 donó 140 dólares al grupo Act Blue, que ayuda a causas progresistas y candidatos demócratas y en las primarias republicanas de este año urgió a Nikki Haley y Vivek Ramaswamy a que no abandonaran sus carreras.

Tras el primer atentado fallido contra Trump, hace poco más de dos meses en un mitin en Butler (Pensilvania), Routh escribió en X animando al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris a visitar a los heridos y a acudir al funeral del bombero que murió en aquel ataque. «Trump nunca lo haría, muestren al mundo lo que hacen los verdaderos líderes», escribió.

Unos meses antes, en abril, y

un presidente en activo, como explicó Ric Bradwhaw, el sheriff del condado de Palm Beach. «Si fuera presidente todo el campo de golf habría estado rodeado, pero como no lo es la seguridad se limita a las áreas que el Servicio Secreto considera posibles», dijo.

Además, otro interrogante sobre la actuación del Servicio Secreto se ha abierto después de que el sospechoso, Ryan Wesley Routh, fuera imputado ayer. En el documento judicial se explica que gracias a los datos de su móvil se supo que pasó 12 horas en las inmediaciones del campo de golf de Trump. Eso apunta a que ni los agentes del servicio ni de la policía local lo detectaron al hacer un barrido de seguridad previo a la llegada del expresidente.

El detenido pasó 12 horas merodeando por el campo de golf sin despertar sospechas

Tras el primer atentado contra Trump, que resultó levemente herido por una bala en una oreja en el mitin en Butler, los flagrantes fallos del Servicio Secreto en aquel caso pusieron al cuerpo en la picota. La directora, Kimberley Cheatle, que compareció ante el Congreso y asumió su responsabilidad, se vio forzada a presentar su dimisión. Le ha sustituido como director en funciones Ronald Rowe, que se trasladó a Florida tras el intento de asesinato v permanecerá allí de forma «indefinida» mientras se investiga. Ayer tenía prevista una reunión con Trump.

Pese a la unidad, el debate empieza a salpicarse también de tintes partidistas. El propio Trump ha asegurado que el hombre que intentó atentar contra él «creyó la retórica» de Biden y Harris, que lo retratan como «una amenaza a la democracia», «y actuó de acuerdo a eso».

etiquetando a la cuenta presidencial de Biden, Routh también había atacado a Trump, diciendo que su campaña no debería responder a las siglas de Hacer América Grande de Nuevo (MAGA) sino «hacer a los estadounidenses esclavos».

También en mensajes en redes sociales Routh había expresado sus posiciones sobre la guerra de Ucrania. En X en 2022, por ejemplo, abogó por «dejar en cenizas el Kremlin» y se ofreció voluntario para combatir al lado de Kiev y «luchar y morir». En otros mensajes en Facebook, en 2023, animó a combatientes extranjeros a luchar en ese conflicto y trató de alistar a soldados afganos, presentándose como un supuesto enlace no oficial de Kiev.

Desde los años 90 ha tenido encontronazos con la ley, el incidente más grave hasta el domingo ocurrió en 2002. Al ser detenido por la policía en un control de tráfico, empuñó un arma de fuego y huyó para atrincherarse durante horas en un negocio.

# El portazo de Breton y la imposible paridad empañan la nueva Comisión Europea

El comisario francés de Mercado Interior dimite tras ser apartado del futuro Ejecutivo

#### Laura Puig

**ESTRASBURGO** 

El diseño de la futura Comisión Europea, cuyos integrantes por ahora siguen siendo un misterio, ha estado marcado por la polémica desde el momento en que la presidenta, Ursula von der Leyen, fue reelegida, el pasado 18 de julio, por la Eurocámara para dirigir durante cinco años más el Ejecutivo comunitario. Su petición a las capitales de proponer dos candidatos, un hombre y una mujer, en caso de que el actual comisario o comisaria no continúe ha caído en saco roto empañando un proceso que se vio sacudido ayer con la dimisión del responsable de Mercado Interior, Thierry Breton, en protesta por la supuesta petición de Von der Leyen al presidente francés, Emmanuel Macron, de otro candidato.

El objetivo de la presidenta de la Comisión era lograr un Ejecutivo paritario, un objetivo que se vaticina fallido debido al rechazo de algunos Estados miembros, que tienen la decisión soberana de escoger a su candidato a comisario, de plegarse a los deseos de Von der Leyen. A modo de ejemplo, la respuesta del primer ministro de Irlanda, Simon Harris: «Respetuosamente y de acuerdo con los tratados, hemos tomado la decisión de enviar un solo nombre». Únicamente siete países han presentado mujeres como candidatas, mientras que 17 han optado por hombres.

A esta polémica se sumó ayer la dimisión de Breton, quien además de censurar la supuesta petición de Von der Leyen a Macron de otro candidato, arremetió contra la política alemana y la acusó de llevar a cabo una «gobernanza cuestionable» durante estos últimos años, en una muestra más de las diferencias que mantuvieron durante la pasada legislatura y que desembocaron en una moción de confianza contra la conservadora alemana en plena campaña de las elecciones europeas del pasado junio.

En una carta, Breton le reprochó a Von der Leyen que no haya discutido este asunto con él y la responsabilizó de su salida por presionar a Macron. Tras el anuncio del comisario francés, el Elíseo ha propuesto al actual ministro de Exteriores, Stéphane Séjourné.



Edmundo González y José María Aznar, durante su reunión de ayer. DAVID MUDARRA/EFE

# Venezuela eleva el precio por reconocer a Edmundo González

La diplomacia española tiene un calvario negociador tanto si los dos detenidos por Maduro son turistas como si son del CNI

# Mario Saavedra/Pilar Santos

MADRID

Puerto Ayacucho es una ciudad venezolana junto a la frontera con Colombia. Allí se encuentran una base militar del ejército bolivariano y otra de la 52 brigada de infantería de Selva, entre otras instalaciones. Pero también hay atracciones turísticas como el «tobogán de la selva», una roca por la que uno puede deslizarse y que termina en una piscina natural. Hacia allí se dirigian desde la vecina localidad colombiana de Inírida el pasado lunes 2 de septiembre los dos españoles detenidos en Venezuela, según sus familiares. ¿Para qué? ¿Turismo por la conocida como capital del Amazonas venezolano? ¿O contrabando de armas para planificar el asesinato de Nicolás Maduro, como asegura sin pruebas el Gobierno chavista? ¿Son los vascos José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme dos espías? ¿O simples ciudadanos que el Gobierno de Maduro quiere usar como moneda de cambio con España?

«Hay tres posibilidades. Las dos primeras: que estas personas hubieran sido captadas por el Gobierno de Estados Unidos o que estén implicados con el CNI, lo que me parece poco probable. ¿Qué interés puede tener España en este momento para llevar a cabo una acción de este tipo, prestando operativos a Estados Unidos?», argumenta Ernesto Pascual, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). «La tercera posibilidad me parece la más probable, que se trate de un aviso a navegantes para España ante un eventual reconocimiento de Ed-

cais la política interior, yo puedo complicar la vida de vuestros ciudadanos en nuestro país».

Ayer, tras un fin de semana frenético, en el Ministerio de Exteriores guardaron silencio casi todo el día. El ministro José Manuel Albares no se pronunció sobre este asunto. La diplomacia exige discreción. Pero el cuerpo diplomático español en Venezuela está activado ante una crisis de muy difícil resolución.El embajador, Ramón Santos, presentó el fin de semana un escrito (nota verbal) ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores para pedir que se permitiera a los servicios consulares visitar a los detenidos. Por el momento no ha habido respuesta, informan fuentes diplomáticas.

El embajador de España pidió que los servicios consulares visitaran a los arrestados, sin éxito

«Exteriores sigue reclamando a las autoridades venezolanas información oficial y verificada sobre la detención de dos españoles, así como una clarificación de los cargos de los que se les acusa», aseguran fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores. «La Embajada española en Caracas está en contacto con la cancillería venezolana, a la que ha trasladado que ejercerá la protección diplomática y consular de sus nacionales».

Contactar con los detenidos es el primer paso, y el más urgente. Cuando hay un ciudadano español apresado en el extranjero, lo primero que se hace es enviar al cón-

mundo González: si me compli- sul de la ciudad más cercana a visitarlo, o incluso al embajador, para ver en qué situación se encuentra, de qué se le acusa, llevarle los mensajes de sus familiares, o medicinas y alimentos si es necesario.

> Así se hizo, por ejemplo, con el caso del español Pablo González, acusado de espionaje para Rusia y detenido en Polonia en 2022. O del español Sánchez Cogedor, madrileño detenido en Irán en 2022 cuando viajaba a pie hacia Catar y acusado también de espionaje.

# Críticas de Feijóo

La crisis diplomática va a tener que liderarla en el país el embajador Santos. Llegó a Caracas en octubre de 2021 como encargado de negocios. En diciembre de 2022 fue elevado a la categoría de embajador, tras el deshielo entre el Gobierno de Maduro y España. Las opciones que se le abren al Gobierno español son todas complicadas. El Ministerio ha negado rotundamente que los arrestados pertenezcan a los servicios de inteligencia españoles.

El jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se quejó ayer de la falta de información sobre la crisis diplomática entre España y Venezuela. El dirigente conservador, que ha cargado duramente contra el Ejecutivo estos últimos meses por considerar que no defiende lo suficiente a la oposición ante Nicolás Maduro, denunció la «lamentable falta de información» del Ejecutivo. Además, añadió, el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco le adelantó las «negociaciones» que mantuvo con el «régimen de Maduro para dar asilo a Edmundo González», con quien se reunió ayer el expresidente del Gobierno José María Aznar.

# **Putin decreta** aumentar el Ejército hasta 1,5 millones de soldados

Moscú justifica la medida por las amenazas a Rusia por la guerra de Ucrania y la expansión de la OTAN

#### **Alex Bustos**

MOSCÚ

Vladímir Putin, el presidente ruso, firmó ayer un decreto para aumentar aún más el cuantioso ejército ruso, que pasará a ser a partir del 1 de diciembre de este 2024, de cerca de 2,4 millones de personas, 1,5 de las cuáles será personal de combate. El Ministerio de Defensa ruso justificó esta decisión por el aumento de amenazas a Rusia relacionadas con la «operación militar especial» (nombre dado por el oficialismo a la guerra rusoucraniana) y la expansión de la OTAN, que aseguró en un comunicado que está «aumentando las fuerzas en las proximidades de la frontera rusa».

El principal objetivo de Moscú, a corto plazo, es expulsar a las tropas ucranianas que controlan parte de la provincia de Kursk, que ya el pasado domingo reconquistaron la localidad de Borki. Y buscan, en el menor tiempo posible, acabar con la única invasión de territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Kiev conquistó parte de esta provincia para ganar fuerza en unas posibles negociaciones, ya que no se contempla que quisiera reclamar este territorio para sí.

Esta es la primera vez, desde finales de 2023, que aumenta la cantidad de combatientes, cuando se aumentó la cifra hasta los 1,32 millones. Una vez más, de cara al invierno, las tropas rusas reclaman a sus hombres para poder obtener la victoria en el frente. En los últimos días, diferentes líderes rusos, entre ellos el expresidente Dmitri Medvédev y el mismo Putin han advertido a Occidente que la autorización para usar armamento occidental contra objetivos rusos pondría a la OTAN en guerra contra Rusia.

Por su parte, el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pedido repetidamente a sus aliados occidentales permiso para usar los misiles Shadow Storm contra objetivos en territorio ruso. Aunque los Países Bajos autorizaron a Kiev a hacerlo, por ahora no se confirmó que EEUU y Reino Unido hayan tomado la misma decisión, aunque el diario inglés The Guardian señaló que Londres ya habría dado luz verde. El anuncio recuerda al de finales de 2022, cuando el Gobierno ruso anunció una movilización parcial que llamó a 300.000 reservistas.

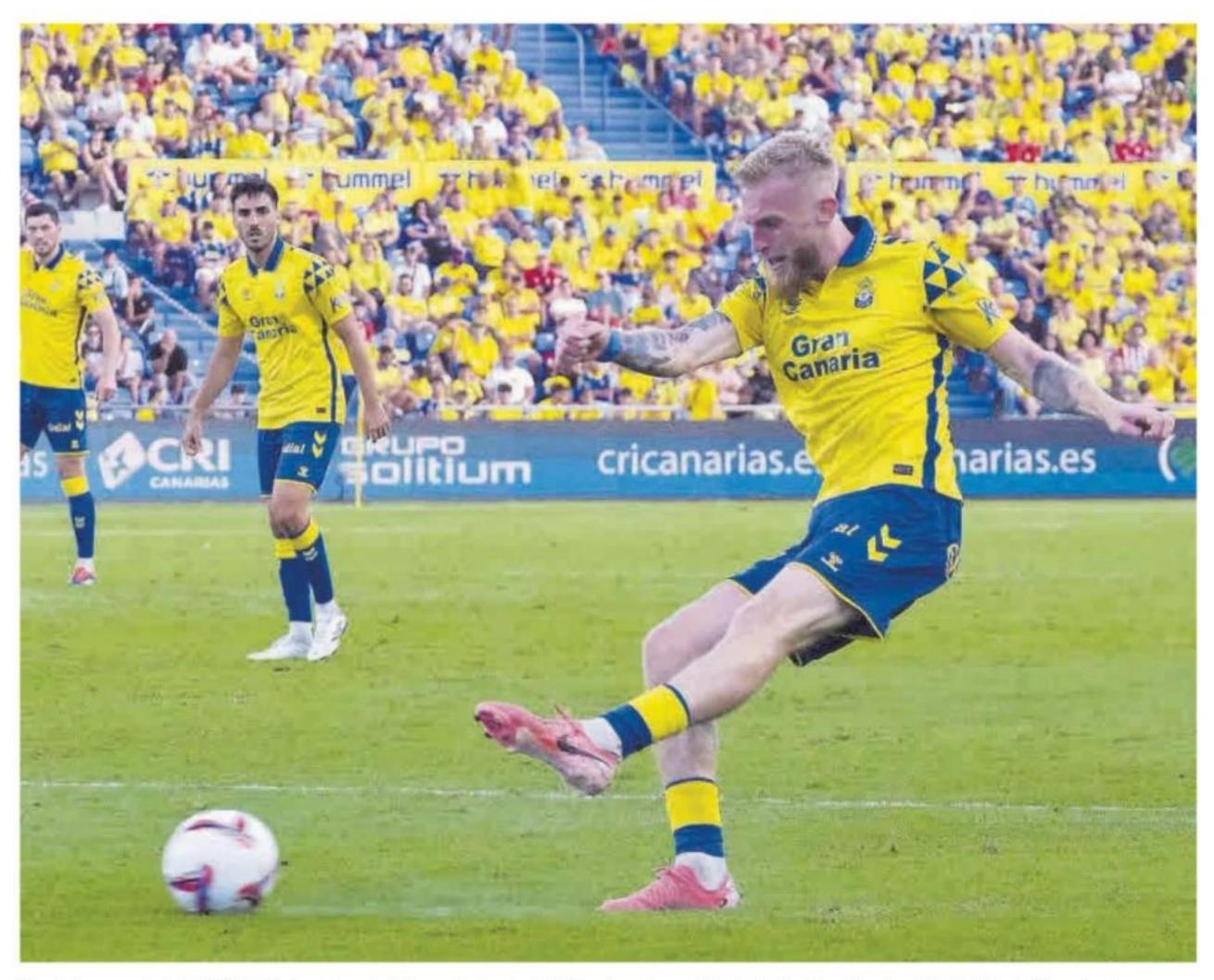

El delantero escocés de la UD Oli McBurnie golpea el esférico, en la disputa de la última jornada, en el Estadio de Gran Canaria, ante el Athletic Club de Bilbao. | ANDRÉS CRUZ

# Crisis UD: un agujero en la zaga y el vacío de los fichajes

El cuadro de Carrión, diez tantos encajados en cinco jornadas, luce la segunda peor marca del siglo « De los doce fichajes, solo Cillessen, McKenna y McBurnie han sido indiscutibles

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La crisis de la energía. Los problemas de la UD de las mil caras. Por encima del drama de las cifras, 19 jornadas y 218 días sin ganar -desde la manida fecha del 10 de febrero en Siete Palmas ante el Valencia CF (2-0)-, algo le pasa al club amarillo del ciclo del carry on. El inicio de competición de la 24-25, dos puntos de quince y penúltima en la tabla, genera inquietud. Es septiembre y no deja ser anecdótico -Pimienta clonó esta cosecha de dos puntos en las primeras cinco contiendas en la 23-24 con seis tantos menos encajados-.Pero la comparecencia de Luis Carrión tras el (2-3) ante el Athletic enciende todas las alarmas. Es el segundo gran cabreo del preparador barcelonés tras el mostrado en la sala de prensa del Municipal de Butarque (se cayó 2-1 ante el Leganés). «Estoy enfado conmigo mismo y con el mundo. Nos faltó energía en la primera parte y esto no puede pasar más (...) Seguro que no volverá a pasar». El Osasuna-UD del sábado vale de termómetro de la revolución. Rostros como Campaña corren serio peligro de viajar de la titularidad al banquillo. Esa rutina de cambios, casi infinitos, ha provocado que el estratega barcelonés no encuentre su fórmula.

Un déficit de energía, de fútbol y rigor defensivo. El Gran Canaria, que ovacionó a Nico Williams, la tomó con Kirian Rodríguez en una fase de la contienda. Pitos. El '20' dejó una asistencia en el 2-3 a Álex Muñoz y perdió varios balones por recrearse en exceso en el sello barroco. La marca de diez goles en contra es la segunda peor del siglo, solo superada por los 12 tantos encajados por el cuadro amarillo de Sergio Kresic en la temporada

# Vuelta al trabajo con energía

El plantel de Carrión retoma esta mañana el trabajo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco con vistas al partido del sábado en El Sadar (15.15 horas, Movistar LaLiga) de la sexta jornada del campeonato. Una visita exigente, donde no ganan los isleños desde 2015, ante la formación rojilla de Vicente Moreno. El bloque navarro perdió ayer en Vallecas (3-1) y marcha undécimo con siete puntos. La primera misión para Carrión es la de elevar una muralla de acero. Clonar el portería a cero. El estratega amarillo cuestionó la falta de energía de sus pupilos en el primer acto ante el Athletic. Intensidad, garra, furia, pundonor y rigor defensivo. Coordenadas en las que se maneja un equipo que busca soluciones urgentes. Fabio Silva puede ser titular y se esperan más novedades revolucionarias en un once que dejarán señalados. | P. C.

2000-01 -encajó cinco en la quinta jornada en Mestalla-. Buscar el portería a cero es el primer mandamiento en esa travesía hacia la recuperación total. En duelo oficial, fue ante el Cádiz en el Mirandilla el último capítulo de rigor defensivo (0-0). Se remonta al 19 de mayo. Y la última portería a cero de local fue el 20 de febrero.

En relación a la aportación de los doce fichajes, Iván Gil fue desechado ante el Athletic por decisión técnica. Cero minutos, para un activo ofensivo que logró seis goles y una asistencia. Se lo ha tragado la tierra. Por Manu Fuster se pagaron 1,5 millones y no disfrutó de minutos ante el Athletic en plena vorágine hacia la gloria. En verano, era la gran esperanza por su capacidad de desborde y soberbia visión de juego. El meta Cillessen firmó cuatro partidos meritorios y ante los de Ernesto Valverde cometió un fallo en el despeje que costó el 0-2 de Nico Williams.

Pasa a la página siguiente >>

# La aportación de los doce fichajes

#### JASPER CILLESSEN 450 minutos

Participó en los cinco partidos y encajó diez tantos. Detuvo una pena máxima en Butarque y falló en el 0-2 ante el Athletic.

#### OLI MCBURNIE 422 minutos

El ariete escocés no logró marcar en sus cinco encuentros. En su expediente: dos asistencias. El favorito de la grada isleña.

# SCOTT MCKENNA

#### 368 minutos

Jugó en los cinco pulsos con cuatro titularidades. Rendimiento dispar. De más a menos. Sale en la foto del 1-0 del Alavés.

# ÁLEX MUÑOZ

#### 192 minutos

Realizador ante el Athletic y con tres partidos disputados. El ganador del casting del lateral zurdo. Superó unas molestias.

#### JAIME MATA

#### 163 minutos

Titular en dos duelos y ubicado en el costado derecho. Participó en el primer gol ante el Sevilla al conectar con Kirian.

#### VITI

# 109 minutos

Quedó marcado por su actuación en Vitoria. Se le anuló un gol ante el Madrid en el 88' que le pudo encumbrar en la UD.

# MANU FUSTER

# 78 minutos

El genio de la lámpara de La Mancha solo jugó un partido de titular. Lejos de su gran versión. Sin minutos ante el Athletic.

# FABIO SILVA

# 27 minutos

Debut a lo grande ante el Athletic como revulsivo y agitador. Dejó un cabezazo que paró Agirrezabala de forma increíble.

# JANUZAJ

# 0 minutos

Lesionado en pretemporada ante el Támara en Barranco Seco. Volverá ante Osasuna. Es el fichaje estrella. Se espera mucho.

# DARÍO ESSUGO

# 0 minutos

Citado ante el Athletic. Está considerado un diamante de gran proyección. Timonero potente y llamado a ser protagonista.

# DINKO HORKAS

# 0 minutos

Dejó destellos y reflejos en pretemporada. Fue fichado junto a Cillessen ante el 'caso Valles'.

# IVÁN GIL

# 0 minutos

Es el '21' y acumula cuatro suplencias. En la última jornada ante el Athletic fue a la grada. << Viene de la página anterior

El exmeta del Barça y Valencia da detenido una máxima en el Municipal de Butarque -ver el cuadro del margen de la derechay vio como Luka Romero mandaba el esférico a la grada en otro disparo desde los once metros. El lateral zurdo Álex Muñoz, con gol de cabeza, está llamado a convertirse en el dueño del carril. Así se acaba la búsqueda de Carrión, que ha recurrido a Mika y Benito.

A estas alturas del pasado curso, también había dos puntos pero cuatro tantos recibidos

> Gil no ha debutado y Fuster, por el que se abonó 1,5 millones, no participó ante el Athletic

McKenna genera dudas, Fabio Silva aportó motivos para la ilusión y McBurnie no ha visto portería a pesar de ser recibido como un héroe. Trato imperial. Mata brinda furia, fuera del área y en el costado derecho, y Darío Essugo aguarda por su estreno. Sobre Viti, tampoco jugó ante los leones y hay un manto de duda. «Es por decisión técnica», determinó Carrión. Como si quedase señalado por su floja actuación ante el Deportivo Alavés. Restan 33 finales, hay margen de sobra y como ejemplo, el resurgir de la UD de Pimi de la 23-24.

Jugadores que fueron titanes en la pasada edición liguera como Álex Suárez, Javi Muñoz, Kirian Rodríguez o Mika Mármol están por debajo de su nivel de acierto. La grada lo ha detectado. Además, Valles está en la grada por la nefasta gestión del caso. Elementos que se suman al desconcierto de Carrión. Sus análisis son perfectos, una fotografía. Pero falta la primera victoria, una liberación que hará volar a un equipo que ilusionó en pretemporada con el empate en Anfield. Sandro lleva tres goles y es la gran esperanza. ADN de pólvora para encender la luz.

En las altas esferas, Patricio Viñayo, director general, lanzó ayer un mensaje de mesura. «Hemos recibido a tres equipos como Sevilla, Real Madrid y Athletic y son mejores que nosotros. En relación al cuadro vasco, el Athletic es obvio, no se puede discutir. Pero el público estaba convencido de que se remontaba. Cada partido es una historia y es una cadena de acontecimientos, el factor humano influye (...) Vamos a luchar siempre contra equipos que en el papel son mejores que nosotros. Tenemos que aceptar con naturalidad, nos que toca más perder que ganar. Hay que mantener la calma».

Doce fichajes -Cédric fue cedido al Barça B- y la espera por un impacto de éxtasis. Kirian y Moleiro deben marcar el camino. Carrión maravilló en el Tartiere. Elementos para el renacer. Falta encender la mecha de la eternidad.

# El 'goleador' Álex Muñoz pide paso en el caos del lateral izquierdo

El alicantino volvió a participar tras dos partidos sin hacerlo y marcó de cabeza al Athletic \* Hasta tres jugadores actuaron en esa posición

Pablo Fuentes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La marcha de Sergi Cardona, sabida por los mandamases de la UD Las Palmas desde agosto de 2023, cuando el hoy jugador del Villarreal rechazó renovar y también marcharse traspasado al Olympiacos, ha dejado un agujero en el lateral izquierdo que nadie, al menos por ahora, ha conseguido tapar. La sensación que hay, a tenor de las decisiones tomadas por Luis Carrión en las cinco primeras jornadas del campeonato, es que la dirección de-

portiva no ha conseguido un reemplazo de garantías para esa posición, y no habrá sido por falta de tiempo, que lo tuvo, y mucho.

El equipo de Luis Helguera sumó este verano para el costado zurdo de la defensa a Alex Muñoz, que a sus 30 años terminó contrato en el Levante y le llegó por fin la oportunidad de jugar en Primera División. Se trataba, por tanto, de una de las cuatro apuestas del club por jugadores de Segunda, todas a coste cero salvo la de Manu Fuster, por el que la entidad pagó alrededor de un millón y medio al Albacete.

Sin embargo, el alicantino no parece haber convencido del todo a Luis Carrión, o por lo menos no lo ha hecho en el tiempo. Tras ser titular en las dos primeras jornadas, el también exfutbolista del Tenerife -estuvo entre 2019 y 2022- desapareció de las alineaciones y estuvo dos partidos en el banquillo, sin actuar, frente al Real Madrid y el Alavés.

Dos semanas después, con el primer parón internacional de por medio y con tiempo suficiente para diseñar el mejor once posible para competir con el Athletic Club de Bilbao, el técnico catalán volvió a dejarle como suplente, por lo que quedó descartado cualquier problema físico como posible explicación de la decisión del barcelonés, que prefirió repetir con Mika Mármol como lo hiciera en las dos citas anteriores.

La apuesta no salió bien. Porque la medida de urgencia que supuso el traslado del central al lateral en el choque ante el Real Madrid por el cansancio acumulado por Álex Muñoz días antes en Leganés, donde no estuvo ta fino como en la jornada inaugural, quedó demostrado que era eso, una medida de urgencia que podía funcionar un día, pero no mucho más: quedó reflejado en los primeros goles del Alavés y del Athletic, quienes, por otro lado, no pararon de atacar por la zona que defendía el de Vic y casi siempre encontraron petróleo.

Luis Carrión, que el domingo descartó a Sinkgraven, ha preferido sacar de sitio a Mika Mármol

Ante el panorama desolador de la primera parte en general de todo el equipo, la primera decisión de Carrión el domingo pasado fue devolver a Mika Mármol al centro de la defensa, al costado zurdo, donde siempre actuó con Xavi García Pimienta y durante toda su carrera -también cambió a Campaña, desastroso, por Fabio-. En el lateral izquierdo entró Álex Muñoz, que sustituyó al amonestado Álex Suárez.

Pero los movimientos en el lateral izquierdo no quedaron ahí, ya que avanzada la segunda parte Benito entró al campo por McKenna y produjo un efecto dominó que acabó con el de La Aldea como lateral izquierdo, Álex Muñoz como central izquierdo y con Mika Mármol como central derecho. Este último, por tanto, actuó en tres posiciones distintas cuando quizá sea el mejor central con que cuenta la plantilla, al menos a la hora de sacar el balón jugado desde atrás.

Está por ver si Carrión vuelve a permitirse el lujo de prescindir de los mejores servicios que puede ofrecer el catalán o si volverá al punto de partida, con Álex Muñoz, que marcó de cabeza en los minutos finales tras un buen centro de Kirian y una pifia de Agirrezabala en la salida, titular otra vez por la izquierda. La duda quedará despejada, como muy tarde, una hora y cuarto antes del partido que enfrentará a la UD con Osasuna el próximo sábado (15.15 horas) en El Sadar.

De Sinkgraven, que llegó en el verano de 2023 y el curso pasado paso completamente desapercibido, casi nadie espera nada. Sin renovar y con contrato hasta 2025, se quedó fuera de la convocatoria por segundo partido consecutivo. No cuenta. Tan poco, que era el candidato a salir en forma de rescisión para dejar una ficha profesional libre si el club hubiera firmado a Dendoncker. Es el caos del lateral izquierdo.



Alex Muñoz celebra su gol al Athletic Club, el domingo pasado en el Estadio de Gran Canaria. ANDRÉS CRUZ

# UD y Norwich promocionan la Isla por 475.000 euros

El club isleño cobra 300.000 euros del área de Turismo del Cabildo tras la renovación del acuerdo de patrocinio & Viñayo: «Hemos gastado 36 de los 40,3 millones del tope salarial»

#### Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Roque Nublo en el jardín del ático de Mbappé y en Anfield Road. La UD Las Palmas y el Norwich City Football Club, 150 en la tabla de la Championship, segunda inglesa, estiran por una temporada más su vínculo con el Cabildo de Gran Canaria para ejercer de embajadores. Patricio Viñayo, director general de Gestión del club isleño, Sam Jeffrey, director comercial del club de Norwich, Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo, y Pablo Llinares, gerente del ente cabildicio, ofrecieron esta tarde los detalles del acuerdo.

«Los números son públicos, es un acuerdo a tres bandas de 475.000 euros. 300.000 son para la UD y el resto va para el Norwich [175.000]. Es la firma de un patrocinio, no una subvención. Es un contrato de patrocinio en el que se fijan unas contraprestaciones y que se no paga hasta que se cumplen las cláusulas del contrato. Les garantizo que los técnicos del ente son muy profesionales y si no existiese un importante retorno multiplicador, no estaríamos sentados aquí», determinaron Álamo y Llinares en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.

Por su parte, Jeffrey, abre la puerta a la disputa de un partido oficial entre los 'canarios' y la UD la próxima temporada. «Hay que esperar, es complicado por fechas y no pudimos coincidir en La Manga en el pasado verano. Si logramos el ascenso y competimos en Premier, habrá más tiempo en la pretemporada de 2025. En ese caso, sí jugaríamos un partido».

Llinares hizo una exposición de los puntos cardinales de la colaboración del Cabildo con la UD y el Norwich. Además, busca un pareja de la Isla para hacer la foto oficial del ciclo carry on 24-25. «Con Las Palmas, hicimos spot con los jugadores en lugares emblemáticos de la geografía grancanaria y coordinado con el equipo de marketing. Lo hicimos viral (...) Ademas, la presentación de la primera, segunda y tercera equipación de Las Palmas también se hizo dentro del marco de colaboración [la de Álex Suárez con la elástica de las pintaderas en el Roque Nublo fue muy aplaudida por la opinión pública]. La foto oficial del equipo la haremos de la mano con Turismo y vamos a escoger un emplazamiento para que se haga viral y cada aficionado se la podrá descargar para tenerla».

Anuncios en las vallas LED, activaciones en redes sociales y el logro de Gran Canaria en la guagua del primer equipo. En relación a las actuaciones con el Norwich, avanzó que «es el segundo año y mantenemos el logo de la Isla en la manga de la primera equipación. También en las vallas LED de su estadio Carrow Road. «Hemos traído comentaristas y exjugadores famosos del Norwich para retratarlos en parajes de la Isla y en la Destilerías Arehucas (...) Cuando el aficionado del Norwich adquiere una entrada, ve imágenes de la Isla», realzó en el análisis de las primeras contraprestaciones, que incluye anuncios con el plantel del primer equipo de los canarios. Para Sam Jeffrey, «es un honor estar aquí y estamos orgullosos de establecer este acuerdo con la UD y Turismo. La experiencia del primer año fue un éxito. Hemos lucido el logo de Gran Canaria en Anfield en el partido que nos medimos al Liverpool en FA Cup y también en los playoff».

#### Feria internacional

El filial del cuadro inglés disputó un amistoso ante Las Palmas Atlético en Barranco Seco. Jeffrey recordó que el acuerdo del UD-Norwich-Turismo fue nominado en uno de los festivales más importantes de marketing del mundo.

«Nos enfrentamos en noviembre como finalistas al FC Barcelona-Spotify, así como a Ferrari-Peroni, PSG-Qatar Airways y FIFA-Unilever». Se ve triunfador: «Estaremos encantados de ganar». Para el ejecutivo del Norwich, el matrimonio con la UD no tiene fecha de caducidad. «Gracias por la pulsera pío pío, conozco la historia y me gustó». Viñayo añadió que «no es frecuente que tu principal rival histórico sea tan inspirador». En último lugar, Álamo tuvo una visión. Ver a la UD en Europa.

Suena osado teniendo en cuenta los problemas defensivos del cuadro de Carrión -diez tantos encajados en cinco duelos-. «Es un placer colaborar con la UD, es un escaparate difícil de valorar como destino turístico. Daremos con fórmulas para trabajar el binomio turismo-deporte. El mercado inglés es el número uno y espero que con este marco de colaboración, la UD acabe en puesto UEFA y el Norwich suba a la Premier».

## Margen de maniobra

Viñayo desveló que se han gastado 36 de los 40,3 millones de los que disponen de techo salarial para el equipo profesional -montante para invertir en el primer plantel, así como en los salarios y gastos por las rescisiones-. «De los 40 millones se agotan 36, aunque no todo está dispuesto para el proyecto deportivo. Cabe recordar que hay indemnizaciones de contratos que no están, por lo que no se puede establecer esa cifra como la del coste real [en relación a las salidas de Viera o Lemos]. No se agota todo, porque te quedas sin capacidad de maniobra».

# Medalla de la Universidad para la UD por el 75 aniversario

P.C.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Máximo reconocimiento de la industria de cerebros. Gaudeamus igitur. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) informó de la concesión de la Medalla de la institución académica a la UD por el recién cumplimiento de los 75 años de su fundación -22 de agosto-. La ULPGC inició su latido en 1989 y tiene a Lluís Serra de rector. El reconocimiento llega por 'la aportación a la sociedad. La UD ha entendido de forma extensa su función y compromiso social, desarrollando iniciativas a través de su Fundación, como el fútbol base y promoción de la práctica deportiva, actuando en ámbitos que van de la protección de la infancia a la inclusión social o eSports. Especial relevancia tiene DiSAFÍO para promover la inclusión de personas con discapacidad intelectual a través del deporte y la Las Palmas D, cuyo objetivo es la integración de menores en riesgo de exclusión social'.

La ULPGC y la Fundación de la UD tienen un convenio de colaboración con las becas Di-SAFÍO, que irán a los mejores expedientes académicos en los Grados de Educación, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Trabajo Social.

# La visita a Mestalla, el lunes 21 de octubre y a las 20.00 horas

P.C.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La UD Las Palmas visita al Valencia CF de Rubén Baraja el próximo lunes 21 de octubre y desde las 20.00 horas en el estadio de Mestalla (DAZN). Será el segundo lunes de competición para los pupilos de Luis Carrión, que se miden el 30 de septiembre al Villarreal CF del grancanario Yeremy Pino en el Estadio de La Cerámica (20.00 horas, Movistar LaLiga). Por lo tanto, la formación pío pío ya conoce los horarios de las próximas cinco jornadas: Osasuna-UD (sábado, 15.15 horas), UD-Betis (jueves 26, 18.00 horas), Villarreal CF-UD (lunes 30, 20.00 horas), UD-Celta (sábado 5 de octubre, 17.30) y el citado pulso en Mestalla.



De izquierda a derecha, Pablo Llinares, Carlos Álamo, Patricio Viñayo y Sam Jeffrey, ayer, en el césped de Barranco Seco, tras la firma del acuerdo de patrocinio. | LP/DLP

#### LaLiga EA Sports

#### Concluye la quinta jornada y hoy empieza la séptima

#### Rayo Vallecano Osasuna

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Mumin, Lejeune, Chavarría: Gumbau (Unai López, 64'), Óscar Valentín; Embarba (Isi, 57'), Trejo (De Frutos, 57'), Álvaro García (Sergi Guardiola, 86'); y Camello (James Rodríguez, 86').

Osasuna: Sergio Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Bretones; Torró; Rubén García (Arnaiz, 76'). Moncayola (Rubén Peña, 76'), Aimar Oroz (Ibáñez, 66'), Bryan (Moi Gómez, 84'); y Raúl García (Budimir, 66').

Goles: 0-1.- (27'): Raúl García; 1-1.-(50'): Mumin; 2-1.- (66'): Ratiu; 3-1.- (94'): Unai López.

Árbitro: Quintero González (C. Andaluz). Amonestó a Camello, Mumin y Unai López; y a Bryan, Moreno (técnico) y Moncayola.

#### Efe

MADRID

El Rayo Vallecano, con goles de Mumin, Ratiu y Unai López, todos en la segunda mitad, se llevó la victoria (3-1) con remontada frente a Osasuna, en un duelo especial y con aroma festivo por el debut con la camiseta franjirroja de James Rodríguez, que acaparó todos los focos en su estreno.

#### LALIGA **EA SPORTS**

#### JORNADA 7

| Mallorca-R. Sociedad | 18.00 h. (Dazn)    |
|----------------------|--------------------|
| Leganés-Athletic     | J. 18.00 h. (Dazn) |
| Sevilla-Valladolid   | 24/9, 18.00 h.     |
| Valencia-Osasuna     | 24/9, 18.00 h.     |
| Real Madrid-Alavés   | 24/9, 20.00 h.     |
| Girona-Rayo          | 25/9, 18.00 h.     |
| Barcelona-Getafe     | 25/9, 20.00 h.     |
| Espanyol-Villarreal  | 26/9, 18.00 h.     |
| Las Palmas-Betis     | 26/9, 18.00 h.     |
| Celta-Atl. Madrid    | 26/9, 20.00 h.     |

#### CLASIFICACIÓN

|                   | Ptos. | J |
|-------------------|-------|---|
| 1. Barcelona      | 15    | 5 |
| 2. Real Madrid    | 11    | 5 |
| 3. Atl. Madrid    | 11    | 5 |
| 4. Villarreal     | 11    | 5 |
| 5. Celta          | 9     | 5 |
| 6. Rayo Vallecano | 7     | 5 |
| 7. Alayés         | 7     | 5 |
| 8. Girona         | 7     | 5 |
| 9. Athletic Club  | 7     | 5 |
| 10. Espanyol      | 7     | 5 |
| 11. Osasuna       | 7     | 5 |
| 12. Betis         | 5     | 4 |
| 13. Mallorca      | 5     | 5 |
| 14. Sevilla       | 5     | 5 |
| 15. Leganés       | 5     | 5 |
| 16. Real Sociedad | 4     | 5 |
| 17. Valladolid    | 4     | 5 |
| 18. Getafe        | 3     | 4 |
| 19. Las Palmas    | 2     | 5 |
| 20. Valencia      | 1     | 5 |

#### Liga de Campeones

### Vini, a insonorizar el ruido

El brasileño busca ante el Stuttgart (20.00 h.) recuperar su mejor versión tras la polémica celebración de San Sebastián en el torneo en el que más ha rendido en las últimas campañas

Sergio R. Viñas

MADRID

Vinicius fue el mejor jugador de la pasada Champions. La UEFA reconoció con un galardón formal lo que el brasileño se ganó en el campo durante una edición impecable. En los 10 partidos que jugó hacia la Decimoquinta anotó seis goles y repartió cinco asistencias. Acciones repartidas en todas las eliminatorias hacia el título, que los de Ancelotti coronaron en Wembley con un 2-0 frente al Borussia Dortmund que abrochó el brasileño. El idilio que el delantero mantiene con la competición de clubes más importante es total y en ella quiere redimirse para superar un arranque de temporada marcado por el ruido. La primera oportunidad será contra el Stuttgart (20.00 horas) en un duelo inédito en la Champions.

El origen de los problemas fue la oferta millonaria de Arabia Saudí y el final de los mismos está por ver. Porque Vinicius sigue enredado en los conflictos que han empañado su rendimiento hasta aguí. En el Reale Arena celebró uno de los dos tantos que lleva temporada -ambos de penaltimandando callar a la grada. La acción causó polémica, porque el ambiente que se vivió en San Sebastián no fue hostil como sí ha sucedido en otros campos. Sin embargo, tanto Carvajal como Ancelotti han salido en defensa del brasileño.

#### Defensa a ultranza

Tras el triunfo ante la Real Sociedad, el técnico italiano prefirió no comentar la celebración de Vinicius, como sí hizo en la previa al estreno de la Champions 2024-25. «Lo de Vinicius es una reacción a una situación muy fea y que pasa muchas veces, cuando hay insultos desde el principio. Nadie lo puede aguantar, yo tampoco podría. Es normal que haga ese gesto de mandar callar. Entiendo los silbidos, pero no los insultos», explicó Carlo Ancelotti. Para el prepara-



Vinicius se ejercita ayer en Valdebebas (Madrid). E. P.

dor del Real Madrid, «hay que fijarse menos en la figura de Vinicius y más en lo que pasa. Lo hacen con él, porque es un peligro a nivel deportivo».

Carvajal se alineó con Ancelotti en la defensa de Vinicius: «Nosotros vemos y oímos insultos hacia él. Cuando pinchan, uno sangra. Y es normal que responda con determinados gestos», aseguró el capitán del Real Madrid, quien pidió medidas más contundentes contra el racismo. «Todos tenemos claro lo que es el tema Vinicius y la opinión sobre cualquier insulto a una persona de color. El tema está claro. Hacen falta protocolos más duros», defendió el jugador del vigente campeón de Europa. Lo hizo en calidad de líder del vestuario madridista, pero «también como capitán de la selección.

Ancelotti es el principal defensor de Vinicius. Siempre lo ha sido y no perderá este escudo. Así lo demuestran órdenes como la autogestión de los lanzamientos de penalti para que el '7' se reparta con Mbappé los disparos. El francés es un aliado en la resolución de este problema. Ha caído de pie en el vestuario blanco y ha asumido un rol de pieza maestra para encajar el resto. Función nuclear en un vestuario que ha perdido a Kroos y Nacho como cabezas de una familia que ha quedado al mando de Carvajal o Modric.

Con apenas 24 años, Vinicius suma 21 goles y 22 asistencias en la competición de clubes más difícil de ganar. Ningún otro futbolista ha anotado a su edad en dos finales de Champions y solo tres jugadores -su compañero Mbappé (47), Haaland (46) y Messi (45)han participado en más goles (40) en la Copa de Europa. Esa es la versión de Vinicius que necesita un Ancelotti, atemorizado, pero no atrapado por las bajas.

Militao encendió las alarmas tras su ausencia en el último entrenamiento debido a un golpe, pero entró en la convocatoria. Fue una medida de precaución debido al golpe que recibió frente a la Real Sociedad. Tchouaméni, candidato para suplir al brasileño si este no llegaba a tiempo, también se ha recuperado a tiempo de las molestias que sufrió con Francia. Pero la gran novedad es la de Bellingham, ausente desde el 23 de agosto, y quien reforzará una parcela crítica en el inicio dubitativo del Real Madrid como es el centro del campo. Carletto todavía espera la vuelta de Camavinga para alinear un once que responda a todas las necesidades del equipo.

#### **Vuelve Bellingham**

La primera piedra de toque del campeón es el Stuttgart, que regresa a la Champions tras 15 temporadas. Su último partido fue ante otro equipo español, el FC Barcelona, su verdugo en octavos. El arranque de los de Sebastian Hoeness en Alemania no ha sido bueno. Perdieron en los penaltis la Supercopa y suman un triunfo, un empate y una derrota en la Bundesliga. «El Bernabéu es el estadio más grande para un jugador, todos soñamos con jugar aquí. Es impresionante, pero no nos vamos a asustar. Qué mejor que mi primer parido sea ante el Real Madrid en el Bernabéu. Estoy supercontento y lo estoy esperando con muchísima ilusión», confesó Deniz Undav, quien ha asumido la tarea del gol tras la salida de Serhou Guirassy, pichichi del Stuttgart la temporada pasada y refuerzo estival del Borussia Dortmund. Arranca el camino a la decimosexta.

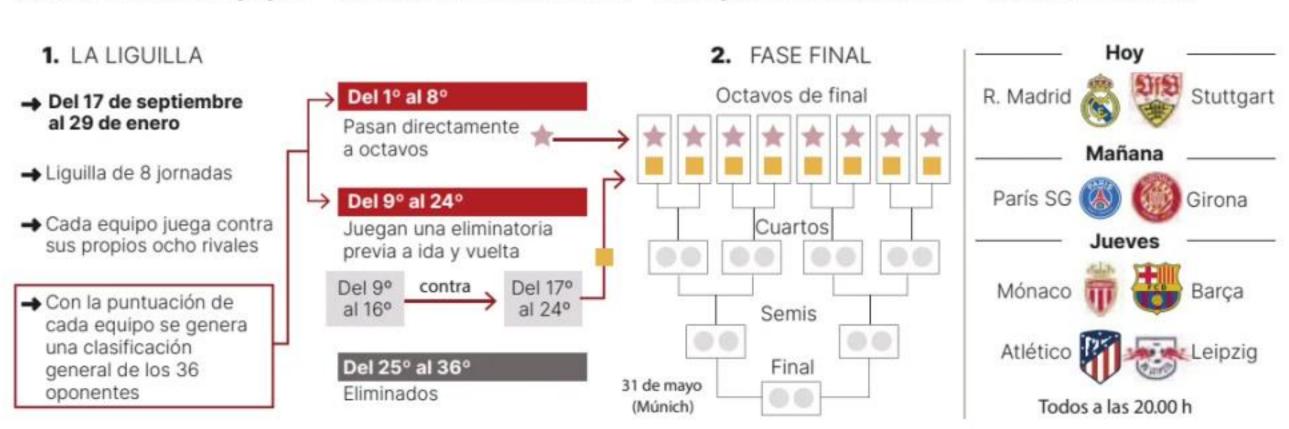

#### L. de Campeones

#### Dani Olmo estará entre cuatro y cinco semanas fuera por lesión

E. P. BARCELONA

Dani Olmo estará fuera del equipo unas cinco semanas debido a una lesión muscular en el bíceps femoral que se produjo en el derbi catalán contra el Girona el pasado domingo en Montilivi.

Malas noticias para el alemán Hansi Flick, que pierde al gran fichaje del verano y a una de las piezas que mayor rendimiento le estaban dando en este arranque de temporada, con cinco victorias en otras tantas jornadas de Liga y con tres goles del internacional español en sus tres duelos.

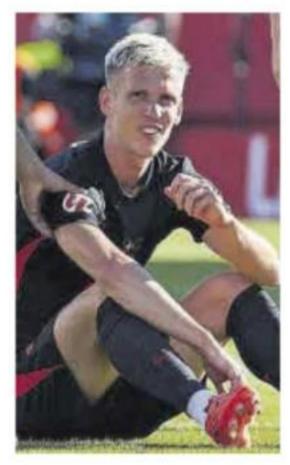

Olmo, el domingo. | DANI BARBEITO

en sus primeros tres partidos como culé, un «dato inédito desde 2011» según el club. Tras perderse los dos primeros partidos contra el Valencia y el Athletic Club por no estar inscrito, ahora deberá volver a la grada mientras se recupera de esta lesión.

Si se cumplen los mejores pronósticos y puede recuperarse en cuatro semanas, Dani Olmo se perderá las dos primeras jornadas de la Liga de Campeones, contra el Mónaco y el Young Boys, y las siguientes cuatro jornadas ligueras –contra el Villarreal, Getafe, Osasuna y Alavés–.

Pero, si se alarga a cinco semanas la baja más la posterior adaptación, peligra el duelo contra el Sevilla en Barcelona del 20 de octubre, así como dos partidos clave en este inicio de campaña: contra el Bayern de Múnich en casa en la tercera jornada de Champions (23 octubre) y el Clásico del Santiago Bernabéu el fin de semana del 26 y 27 de octubre.

#### LaLiga Hypermotion

# Pepe Mel: «Con esta plantilla podemos mejorar las cosas»

«Sé que me van a recibir bien», comenta el exentrenador de la UD y nuevo técnico del 'Tete', que subraya que quiere «ayudar al club»

M. D.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

José Mel Pérez (Madrid, 1963) se convirtió ayer en el tercer entrenador que se incorpora al CD Tenerife con el actual modelo de 
gestión, tras Asier Garitano y el 
destituido Óscar Cano. El anuncio de su fichaje se produjo minutos antes del mediodía, cuando su antecesor en el cargo ya se 
había despedido formalmente en 
un acto público que tuvo lugar en 
la sala de prensa del Heliodoro 
Rodríguez López.

Mel aterriza con la intención de ponerse manos a la obra desde hoy, día en el que comandará su primer entrenamiento y coincidirá por vez primera con los que serán sus futbolistas hasta el final del presente curso. Según dijo, conoce de sobra el plantel, sus características y condiciones. El objetivo más inmediato es lograr la primera victoria de la temporada y borrar así el cero que luce en el casillero de triunfos del representativo. Con Cano, el grupo sucumbió ante Eldense, Racing de Santander, Almería y Eibar; y tan solo logró un punto en Cádiz. Pobre bagaje para un proyecto que tenía el propósito de codearse con los mejores y aspirar a jugar los playoff.

A sus 61 años de edad, el ex de Betis, Las Palmas, Málaga y Alme-



Pepe Mel, ayer, junto a Paulino Rivero, presidente del CD Tenerife. CD TENERIFE

ría -entre otros clubes- llega acompañado por un preparador físico y un ayudante de su entera confianza. Álvaro Montiel Neva relevará en su cargo a Maykol Hernández, mientras Íñigo Pérez hará las veces de segundo entrenador. Ambos ya estuvieron con Mel en su última etapa en los banquillos. La remodelación del cuadro técnico del primer equipo se dará a conocer en el acto de presentación oficial del nuevo jefe del Tenerife.

Aunque su puesta de largo se producirá hoy a las 13.00 horas, Mel ya ofrecía ayer un primer mensaje a su llegada a Los Rodeos, donde destiló compromiso, ilusión y ambición a partes iguales. Vuelve a un territorio que ya le resulta conocido. En el Heliodoro ha dirigido varios partidos desde su banquillo visitante, pero también ha ejercido de local. Fue en la campaña 2001/02, aún bajo presidencia de Javier Pérez y tras una apuesta personal de Felipe Miñambres.

Dos decenios después, Mel viene concienciado y convencido de dar un giro a la trayectoria blanquiazul. Algo así hizo con la UD Almería, con un equipo entonces desahuciado, si bien la milagrosa reacción que firmó desde el banquillo no bastó para abrochar la permanencia.

«Obviamente la situación no es la mejor, pero en el fútbol cuando uno entra en un proyecto, generalmente lo hace con la ilusión y con las ganas de hacerlo bien. No hay que mirar al pasado, sino en que queda aún mucho trayecto por delante», apuntó en sus primeras manifestaciones públicas.

«En este mundo uno tiene muchos contactos con culbes a lo largo del año cuando eres entrenador y estás en activo pero sin trabajo; al final el año pasado fui a Primera División [al Almería] y estuvo bien, pero el Tenerife siempre ha sido importante para mí. Es el club que me dio la primera oportunidad profesional, hace ahora 23 años, y sé que me van a recibir bien», fue otro de sus mensajes, antes de añadir: «Vengo a ayudar (...) La del Tenerife es una plantilla que puede mejorar las cosas». Hoy arranca su era.

#### Regional



LP/DLP

#### El ex de la UD David García da nombre a un campo de Maspalomas

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ya ha rotulado en grandes letras el nombre del futbolista David García Santana en las paredes del campo de fútbol número uno de la Ciudad Deportiva Maspalomas -como refleja la imagen superior-. Con esta acción de la Concejalía de Deportes, dirigida por el cuarto teniente de alcalde, Ramón Suárez Ojeda, el gobierno municipal culmina el reconocimiento institucional y público dedicados al excapitán de la UD Las Palmas, nacido en San Fernando de Maspalomas el 25 de febrero de 1982. El exjugador visitó ayer la instalación. | LP/DLP

#### Voleibol



De izquierda a derecha: Ángel Sabroso, Juan Ruiz y Carla Campoamor, durante la presentación de ayer. José CARLOS GUERRA

### El Guaguas, a tope para evitar sorpresas en Lisboa

El cuadro capitalino recibe mañana (19.00 horas) en el CID al Sport Lisboa e Benfica en la ida de la fase eliminatoria de la Champions

Efe

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El CV Guaguas ya huele Europa. Su presidente, Juan Ruiz, espera que su equipo pueda lograr mañana (19.00 horas) en el CID un buen resultado en la ida de la primera fase eliminatoria de la Liga de Campeones para evitar sorpresas en la cancha del rival, el Sport Lisboa e Benfica.

En una rueda de prensa para analizar la previa de este enfrentamiento, que supondrá el pistoletazo de salida a la competición para el Guaguas 2024-25, Ruiz destacó que esta competición «es algo especial» para la entidad que preside y que será «un gran espectáculo» con un protagonista de lujo.

El que visita Gran Canaria es el campeón de la Liga de Portugal, el Sport Lisboa e Benfica, un equipo que, según Ruiz, «es uno de los grandes de Europa» y que, al igual que el club canario, «mantiene la estructura principal, que es prácticamente la misma», con nueve jugadores del pasado año que siguen en sus filas y dos fichajes potentes, uno brasileño y otro internacional con Finlandia.

«Es un equipo que juega bien, es complicado, y en Europa cualquiera te puede ganar, y tú le puedes ganar a cualquiera», señaló el máximo mandatario.

Preguntado por los desafíos que tendrá que afrontar el Guaguas en esta eliminatoria, su presidente aseguró que se tiene que conseguir el mejor resultado posible en el Centro Insular de Deportes este miércoles, si puede ser un 3-0 o 3-1, «y allá, si se pierde, tiene que ser por un 3-2».

Si no, se tendría que disputar el set de oro para decidir quién vence la eliminatoria, «y jugar el set de oro fuera de casa es muy complicado, porque el equipo local tiene el factor cancha y el factor público» de su lado.

#### Llamamiento

Tanto Ruiz como el viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, y la concejal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, quienes le acompañaron en la rueda de prensa, hicieron un llamamiento a la población para que se acerque a la cancha a animar al Guaguas en este a priori igualado enfrentamiento.

El presidente del club resaltó cómo hasta la fecha, tras los primeros meses de la campaña de abonados, se han inscrito hasta 1.100 personas, por lo que espera que hasta finales de octubre, cuando se cierra el periodo de incorporación de aficionados, pueda alcanzarse el objetivo de los 2.000 fieles.

«Es un grande de Europa y mantiene su estructura principal», señala el presidente Juan Ruiz

El ganador del triplete nacional busca un 3-0 o un 3-1 para que valga el 3-2 en Portugal

Una meta que está seguro de poder superar, ya que «muchas personas me decían que no se unían a la familia del Guaguas porque les resultaba muy complicado aparcar en el centro de la ciudad, y ahora, en el Gran Canaria Arena, tendremos más de 4.000 plazas de aparcamiento en un radio de uno o dos kilómetros cuadrados», por lo que espera que pueda ir a ver los partidos más afición.

Sabroso, en este sentido, aseguró que el Guaguas necesita «un CID con el mayor número de aficionados posibles» para este duelo eliminatorio y, aunque admitió que es «difícil mejorar lo que se hizo el año pasado» -con la triple corona del voleibol nacional y rozando la final a cuatro del torneo continental-, «estoy seguro que lograrán darnos sorpresas».

Por su parte, Carla Campoamor resaltó que Las Palmas de Gran Canaria «es cuna del voleibol«, como demuestra que haya cinco equipos en la élite del deporte nacional, dos en categoría masculina y tres en femenina, y ha recordado que el Guaguas «nos hizo creer, soñar e imaginarnos el año pasado una posible final» en la Liga de Campeones, por lo que espera que esta temporada «puedan cumplir ese propósito».

#### VELA

#### El Marina Rubicón y el Club Náutico mandan en España

El equipo Marina Rubicón, de Alberto Morales, se proclamó campeón de España de Match Race juvenil en la cita nacional que se celebró en la localidad alicantina de Calpe, mientras que el Real Club Náutico de Gran Canaria, de Samuel Beneyto, fue segundo tras caer en la regata final. El bronce fue para el Team Italy. | LP/DLP

#### **CB** Gran Canaria

#### Presentada la Liga Endesa con Alocén como hombre del Granca

Efe

MADRID

La Liga Endesa se vistió de gala para presentar la nueva temporada, que comenzará con la disputa de la Supercopa en Murcia este fin de semana, en un acto que se celebró en la sede central de la empresa energética en Madrid. Un semana después arrancará el torneo liguero, en el caso del Dreamland Gran Canaria, el sábado 28 en Andorra (19.45 h.).



Carlos Alocén. KIKO HUESCA / EFE.

El representante del club claretiano en el acto fue Carlos Alocén, base fichado este verano procedente del Real Madrid. «Ya estoy bien fisicamente, estoy también mentalmente preparado. Ahora me toca dar un paso más en un club que me da espacio y que confía en mi. Es el momento de dar ese paso adelante y demostrar el jugador que era antes de lesionarme y que ahora puedo volver a ser», comentó el zaragozano.

Alocén y el Granca jugarán mañana la vuelta de la Copa Isola, en Tenerife (18.30 h.).

#### **AUTOMOVILISMO**

#### El 'Elefante rosa' avanza con firmeza en el Rally Classics

El equipo del Elefante Rosa superó la tercera etapa del Rally Classics Africa. El recorrido de 243 kilómetros incluyó terrenos variados, desde pistas rápidas hasta zonas lentas con cruces de ríos secos y cambios de ritmo. «A pesar del peso del camión, estamos entre los 10 primeros de la general», comentó el piloto Rafa Lesmes. | LP/DLP

#### CICLISMO

#### Teror recibe a 350 ciclistas en la Marcha Solidaria El Pino

Teror acogió el pasado fin de semana la 10ª Marcha Cicloturista Solidaria El Pino, organizada un año más por el Club Ciclonorte Aterore. Los hermanos Raúl y Sergio Yánez Gutiérrez, y su familia, lograron un año más el éxito solidario con la inscripción de 350 ciclistas. Los 4.250 euros se los repartieron entre Cáritas Las Palmas y la Asociación Síndrome de Down. | Ferobe



Foto de familia con los cheques de 2.125 euros para las dos asociaciones. LP/DLP

Olimpismo

# Samaranch entra en la carrera por presidir el COI

El dirigente y otros seis candidatos aspiran a dirigir del Comité Olímpico Internacional y a suceder a Bach a partir de marzo de 2025

Francisco Cabezas

BARCELONA

Juan Antonio Samaranch Salisachs (Barcelona, 1959) ha decidido dar el paso, ya no solo como homenaje a su padre, Juan Antonio Samaranch Torelló, sino porque se ve capacitado para dar un impulso al deporte olímpico. El dirigente catalán, además de maratoniano e ingeniero industrial, será uno de los aspirantes a suceder al alemán Thomas Bach al frente del Comité Olímpico Internacional (COI). La elección se llevará a cabo entre el 18 y el 21 de marzo de 2025 y determinará un mandato de ocho años.

A esa silla presidencial opositan seis candidatos más. Especialmente importante será la candidatura del británico Sebastian Coe, oro olímpico en 1.500 en los Juegos de Moscú (1980) y Los Ángeles (1984) y que, al frente de World Athletics, ha procurado hacer crecer su red de influencia.

También tendrá peso la exnadadora y política zimbabuense Kirsty Coventry, con siete medallas olímpicas (Juegos de Atenas de 2004 y Pekín 2008). Un perfil que el COI podría aprovechar para ofrecer una muestra de modernidad dada su juventud (40 años) y porque, en un organismo con 130 años de vida, nunca una mujer ha podido presidirlo.

El francés David Lappartient, que preside la Unión Ciclista Internacional, el japonés Morinari Watanabe, presidente de la Federación Internacional de Gimnasia, el sueco Johan Eliasch, presidente de la Federación Internacional de Esquí; y el príncipe jordano Feisal al-Hussein, que forma parte de la comisión ejecutiva del COI, completan la lista de aspirantes.

La exnadadora
Kirsty Coventry
y el exatleta
Sebastian Coe, sus
principales rivales

Samaranch Salisachs, que vio cómo su padre presidía el COI entre junio de 1980 y julio de 2001, con la celebración de los Juegos de Barcelona como gran hito, se siente con opciones y, sobre todo, preparado para convertirse en el décimo presidente del organismo de la historia.

Samaranch, actualmente vicepresidente del COI (ya lo fue entre 2016 y 2020), pero que lleva en la ejecutiva desde 2012, tendrá que resolver, como Sebastian Coe, el condicionamiento de la edad. El coreano Ban Ki-Moon, presidente de la comisión de ética del COI, abandera la lucha por la que los miembros del máximo organismo olímpico se jubilen a los 70 años. Ello implicaría incumplir una de las normas de la elección, que indica que el presidente del COI debe formar parte del organismo desde el primero al último día de su mandato de ocho años.

#### Conflicto

Samaranch cumple 65 años el próximo mes de noviembre, Coe alcanzará los 68 años este septiembre, mientras que Morinari Watanabe cumplirá 66 el próximo mes de febrero y Johan Eliasch llegará a los 63 también en febrero de 2025. Así, solo Coventry y Lappartient podrían cumplir el primer mandato de ocho años más la posible extensión de cuatro años más sin incumplir la normativa. En cualquier caso, el COI admite que pueden proponerse ampliaciones para la edad de jubilación, que permitirían a Samaranch cumplir el primer mandato de ocho años. No así Coe, que, ni siquiera con la prórroga, podría extender su presidencia más allá de 2030.



Imagen de archivo de Juan Antonio Samaranch Salisachs, candidato a presidir el COL | GREG MARTIN / COL

#### Bodyboard

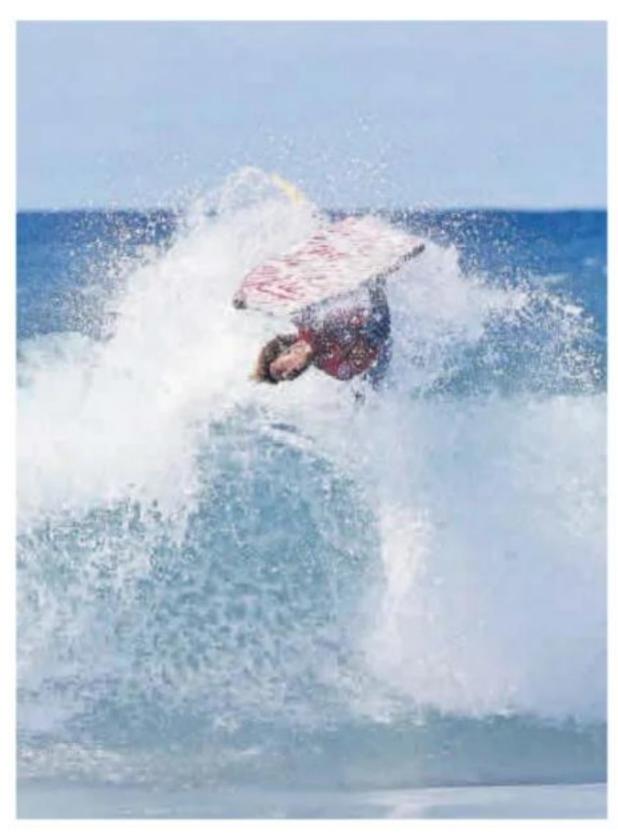

Hugo Hernández, en plena acción. LP/DLP

#### Gran Canaria abre pasado mañana la gira europea en la playa de La Cícer

Todo preparado para el ETB Gran Canaria Pro desde el jueves hasta el domingo en la capital

V. P.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Pasado mañana arranca la tercera edición del ETB Gran Canaria Pro, prueba referente del European Tour of Bodyboard perteneciente a la European Surfing Federation y que se prolongará hasta el domingo. Con ella, además, comienza el calendario europeo y que este año llega con un cartel espectacular de campeones mundiales.

Con un total de 110 inscritos en todas las categorías, Men, Women, Junior y Dropknee, de los que casi un 40% son extranejros extranjeros llegados desde Brasil, Portugal, Francia, Marruecos, Venezuela o Chile, el ETB Gran Canaria Pro 2024 bate récords de participación. En categoría women, en concreto, el evento contará con un total de 17 mujeres, una de las participaciones más altas de atletas femeninas en un evento de bodyboard en Europa. El 82% proviene de fuera de España.

Cabe destacar que con su tercera edición el campeonato se consolida con la reunión de uno de los mejores planteles de deportistas internacionales de su historia.

Ejemplo de ello son la brasile-

ña Isabella Sousa, cinco veces campeona mundial; Amaury Lavernhe, dos veces campeón mundial; Armide Soliveres, actual líder del mundial; la brasileña Luna Hardman, vigente campeona del mundo junior 2024; la portuguesa Joana Schenker, campeona mundial en 2016; y los canarios Jorge Hernández, campeón del mundo junior 2022 y Teresa Miranda, subcampeona mundial 2023.

Hay 110 inscritos entre todas las categorías, de los que un 40% son extranjeros

Todos ellos prometen el mayor espectáculo posible sobre las olas, junto a los campeones de Europa 2023, los portugueses Joel Rodrigues y Filipa Broeiro y Yubal Pérez (España). Tampoco faltarán David Pérez (España), Robin Legros (Islas Reunión), Yanm Salaun (Francia), Mar Suanzes o Lionel Medina (España), habituales de los podios internacionales.

La Cícer será epicentro del jueves al domingo del bodyboard europea.





# ··· Antártida y Malvinas --···

Rumbo a los confines del mundo Naturaleza y vida salvaje

Infórmate e inscríbete en:

https://www.club-viajar.es/expediciones

**VIAJAR** 

#### **Asuntos sociales**

**Gente y Culturas** 



Tomás Martín, titular del Juzgado de Instrucción de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, presenta la iniciativa de terapia canina para menores. LOSÉ CARLOS GUERRA

### Justicia incorpora el apoyo de los perros a menores víctimas de violencia

El Gobierno regional financia con 15.000 euros un proyecto en el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria

Iván Alejandro Hernández

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Jugado de Violencia sobre la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria incorpora la terapia con perros adiestrados para apoyar y acompañar a los menores durante los procesos judiciales. Tras los resultados positivos de una experiencia piloto, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias financia con unos 15.000 euros el comienzo de esta iniciativa que contará con ocho canes de la Asociación Canaria de Intervenciones Asistidas con Perros Terapican, aunque serán nueve cuando finalice la formación del último fichaje.

«Este proyecto se engloba en la justicia de los cuidados, es decir, es una manera de humanizar la Justicia, en este caso, en favor de uno de los colectivos más vulnerables que son los menores que han sido víctimas de los delitos más execrables que se pueden conocer. Les va a dar una seguridad dentro de un entorno que no es el más adecuado ni el más amable», explicó ayer el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez.

Este proyecto se enmarca en una serie de iniciativas desarrolladas en la quinta planta de la torre cuatro de la Ciudad de la Justicia, donde se ofrece a las víctimas un entorno seguro con salas específicas donde jugar o quitarse los zapatos sin mirar el reloj para reducir su estrés y ansiedad. Con ello no solo se trata de evitar que el momento de las esperas, de la declaración o la valoración de un forense sea un calvario, sino también que se sientan protegidos y en confianza. De hecho, los trabajos que se han llevado a cabo han sido avalados por un estudio de la ULPGC publicado en una de las revistas del grupo *Nature*.

#### Ganar la voluntad del menor

«Nosotros trabajamos mucho para ganarnos la voluntad del menor, sobre todo en delitos contra la libertad sexual, y, particularmente, en el abuso intrafamiliar, para que quiera contar todo», explica el magistrado Tomás Martín, impulsor y titular del primer juzgado de España especializado en la infancia y la adolescencia. Para ello, considera esencial que los menores comprueben que «todo esté adaptado a ellos y que ellos sepan que son los que mandan».

Y en ese proceso, la labor de Leo y Gala, un golden retriever y una caniche de Terapican puede resultar fundamental. Durante la fase experimental, la asociación trabajó con dos menores y los perros estuvieron presentes como «catalizadores de emociones», posibilitando el contacto físico a víctimas a las que les cuesta interactuar en ese aspect. Todo ello, con el acompañamiento permanente de una adiestradora o técnica de la Asociación y de un profesional de la Justicia.

Ocho canes adiestrados estarán a disposición de los niños durante los procesos judiciales

> El magistrado Tomás Martín espera que este recurso se expanda a mujeres y personas mayores

Pero la terapia canina no se dará solo en el espacio habilitado en el Juzgado, sino que puede comenzar antes o después de acudir a la Ciudad de la Justicia y se prestará en distintos ámbitos. «La atención será individualizada y adaptada a cada víctima», ha detallado Martín. En este sentido, ilustró que en determinadas situaciones se preparará un protocolo de bienvenida con el animal preparado para hacer el acompañamiento durante la diligencia que se practicará en el Juzgado, con la prueba preconstituida,

la entrevista psicológica o la evaluación médico-forense.

Es decir, que el recurso estará a disposición tanto del juez o el Ministerio Fiscal, como de los psicólogos, médicos o trabajadores sociales del Juzgado y, además, se puede prolongar durante días fuera de la Ciudad de la Justicia como un proceso terapéutico si así se considera oportuno.

Terapican, avalada por Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas, desarrolla su actividad 2009 y se ha centrado, sobre todo, en intervenciones con personas mayores y en ámbitos de discapacidad. Esta será la primera vez que actúen en sede judicial para menores víctimas de violencia, tal y como explico su presidente Pedro Olivier.

Para Martín, la incorporación de los canes como terapia está avalado científicamente y, a partir de ahora, el proyecto será evaluado para y tener un conocimiento lo más preciso posible sobre si los resultados son positivos o si funciona. Si bien, el juez vaticina que este recurso será «fácilmente expandible a otro tipo de violencia en los que la víctima precisa de un estado de ánimo más calmado y que permita humanizar la Justicia (...). Estoy seguro de que antes de un año este servicio será solicitado por los juzgados de violencia sobre la mujer. Y que después habrá acompañamiento a personas mayores».

#### Sanidad

# Intersindical reclama el abono de las pagas extra completas a los sanitarios

La organización dice que el Ejecutivo mantiene una deuda desde 2010 con los trabajadores del SCS

#### Efe

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Intersindical Canaria (IC) reclamó ayer al Gobierno de Canarias el abono «inmediato y con efecto retroactivo» de la deuda salarial que mantiene con los trabajadores del Servicio Canario de Salud (SCS) a los que desde hace más de 14 años, asegura, «detrae una parte de sus pagas extraordinarias», según denuncia en un comunicado.

En la nota, IC demanda también el premio de permanencia, el de jubilación y que cese la discriminación en la carrera profesional entre diferentes categorías y se abra en 2025 un proceso extraordinario para todas las categorías.

En un comunicado, el sindicato recuerda que desde que se instauró la denominada paga adicional, por acuerdo en la Mesa General de Empleados Públicos (periodo 2006-2009), quedó establecido que los trabajadores del SCS cobrarían un incremento de forma gradual en las pagas extraordinarias vía incremento del complemento específico en sus pagas adicionales.

Sin embargo, la cuantía no se ha movido de un 65,75% sobre la suma del importe total, mientras, algunos empleados públicos ya cobran el 100%, según IC.

«Esta administración no puede dejar de aplicar el acuerdo que ella misma suscribió y condenar al conjunto de trabajadores, detrayéndoles el 34,25% de cada una de las dos pagas extra durante más de 14 años», ha destacado el sindicato.

En este sentido, IC sostiene que el incumplimiento es mucho mayor en los grupos A1 Sanitarios y de Gestión (médicos, licenciados, etc...) y en los grupos A2 también tanto Sanitarios como de Gestión (enfermeras, fisioterapeutas o técnicos de grado medio), «al haberse sumado a esta cantidad «una mordida en el año 2010 de aproximadamente 300 euros del salario base de la paga extra».

IC recuerda también que desde 2022 ha puesto en marcha la campaña de reclamación del 100% del complemento específico de la paga extra para el personal del todas las categorías profesionales del SCS para conseguir que las pagas extra se conviertan en dobles.

#### Religión

### El Papa acepta la marcha del obispo de Tenerife, «delicado de salud»

Bernardo Álvarez solicitó hace meses a Francisco que acelerara su sucesión

#### Daniel Millet

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Bernardo Álvarez Afonso (29 de julio de 1949, Breña Baja, La Palma) deja de ser oficialmente obispo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En un comunicado, la Conferencia Episcopal Española anunció ayer que el papa Francisco acepta la marcha de Bernardo Álvarez. El religioso palmero presentó su renuncia el pasado 29 de julio, justo el día que cumplió 75 años. Álvarez se ajustaba así al Código de Derecho Canónico, es decir, a las normas jurídicas que regulan la organización de la Iglesia católica latina. En el artículo 401.1 recoge: «Al obispo diocesano que haya cumplido setenta y cinco años de edad se le ruega que presente la renuncia de su oficio al Sumo Pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias».

Bernardo Álvarez abandona el liderazgo de la Diócesis Nivariense tras 19 años de trayectoria. Fue nombrado obispo el 29 de junio de 2005, recibió la ordenación episcopal el 4 de septiembre de ese mismo año en la Catedral de La Laguna y ese mismo día tomó posesión canónica de la Diócesis Nivariense. Se abre ahora un proceso de sucesión para el que Álvarez ha elegido el protocolo más rápido con el fin de que haya nuevo prelado antes de la próxima Navidad. La razón: la enfermedad que padece, que le imposibilita a seguir ejerciendo como obispo de forma provisional. De hecho, Bernardo Álvarez podía haber permanecido en el puesto hasta la designación de su sucesor pero ha preferido acelerar el proceso y abandonar el cargo.

#### Disolución de todos los cargos

La vía elegida supone no solo la marcha del obispo, sino también la disolución de los principales cargos y órganos de la Diócesis Nivariense: cesan los vicarios generales y episcopales -los siguientes cargos de máxima responsabilidad tras el del prelado- y quedan disueltos el Consejo Presbiteral -que es como una especie de senado- y el Consejo Diocesano de Pastoral -un órgano de máxima representación en el que se incluyen personas laicas-. Es otro organismo de la jerarquía de la Iglesia tinerfeña, el Colegio de Consultores, el que asume el gobierno de la Diócesis Nivariense hasta que nombre al administrador diocesano, quien suplirá en este periodo de transición al obispo.

Según Nivariense Digital, el periódico de la Diócesis, el Colegio de Consultores ha sido convocado para hoy mismo. Se trata de un grupo de sacerdotes al que el Derecho Canónico encomienda la misión de asesorar al obispo en los temas de mayor importancia. Cuando la sede queda vacante le corresponde elegir al administrador diocesano que regirá la diócesis hasta la toma de posesión del nuevo obispo, detalla.

Los sacerdotes de la máxima confianza de Álvarez toman las riendas de la Diócesis Nivariense

> El obispo emérito desea que el nuevo prelado sea elegido por el Pontífice antes de la Navidad

El Colegio de Consultores está formado por los siguientes religiosos: Antonio Manuel Pérez (vicario general y mano derecha y número dos de Bernardo Álvarez) Víctor Manuel Álvarez (también vicario general), Juan Antonio Guedes (vicario episcopal de la Vicaría Territorial nº 1 de La Laguna), Rubén José Fagundo (Vicario Episcopal de la Vicaría Territorial nº 3 de Tenerife Norte), Agalac Alonso (vicario episcopal de la VicaríaTerritorial nº 4 de Tenerife Sur), Víctor Manuel Oliva (ecónomo Diocesano), Juan Pedro Rivero (presidente del Cabildo Catedral), Eduardo Rodríguez (delegado para la Promoción de la Nueva Evangelización), Quinidio Guerra (secretario del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias), Julio Ribot (arcipreste de Tegueste), Domingo Miguel González (arcipreste de Güímar) y Juan José Bello (vicearcipreste de Guía de Isora).

El propio órgano de información de la Diócesis admite que la fórmula elegida se debe a la enfermedad que sufre el prelado. «El ahora obispo emérito Bernardo Álvarez había pedido que este proceso de su renuncia se realizara lo antes posible debido a su estado de salud». Ya al final de la misa del pasado día 4, en el deci-



Bernardo Alvarez, hasta ayer obispo de la Diócesis Nivariense. | ARTURO JIMÉNEZ

#### 19 años de obispado

La Diocesis Nivariense se encuentra en «sede vacante» tras 19 años de gobierno pastoral de Bernardo Alvarez. Fue nombrado obispo de Tenerife el 29 de junio de 2005 y recibió la ordenación episcopal el 4 de septiembre de ese año en la parroquia de La Concepción de La Laguna, por aquel entonces sede catedralicia provisional, pues la Catedral estaba en obras. Antes de ser obispo, Bernardo Álvarez fue párroco en cuatro destinos pastorales diferentes durante 11 años y en mayo de 1999 resultó elegido vicario general. | D. M.

monoveno aniversario como obispo Nivariense, señaló: «Damos gracias a Dios por estos 19 años al frente de esta diócesis. Espero que pronto el Papa nombre a otro obispo porque estoy delicado de salud. Un obispo que sea capaz de pastorear esta diócesis con espíritu de servicio y de amor a todas las personas. Les invito a rezar por mí para que el Señor me dé fortaleza y paciencia para afrontar la situación que estoy viviendo. También oremos los unos por los otros, por esta diócesis, para que el Señor nos mande un buen pastor».

Será el Papa el que elija al sucesor de Bernardo Álvarez, en un procedimiento regulado por el Vaticano que comienza con el encargo por parte de Francisco al nuncio en España -que vendría a ser su embajador- para que inicie las gestiones con el fin de proponer a tres candidatos. El nuncio español del Papa se llama precisamente Bernardito Auza. Este elevará la lista a Dicasterio para los Obispos de Roma, órgano que realiza la selección de los nuevos obispos antes de la aprobación papal. Puede que el Dicasterio acepte los nombres propuestos por Bernardito Auza, puede que elija otros que ve más convenientes o puede que realice una lista con sus opciones y las del nuncio.

#### Los candidatos

El Dicasterio elevará las ternas definitivas a Francisco y será este el que adopte la decisión final. ¿Qué requisitos deberán cumplir los religiosos que opten a sustituir a Bernardo Álvarez? Esto dice el Código de Derecho Canónico en su artículo 378.1: «Insigne por la firmeza de su fe, buenas costumbres, piedad, celo por las almas, sabiduría, prudencia y virtudes humanas, y dotado de las demás cualidades que le hacen apto para ejercer el oficio. De buena fama. De al menos treinta y cinco años. Ordenado presbítero desde hace al menos cinco años. Doctor o al menos licenciado en Sagrada Escritura, Teología o Derecho Canónico por un instituto de estudios superiores aprobado por la Sede Apostólica o al menos verdaderamente experto en esas disciplinas».

#### Machismo

#### Diego 'El Cigala', al banquillo en noviembre por maltrato a su exmujer

Efe

MADRID

El cantaor Diego El Cigala será juzgado el próximo 7 de noviembre en Jerez de la Frontera (Cádiz) por delitos de maltrato y vejaciones a su mujer. El juzgado de lo Penal número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz), ha fijado esta fecha para el juicio por unos hechos por los que el cantaor fue detenido en un hotel de Madrid en junio de 2021, después de que la que entonces era su pareja le denunciara en una comisaría de Jerez de la Frontera.

En julio de 2023, la titular del juzgado de violencia sobre la mujer de Jerez propuso que El Cigala fuera juzgado por los delitos de maltrato y vejaciones continuadas a su exmujer. Se ponía fin así a unas pesquisas que se iniciaron en junio de 2021, cuando el cantaor fue detenido en un hotel de Madrid en junio de 2021, después de que su entonces pareja acudiera a una comisaría de Jerez de la Frontera, donde reside, para denunciarle por daños físicos y psicológicos.

#### Pelicot debe comparecer hoy: los forenses dicen que su estado de salud no lo impide

Leticia Fuentes

PARIS

El monstruo de Mazan, Dominique Pelicot, tendrá que comparecer hoy frente al tribunal de Aviñón, tras ser sometido de nuevo a un peritaje médico ordenado por el presidente del Tribunal. Después de una semana en la que ha ido suspendiendo su declaración por motivos de salud, los forenses determinaron ayer que «no existen contraindicaciones para su comparecencia».

De no haber contratiempos de última hora, Pelicot tendrá que verle las caras al tribunal que lo juzga por haber drogado a su mujer durante 10 años para que él y decenas de hombres desconocidos la violaran. Entre la acusación, sin embargo, hay escepticismo: a estas alturas, dicen, ya «no hay garantías» de que, esta vez sí, vaya a declarar. Aunque el procesado podría negarse a ser sacado de su celda, su abogada insiste en que «mañana estará presente».

#### Violencia machista

#### Lara Graña

VIGO

El buque oceanográfico García del Cidse construyó en Tarragona y no en Vigo por culpa de un pesquero de nombre Peret. El Instituto de Investigaciones Pesqueras, y con un diseño de Ramón Robles Zaragoza, le había echado ya el ojo a Construcciones Navales Paulino Freire para ensamblarlo; había reconstruido en sus gradas con éxito el Cornide de Saavedra tras un incendio. Pero el entonces presidente de la institución, Carles Bas -encargado de supervisar el proyecto-, supo que en Cataluña también se podían hacer barcos de acero de esas dimensiones, y le quedaba más cerca de su oficina, que estaba en Barcelona. Comprobó el buen hacer de Astilleros de Tarragona con el montaje de aquel barco de pesca, de 32 metros de eslora, para unos hermanos armadores de Blanes. Y así fue que el bueno del Peret propició que el García del Cid se hiciera lejos de las Rías Baixas, a donde ha sido virtualmente devuelto 47 años después. Enlutado. Corroído por la rabia. Atado para siempre a la desaparición de una mujer gallega, Mari Carmen Fernández, que Faro de Vigo-periódico de Prensa Ibérica, como LA PROVINCIA- ha investigado desde el primer día. Un trabajo que afloró denuncias de acoso y agresiones sexuales y una gestión duramente reprobada a cargo del todopoderoso Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Estas son diez claves del caso García del Cid.

#### ▶ María del Carmen Fernández Vázquez. El CSIC convocó, en agosto de 2018, un proceso selectivo para cubrir tres vacantes en el buque oceanográfico. Se eligió entonces a un contramaestre, de nombre Ángel; al cocinero, llamado Agustín, y una camarera. Era Carmen, nacida en Cangas do Morrazo en 1980, asentada en la vecina localidad de Bueu. Estaba casada y tenía tres hijos. Su plaza fue formalmente asignada el 4 de abril de 2019.

▶ El procedimiento penal contra otro tripulante. De ese mismo 2019, con el número ED 2019/02, es el expediente disciplinario abierto por el CSIC contra otro tripulante del mismo buque a raíz de una demanda por «agresiones sexuales» a bordo. Carmen era la presunta víctima. Fue la propia entidad pública -así lo expone su presidenta, Eloísa del Pino-, tras un aviso del capitán del barco, la que inició el proceso. El caso pasó al Juzgado de Instrucción número 2 de Marín. Pero el 1 de junio del año siguiente los abogados de ambas partes -Carmen tenía una letrada de turno de oficio de violencia de género-firmaron un acuerdo con el que la demanda por agresión sexual sería retirada. «Ambas partes consideran que se ha producido un malentendido [...] (el varón) procederá a pedir disculpas por escrito [a Carmen]

### 'García del Cid', el buque de luto y cólera

La desaparición de la tripulante Mari Carmen Fernández del barco oceanográfico del CSIC, hace un año, afloró un clima de acoso y abusos en la institución científica

comprometiéndose a no comunicarse y tratar de evitar todo contacto voluntario]». Por sentencia de la jueza de Marín Eva Ferreiro, aquel acuerdo devino en firme. El denunciado no dejó de trabajar a bordo del García del Cid.

▶ La baja psicológica. No sucedió lo mismo con Carmen, que recibió la baja médica por graves problemas psicológicos derivados de aquel proceso. Fue tratada con medicación, con severos ataques de angustia y síntomas de estrés postraumático. En el verano de 2022 se sometió a un examen psicotécnico, que la consideró apta para volver a trabajar. No para volver al buque; no para regresar al García del Cid, donde continuaba en plantilla el varón al que había denunciado.

▶ Vuelta al trabajo. Es en julio del año pasado, mismo mes en el que -siempre según el CSIC- la institución toma la decisión de que desguazará el buque de investigación, cuando Carmen vuelve a ser llamada para volver a bordo. Esta vez sí superó las pruebas mé-

dicas, pero pidió al Consejo Superior «medidas para no coincidir con esa persona», como desveló este periódico. «No contestaron», ha indicado su abogado, Diego Leis. También pidió un cambio de destino y, esta vez, desde el CSIC «le dijeron que no existía esa posibilidad». Y esto, como también demostró Faro de Vigo, es falso. La entidad pública llegó a asegurar, por escrito y al Senado, que el convenio colectivo del García del Cid no permitía la movilidad de personal. Pero el artículo 4.1 de ese acuerdo, publicado por el Butlletí

Oficial de la Província de Barcelona el 14 de junio de 2010 -tenía vigencia de dos años, no fue renovado después-, es claro: «La organización del trabajo es facultad exclusiva del CSIC, sin perjuicio de los derechos y facultades de audiencia, consulta, información y negociación». El traslado también estaba recogido en el Protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual y por razón de sexo en el CSIC, del año 2020. «Para garantizar la protección de las personas implicadas en este proceso, y previa audiencia a las mismas, la Comisión frente al acoso sexual podrá proponer motivadamente la posible movilidad de las personas afectadas, y cuantas otras medidas cautelares estime adecuadas», dice textualmente. No se adoptó ninguna. Carmen tuvo que asistir a un curso de formación sobre acoso sexual antes de subirse al oceanográfico.

▶ La desaparición. Carmen ya estaba en Barcelona el día 3 de septiembre; al día siguiente el buque partía para una campaña de hasta tres semanas en el Mediterráneo. En el despacho del buque figuraba el varón denunciado, quien final-

Pasa a la página siguiente >>

#### «No hay palabras para decribir nuestro dolor»

MCFV. Así se refiere el CSIC a Mari Carmen Fernández Vázquez, la camarera de 43 años desaparecida hace un año a bordo del *García del Cid*, tras denunciar haber sufrido una agresión sexual. Lo hace en una comunicación interna remitida ayer y en la que defiende su gestión del caso y su protocolo contra lasdenuncias de acoso sexual. «Estos días se ha cumplido un año desde que, el 10 de septiembre de 2023, el CSIC recibiese con una gran preocupación y pesar la noticia de la desaparición de nuestra compañera», dice la nota, que no lleva firma. «Un año después, MCFV sigue desaparecida y no existen palabras suficientes para describir el desconsuelo y dolor que sentimos por esta causa», añade. Destaca que el CSIC ha preferido no realizar ningún tipo de declaración pública externa a la espera de las conclusiones de la investigación policial y las resoluciones judiciales sobre un caso que reconoce «especialmente complejo». «El CSIC ha colaborado con las autoridades competentes y ha respondido a las preguntas parlamentarias que ha recibido explicando los pormenores del caso», sostiene. También se relata en el escrito que durante el proceso, MCFV y su familia recibieron apoyo psicosocial, algo que la familia niega. Asimismo, la familia asegura que no les han contactado para facilitar los trámites para dar a Carmen por oficialmente fallecida. | L. G.



El 'García del Cid', en la ría de Vigo en una imagen de archivo tras una de sus varadas periódicas. | JAVIER JAC

#### Violencia machista

<< Viene de la página anterior

mente no embarcó. Nadie ha explicado por qué. Según el capitán, y en su declaración ante la Guardia Civil, había sufrido una «indisposición». Pero coincidió con la camarera «en algún momento entre el día 3 y el día 4», de acuerdo a su abogado. Carmen era la única mujer a bordo. «Tenía miedo a recaer» si volvía al García del Cid y, singularmente, si se topaba con él. Y así pasó. En una libreta, casi a modo de diario, relató su «angustia», incluso por el supuesto mal ambiente para con ella. Sus cuatro paredes

La camarera del barco desapareció tras denunciar a un compañero por agresión sexual

> El centro científico cambió su protocolo de actuación frente a las agresiones tras investigar el caso

No habría servido de nada pedir al CSIC las grabaciones de esa noche porque no existen



eran un armazón de hierro, en el medio del mar, de solo 37,2 metros de eslora. Entre las 23.45 horas del sábado 9 de septiembre y las 7.45 horas del domingo día 10, Carmen desapareció del barco. La Guardia Civil trabajó desde el inicio con tres hipótesis: suicidio, caída accidental y homicidio. En aquel cuaderno dejó escrito, al final: «Nadie hace nada [...] Si no me encontráis, me tiré por la borda. Os quiero». Faro de Vigo fue el primer medio, en su edición del día 13, en divulgar que la mujer había denunciado por una agresión sexual a otro tripulante. El CSIC guardó silencio entonces ante las reiteradas consultas formuladas por este periódico.

▶ La investigación. El García del Cid, con 16 personas a bordo, participó durante horas en las labores de búsqueda frente a las costas de Gandía. Fue localizado a los dos días un cadáver en las costas de Valencia, pero no era Carmen. Al llegar el oceanográfico del CSIC a puerto, fue la Guardia Civil la que

se hizo cargo de las pesa solo cuatro de los tripulantes, como ha denunciado la familia, y no se tomó ninguna declaración en sede judicial, con la presencia de abogados. La institución que preside Del Pino asegura que ofreció ayuda psicológica al marido de Carmen, des-

plazado a la ciudad levantina; él lo ha negado. El 13 de noviembre la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Gandía, Amparo Tur Escrivá, decretó el sobreseimiento del caso «por no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa». La Audiencia Provincial hizo lo propio cuatro meses después. La familia reprobó que el juzgado no hubiese solicitado el visionado de las cámaras de cubierta. Aunque lo hubiese hecho, como ha podido confirmar ahora Faro de Vigo, no habría servido de nada: no hay grabaciones de esa noche.

► A desguace. El 25 de abril el García del Cid llegó al puerto de El Musel, en Gijón. No a un astillero cualquiera: DDR Vessels está especializado en desguaces y es una referencia europea en estos trabajos. Al tratarse de un buque de una institución pública, el achatarramiento debe ejecutarse tras un proceso de licitación pública. No existía entonces ese concurso y tampoco existe ahora. Oficial y formalmente, no hay ninguna razón que justifique por qué el oceanográfico está amarrado en un muelle asturiano, por el que ha de pagar una cuota. Teniendo en cuenta, además, que el García del Cid tenía pagados, para todo este año en curso, los servicios de suministro de lubricantes y víveres. Este último es un contrato (para 2023 y 2024) que incluía 66 kilos de aguacate fresco, 250 kilos de plátanos, 250 lechugas iceberg, 150 kilos de chipirones congelados, 5.880 botellas de agua mineral de litro y





AMEXO 9 Lote 1. Viveres para el B.O GARCIA DEL CID MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE Late of: 3 Espediente nº: 1011/23 Contratación de: Suministro periodico de viveres para el desarrollo de campallas en los buques oceanográficos pera el período 2023-2024 Lute 3. Viveres para el B.O GARCIA DEL CID Presupuesto base de licitación sin IVA: 119.933,14 € Órgano de Contratación: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, M.P. **AUTO DE INCOACION Y SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL** En Gandia a trece de noviembre de dos mil veintitrés I. HECHOS UNICO .- En el anterior atestadoro denuncia se comunica la comisión de ciertos hechos.

UNICO.- Atendiendo a la naturaleza y circunstancias de los hechos es procedente incoar diligencias, previas, a los efectos de registro de lo actuado y de interposición de recursos. No obstante a tenor de lo prevenido en el artículo 779, regla 1º de la L.E.Crim. y en relación con el artículo 641.1 del mismo texto legal, procede acordar el sobreseimiento de las actuaciones, por no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

quisas. Tomó declaración Primero. - Adjudicar las plazas de Contramaestre, Cocinero y Camarero, convocadas por la Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 27 de agosto de 2018, según se relaciona a continuación:

| APELLIDOS Y NOMBRE | DNI | CATEGORIA     | CÓDIGO<br>PUESTO | PROVINCIA<br>DESTINO | DESTINO   |
|--------------------|-----|---------------|------------------|----------------------|-----------|
| BALAGUÉ            |     | Contramaestre | 1631540          | Barcelona            | Barcelona |
| FORMOSO            |     | Cocinero      | 20602464         | Barcelona            | Barcelona |
| FERNÁNDEZ          |     | Camarero      | 4606466          | Barcelona            | Barcelona |

Para garantizar la protección de las personas implicadas en este proceso, y previa audiencia a las mismas, la Comisión frente al acoso sexual podrá proponer motivadamente la posible movilidad de las personas afectadas, y cuantas otras medidas cautelares estime adecuadas, con el fin de evitarles mayores

En aquellos supuestos en que fuese necesaria la coordinación con otra institución u organización, o concurran circunstancias motivadas que imposibiliten el normal desarrollo del proceso de iniciación del procedimiento se suspenderá hasta que se delimite a qué institución u organización corresponda llevar a cabo las gestiones o hasta que sea posible continuar con el desarrollo del proceso.

#### **ACUERDA**

PRIMERO: Aprobar el gasto que genera la prorroga del contrato nº 30655/23, correspondiente al SERVICIO DE SEGURO PARA BUQUES TIPO 2: (B.O Ramón Margalef, B.O Ángeles Alvariño, B.O Garcia del Cid) (LOTE 2 - LOT38/23) con destino a la Unidad de Tecnología Marina (070102), cuyo importe asciende a 424.303,00 euros sin IVA, con el siguiente desglose de centros y anualidades:

| Aplicación presupuestaria | Ejercicio   | Centro | Importe sin IVA |
|---------------------------|-------------|--------|-----------------|
| 28 463AP 22400            | 2024        | 070102 | 318.227,25€     |
| 28 463AP 22400            | 2025        | 070102 | 106.075,75€     |
| то                        | 424.303,00€ |        |                 |

Vinculación a la totalidad

Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo orgânico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente en computo anual. Artículo 4

Organización del trabajo

1. La organización del trabajo es facultad exclusiva del CSIC, sin perjuicio de los derechos y facultades de audiencia, consulta, información y negociación, sujetos a los principios de agilidad, puntualidad y suficiencia, reconocidos a los representantes de los trabajadores

2. Cuando las decisiones que la Administración adopte, en uso de su facultad de organización del trabajo, afecten a las condiciones de trabajo del personal laboral incluido en el ámbito del presente Convenio, se negociarán dichas condiciones de acuerdo con la legislación vigente en el ámbito correspondiente.

3. El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de eficacia de los servicios, basado en la óptima utilización de los recursos humanos y materiales

#### Documentación.

De arriba hacia abajo, en primer lugar, el concurso con el que el CSIC contrató comida para el buque para 2024. En segundo lugar, el auto de sobreseimiento de la causa tras la desaparición. En tercer lugar, la asignación de la plaza de Carmen para el 'García del Cid'. El cuarto documento es el protocolo antiacoso de 2020, que hubiese habilitado al CSIC a cambiarla de buque. También lo facultaba el convenio colectivo del barco, a la izquierda, sexto documento. El quinto documento, justo sobre estas líneas, es la renovación del seguro para tres oceanográficos del CSIC, entre ellos el 'García del Cid', por un año. | LP/DLP

medio o 3.500 cervezas sin alcohol. Más aún: el 12 de abril, solo quince días antes de la llegada del buque al astillero de desguaces, el Gobierno renueva su seguro -junto con el de los barcos Ramón Margalef y Ángeles Alvariño- por un año más: pagará 424.303 euros más IVA. Fuentes oficiales de la institución aseguran que decidieron desguazar el barco en julio de 2023. De modo que tanto la desaparición de la tripulante y, al menos, la renovación del contrato público para tener el buque asegurado fueron posteriores. El pasado 2 de julio, con el buque todavía en el limbo en el que sigue hoy, el CSIC anuncia el despido de toda la tripulación. Es la primera vez que se presenta un ERE para personal laboral fijo en la Administración General del Estado.

▶ #metooCSIC. El caso de Carmen aviva un clamor soterrado en redes sociales, donde mujeres embarcadas llevaban meses denunciando situaciones de acoso utilizando este hashtag. Este diario toma ese grito y empieza a voz a otras tripulantes del CSIC. «Tienes que ir donde la bióloga, que está durmiendo y no se entera». «Esa va salida como una perra, chillando por todos lados. Lo que necesita es un buen pollazo». «Tápate más, que vaya tetas tienes». «Cómo coño se hace para ligar con vosotras ahora, si no se os puede hacer nada». «Si va provocando, con esos pantalones se le marca todo». Son algunos de los testimonios recabados y pu-

> blicados. ► Al Congreso. En primavera

> de este 2024, diputada de ERC Pilar Valluguera se convierte en el altavoz del clamor en el Congreso, donde también había formulado preguntas so-

bre los casos de acoso en el CSIC el nacionalista Néstor Rego. «Reconocemos errores, pero con una clara convicción para trabajar frente a estas conductas. Las mujeres han de saber que no están solas ante el acoso», exhorta la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. El Ejecutivo siempre ha apuntado que actuó «de la forma más diligente» con el caso de Carmen. De nada sirvieron sus explicaciones y su defensa del protocolo de 2020: la Mesa del Congreso en pleno, a excepción de Vox, le forzó a mudarlo al completo, incluyendo medidas específicas para las trabajadoras de a bordo.

► Sin noticias. Este nuevo protocolo, que tiene fecha del 29 de abril, incluye la figura del Comisionado para Promover un Entorno Laboral Sano y Seguro (COMSE), dependiente de la propia Eloísa del Pino. A día de hoy, y como constatan fuentes de CC OO, no se ha nombrado a nadie todavía. Tampoco las hay de una eventual reapertura de la investigación interna (administrativa) sobre la desaparición de Carmen, aunque desde el CSIC, con fecha del 3 de abril, sí indicaron que evaluaban esta opción. La mujer es aún hoy una persona desaparecida.

#### Universidad

# La ULPGC acuerda otorgar cuatro nuevas medallas en su 35° aniversario

Distingue a 'ecca.edu', UD Las Palmas, Radio Televisión Canaria y a la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio por «su especial significación en la isla»

#### LA PROVINCIA/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), celebrado el pasado 13 de septiembre en sesión extraordinaria, aprobó la concesión de cuatro nuevas medallas de la ULPGC, en el año de celebración de su 35º aniversario. Las entidades distinguidas, por su especial relevancia y significación en la isla, también celebran sus respectivos aniversarios. Es el caso de ecca.edu, que cumple 60 años de vida en este nuevo curso académico; la Unión Deportiva Las Palmas, en su 75 Aniversario: Radio Televisión Canaria, que alcanza sus 25 años de emisión; y la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, que también conmemora este año su 75 aniversario. «Hemos querido unirnos a la celebración del aniversario de distintas instituciones muy vinculadas a nuestra Universidad y a nuestro entorno», destacó el rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem.

'Ecca.edu'. Con motivo de su 60 aniversario, la ULPGC distingue a ecca.edu por su continua labor para fomentar la alfabetización y la formación de la sociedad. La evolución de ecca.edu ha supuesto una contribución esencial al panorama educativo de Gran Canaria y de todo el Archipiélago, poniendo en marcha un modelo innovador que salvó las distancias y limitaciones de muchas personas en esta región. El vínculo entre Ecca y la ULPGC se remonta a varias décadas. Han colaborado en la realización de prácticas para el alumnado de los másteres de Formación del Profesorado o del Español y su Cultura, en el desarrollo de Trabajos de Fin de Grado (TFG), u ofertando el catálogo formativo de Ecca en la plataforma de formación permanente de la ULPGC, entre otros. De igual forma, la ULPGC y ecca.edu han trabajado de forma conjunta en diferentes proyectos europeos que abarcan materias tan diversas como el ámbito rural, la inserción laboral de personas migrantes, la prevención de riesgos en el ámbito marino o la conservación de los ecosistemas marinos de la Macaronesia.

#### ▶ Unión Deportiva Las Palmas.

La ULPGC quiere reconocer a la Unión Deportiva Las Palmas, en su 75º aniversario, por su aportación a la sociedad grancanaria y su colaboración con esta institución académica. La UD Las Palmas ha entendido de forma extensa su función y compromiso social, desarrollando iniciativas a través de



De izq. a dcha: García, Tristán, Márquez, Serra, Rubio Royo, Mauricio y Cacereño, en el 35ª aniversario de la ULPGC. | J. PÉREZ CURBELO

#### Acto de apertura del curso

Las cuatro nuevas medallas de la ULPGC aprobadas en el último Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas, serán concedidas durante el acto de apertura del curso académico 2024-2025 de la ULPGC, junto a las medallas a la Escuela Luján Pérez, aprobada en el Consejo de Gobierno, el pasado 9 de julio 2024; y a la Medalla al catedrático Juan Ortega Saavedra, aprobada en Consejo de Gobierno del 27 de enero de 2022 y a propuesta del Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (Iusiani). La Medalla de la ULPGC a la Fundación Universitaria de Las Palmas, también aprobada en Consejo de Gobierno el 9 de julio de 2024, será entregada a la institución a final del mes de septiembre, coincidiendo con el acto de inauguración de su nueva sede institucional. | LP/DLP

su fundación, como el fútbol base y la promoción de la práctica deportiva, actuando en ámbitos que van de la protección de la infancia a la inclusión social o los eSports. Especial relevancia tienen programas como DiSAFÍO, para promover la inclusión de personas con discapacidad intelectual a través del deporte, o la UD Las Palmas D, cuyo objetivo es la integración de menores en riesgo de exclusión social. En este sentido, la ULPGC y la Fundación UDLP mantienen un convenio de colaboración gracias al cual se han comprometido a la puesta en marcha de las becas Di-SAFÍO a los mejores expedientes académicos en los Grados de Educación, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y Trabajo Social.

▶ RTVC. Radio Televisión Canaria ha demostrado ser, a lo largo de sus 25 años de emisión, un vehículo de cohesión y articulación social y cultural del Archipiélago, mediante una programación imparcial, de calidad y distintiva, además de ofrecer un servicio a la sociedad para la información, la educación y el entretenimiento. En este aspecto, RTVC ha sido, y es, un vehículo imprescindible para la difusión de la actividad y la divulgación de los resultados de investigación y de la oferta formativa y académica de las universidades públicas canarias. De este modo, la ULPGC cuenta con un aliado tanto en la emisión de noticias y reportajes como en la cobertura de los principales actos académicos que tienen lugar a lo largo del año. Valga como ejemplo su presencia en los actos del 35º aniversario de la ULPGC este año 2024, o en eventos tan relevantes como la Apertura del Curso Académico o la Investidura de Nuevos Doctores. La Medalla de la ULPGC a la RTVC quiere distinguir especialmente la labor del conjunto de profesionales trabajan cada

día por la sociedad canaria y por dar cobertura a la actividad científica y docente que se genera en este Archipiélago, mostrando, así, el reconocimiento de toda la comunidad universitaria.

#### ► Coros y Danzas de Ingenio.

Desde sus inicios en 1949, la labor de la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio ha sido fundamental en el rescate, conservación y difusión de un patrimonio etnográfico tan frágil como es el folclore local. Paralela a esta actividad ingente, desarrolla también la Escuela de Artesanía, de Música Tradicional y las Escuelas Infantiles, como forma de perpetuar su legado. Coros y Danzas ha demostrado siempre la vocación de trascender las fronteras de la Isla, organizando cada año desde 1996 con éxito y reconocimiento un Festival Internacional de Folclore y Muestra Solidaria de los Pueblos, dentro del cual se incorpora el Campus de Etnografía y Folclore de la ULPGC. Así, esta Universidad se implica en la investigación y divulgación del patrimonio etnográfico y folclórico, ampliando las posibilidades de enriquecimiento cultural no sólo de su comunidad sino de todas las personas interesadas en esta parte de nuestra herencia. Con la concesión de la Medalla, la ULPGC se propone brindar un reconocimiento a esta Asociación, en la confianza de que este gesto suponga tanto un homenaje como un nuevo impulso a su trabajo y a su esfuerzo por mantener vivas las tradiciones que dan forma a la identidad canaria.

#### La Universidad del Atlántico Medio contará con una Facultad de Educación

El Gobierno aprueba la oferta privada al tiempo que ensalza su apuesta por la enseñanza pública

#### Efe

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Consejo de Gobierno de Canarias dio ayer su visto bueno a la creación de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad del Atlántico Medio (UNAM), de propiedad privada. De este acuerdo da cuenta el ejecutivo canario en un comunicado en el que la Consejería de Universidades hace hincapié en el «refuerzo» de su «compromiso» con la ampliación de la oferta de la educación universitaria pública.

Todo ello días después de que el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, advirtiera en el acto de apertura del curso 2024-2025 de que la proliferación de centros académicos privados puede generar «situaciones indeseables» y comprometer la equidad y la igualdad de oportunidades. Especialmente, en titulaciones vinculadas a ciencias de la salud y a educación.

El Ejecutivo canario recalca en su comunicado, que la nueva facultad de la UNAM viene acompañada de una memoria justificativa en la que se incide en el crecimiento en la demanda de titulaciones relacionadas con la educación en dicho centro. En particular, se ha observado «un incremento significativo» en la matriculación en los grados de Maestro en Educación Infantil y Educación Primaria, así como en los programas de máster orientados a la formación del profesorado y la educación bilingüe.

La Consejería de Universidades hace hincapié en que esta nueva facultad «no supondrá un coste adicional para la administración autonómica», ya que el centro privado «asumirá los gastos necesarios para su funcionamiento». Y a continuación subraya el «refuerzo» del «compromiso» del Gobierno de Canarias con la ampliación de la educación universitaria pública, pues se está trabajando «para reforzar y diversificar» la oferta de la ULL y la ULPGC. Todo ello para asegurar a los estudiantes de las islas tengan acceso a «una formación académica de calidad, adaptada a las demandas del mercado laboral», y que las universidades públicas «sean cada vez más competitivas, con precios que se sitúan entre los más bajos, solo por detrás de Galicia».

#### Música

### Una zarzuela sin chulapas y con dificultades para obtener financiación

'La verbena de La Paloma', de los directores Rafael Sánchez-Araña y José Luis Gago, descorcha la temporada del género chico el próximo 21 de septiembre

#### Daniela Marrero

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Si hubo un asunto que monopolizó el tema de conversación de la presentación de la 32º Temporada de Zarzuela de Canarias, ese fue el referente a la financiación del proyecto. Para ejecutar un programa de calidad se necesita un presupuesto mínimo de 250.000 euros, según estimaciones de la presidenta de Amigos Canarios de la Zarzuela, Argelia Camino. Cifra que está todavía por alcanzar en la presente edición debido a unas dificultades de financiación que impiden determinar con exactitud la cifra presupuestaria.

Camino estima que el actual presupuesto esté en una horquilla de entre «200.000 y 275.000 euros», a lo que debe sumarse aún la aportación del Gobierno de Canarias, a expensas de la elaboración de los próximos presupuestos por parte de las administraciones públicas.

La presidenta de la asociación quiso poner en valor el bajo precio de la localidad para disfrutar de la zarzuela, un género lírico que fue declarado a principios de este año como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. «Debido a las ayudas que esta asociación sin ánimo de lucro recibe, nuestras butacas oscilan entre 30 y 45, las más caras. En el resto de España,

la localidad cuesta 160 euros».

La verbena de La Paloma a cargo de Rafael Sánchez-Araña, y José Luis Gago en la dirección musical y escénica, descorcha la programación el próximo 21 de septiembre. A la pieza, que se celebrará en el Teatro Pérez Galdós, le seguirá Antología de la Zarzuela, en el Teatro Cuyás, y la gala lírica Al compás de Zarzuela, en el Auditorio Alfredo Kraus. Estas son las tres obras significativas que forman parte de la 32º Temporada de Zarzuela de Canarias, que serán representadas en los tres espacios escénicos más emblemáticos de la capital de Gran Canaria.

#### Eliminar el folclorismo

«Mi cometido como director de escena ha sido quitar el folclorismo típico de parpusas y de chulapas, creando un Madrid más real y de pueblo», expresó el responsable de La verbena de la paloma, José Luis Gago. Destacó también el estilo v la sobriedad de los decorados diseñados por el escenógrafo canario Carlos Santos. Don Tomás Bretón, «un hombre de ópera» y principal personaje renovado para esta temporada se reinterpreta en este sainete que escenifica la fiesta popular madrileña del 15 de agosto.

Al frente del personaje de la cantaora estará Cristina Soler, una folclórica flamenca en lugar de una mezzosoprano, como es habitual. Reajustes para darle

#### **Programa** 2024

- 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE La verbena de la Paloma En la sala Principal del Teatro Pérez Galdós con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas.
- 11 DE OCTUBRE Antología de la Zarzuela En el Teatro Cuyás con el acompañamiento de la Banda Sinfó-

nica Municipal de Las Palmas.

 20 DE OCTUBRE Al compás de Zarzuela A las 19.00 horas en el Auditorio Alfredo Kraus y con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

una vuelta de tuerca a una pieza tradicional, y en la que participa la Orquesta sinfónica de Las Palmas. «Vamos a entender un par de cosas más de este entramado que es La verbena de la paloma», afirmó Gago.

El elenco, con voces reconocidas en el Archipiélago, como son Ruth Terán, Fernando Campero, Leonor Bonilla, Sandra Ferrández, Airam Hernández y Javier Franco, se unen a otros talentos galardonados en Canarias como María Hernández, Blanca Valido o Ga-

briel Álvarez; así como multifacéticos artistas, como Alberto Aliaga y Alicia Ramos. A ellos se unen más de una treintena de cantantes con diferentes registros, el Coro de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el Ballet de Gran Canaria Flamenco Estudio, dirigido por Amanda de Paula. A ellos se unen más de una treintena de cantantes con diferentes registros, el Coro de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el Ballet de Gran Canaria Flamenco Estudio, dirigido por Amanda de Paula.

El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez y la subdelegada del Gobierno de Canarias, María Teresa Mayans. Junto a ellos, el vicepresidente de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Pedro Justo Brito; el gerente del Teatro Cuyas, Manuel Pineda; el director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Tilman Kuttenkeuler; el director de escena de la Verbena de la Paloma, José Luis Gago; el presidente de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, Rubén Sánchez-Araña, y la presidenta de Amigos Canarios de la Zarzuela, Argelia Camino, explicaron los detalles de la presente edición, en una mañana con la figura del exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Adrián Santana, ausente tras el anuncio de su dimisión.

#### Mousikê arranca el curso con tres clases magistrales del pianista David Sancho Mangas

Las citas musicales tendrán lugar los días 26, 27 y 28 de septiembre en Gran Canaria y Tenerife

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Mousikê arranca el nuevo curso escolar con el pianista, compositor y productor David Sancho Mangas. Un poliédrico artista que ha pasado de ser pianista clásico a experimentar con el jazz, hip hop o R&B.

Tal es así, que Sancho Mangas visualiza la música «como una experiencia holística donde todo conocimiento es bueno y válido. Música clásica, jazz, flamenco, hip hop, folclore, rock, pop suman muchos más elementos en común de lo que parece».

Una visión de la que dará buena cuenta en sus tres clases magistrales que tendrán lugar los días 26, 27 y 28 de septiembre en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, el Auditorio San Isidro SIEC de Granadilla de Abona de Tenerife y en el exconvento de Santo Domingo de La Laguna, respectivamente.

#### El autor

Nacido en Madrid en 1987, cuenta en su haber con galardones tales como Hazen intercentros (2003), Hazen Comunidad de Madrid (2004) v el Leidse jazz award (2011). En el ámbito clásico, ha grabado las 15 invenciones a dos voces de Johann Sebastian Bach, participado con el Moisés Sánchez Ensemble en la interpretación de La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky en los ciclos Arte Sacro de los Teatros del Canal en Madrid. Con la misma formación, ha grabado el disco Unbalanced, nominado Grammy latino al 'Mejor disco instrumental' en 2019.

También es miembro de las bandas Eme Eme Project, liderada por Marta Mansilla, además de crear su álbum Sanchema. De otra parte, es colaborador habitual de Jorge Pardo, Rosario La Tremendita, Noa Lur, María Toro, Antonio Lizana, Shariff & Mxrgxn, Moisés P. Sánchez, Henry Cole, Cristina Mora, Ariel Brínguez, Leo Minax, Trinidad Jiménez, Alondra Bentley, Reiner Elizaldre, Jesús Caparrós, Pablo Martín Caminero, Chema Vílchez, Marina Lledo , Ernesto Aurignac, Munir Hossn, Michael Olivera, Albert Vila, entre otros.

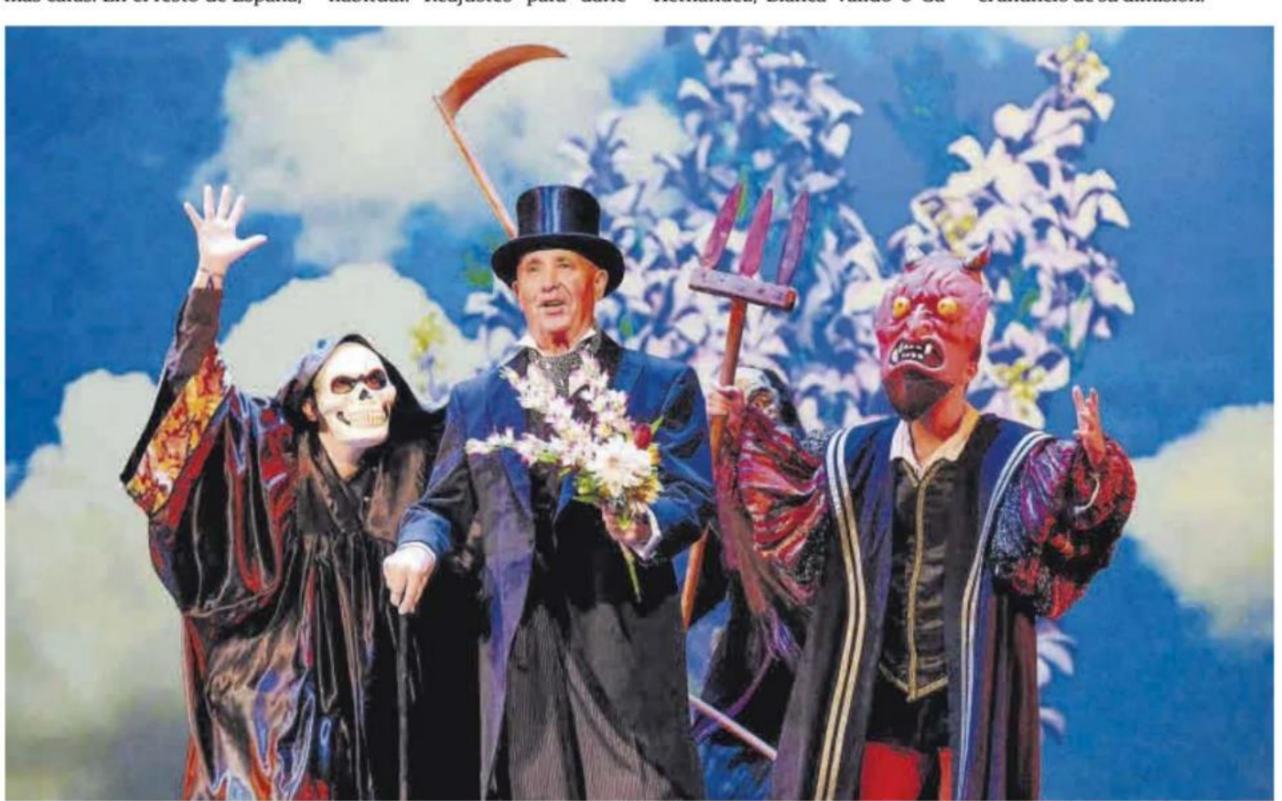

Ensayo de la zarzuela 'Doña Francisquita', en la 30º Temporada de Zarzuela de Canarias. José CARLOS GUERRA

#### Literatura

### Angel Sánchez de la Cruz gana el Premio de Novela de Misterio e Intriga de la capital

El autor es el primer escritor canario que se alza con el galardón en sus cinco años de historia

#### LA PROVINCIA / DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El V Premio Internacional de Novela de Misterio e Intriga de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha sido para la novela El secreto de la medusa, obra del escritor grancanario Ángel Sánchez de la Cruz, que se convierte en el primer autor canario en recibir este galardón en sus cinco años de historia. Nacido en la capital grancanaria, Sánchez de la Cruz ha logrado el favor de un jurado que ha destacado «el talentoso despliegue narrativo» de una novela que «hace de Las Palmas de Gran Canaria un territorio ideal para la ficción».

Tras la valoración de las 154 novelas presentadas al quinto certamen, llegadas desde de diferentes puntos de España y de Argentina, Cuba, México y Uruguay, y en especial de las cuatro que accedieron a la fase final, el jurado integrado por los escritores Juan Carlos Chirinos, en calidad de presidente del mismo, Tina Suárez Rojas y Santiago Gil, además de la editora Guadalupe Martín, decidió conceder el premio por unanimidad a El secreto de la medusa, firmado, según la plica correspondiente, por Ángel Sánchez de la Cruz.

Las personas encargadas de fallar el premio destacaron el talento del despliegue narrativo de la novela «al trenzar una espléndida intriga en la que se mezclan el antisemitismo, la corrupción y los atavismos de los terratenientes locales», a lo que añaden que convierte a Las Palmas de Gran Canaria en un «territorio ideal para la ficción».

#### Ingeniero de la ULPGC

Ángel Sánchez de la Cruz (Las Palmas de Gran Canaria, 1965) es Ingeniero Informático y trabaja desde 1988 en el Servicio de Informática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Desde su infancia mostró gran afición a la lectura, especialmente en los géneros de terror, ciencia ficción y literatura detectivesca. En su adolescencia y primera juventud escribió algunas decenas de relatos cortos, pero no había vuelto a retomar la escritura hasta 2019, año en el que participó en la X convocatoria del Premio Relato corto sobre Vida Universitaria, promovido por la Biblioteca Universitaria de la ULPGC. En esta ocasión, obtuvo el primer accésit con el relato titulado Enlaces.

En El secreto de la medusa, Sánchez de la Cruz ha querido



El escritor Ángel Sánchez de la Cruz. LP/DLP

vivido toda su vida, fuera un personaje más de la trama. «Quería hacer una historia en la que Las Palmas de Gran Canaria fuera protagonista absoluta, enmarcada en algunos temas sociales que me preocupaban», señaló al autor de esta novela que la concibió en el año 2019 pero que apartó en un cajón «por falta de tiempo» hasta que pudo retomarla en el verano de 2022.

«Cuando recibí la llamada en la que me informaban del fallo del

que su ciudad natal, en la que ha jurado no me lo podía creer. La alegría fue tremenda. No me lo esperaba», manifestó con entusiasmo el ganador, ya que se trata de la primera novela que escribe. Por lo que Sánchez de la Cruz se ha estrenado por todo lo alto, con un premio de 10.000 euros y con la publicación de la misma por Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Su «anhelo», ahora, «es seguir escribiendo historias», aseguró.

El secreto de la medusa gira en torno a un crimen. Cuando en la costa cercana a la playa del Confital aparece el cadáver de un joven judío, Leonardo Beltrán, profesor universitario y detective ocasional, recibe el encargo de la comunidad hebraica de Canarias para esclarecer si se trata de un acto de antisemitismo. Con la ayuda de su ahijada, Vicky, irá tirando de varios hilos para lograr esclarecer qué ha motivado esta muerte y quién puede estar tras ella.

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con la inmigración v la masificación turística como telón de fondo, se convierte en el escenario donde transcurre esta historia de engaños, lealtad, desamor, corrupción y chantaje.

Al jurado le conmovió «el talentoso despliegue narrativo» de la obra 'El secreto de la medusa'

El Premio Internacional de Novela de Misterio e Intriga de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es una iniciativa impulsada por el área de Cultura del Ayuntamiento capitalino, a través de las Bibliotecas Públicas Municipales, que nació en el año 2020 al cumplirse el 130 aniversario del nacimiento de Agatha Christie y, en sus cinco ediciones, ha recibido centenares de originales.

El próximo mes de marzo de 2025 se presentará la novela ganadora que llegará a las estanterías de bibliotecas y librerías al igual que sus predecesoras; El decapitado de Harrogate, de Ximo Llorens y Jordi Peidro (2020), Biografía de tu ausencia de Luis Jesús Esteban (2021), El crimen del siglo de Francisco López Serrano (2022) y El informante de Juan Muñoz González (2023).

#### Cine

#### Secun de la Rosa y Yaneli Hernández conducen la gala del FIC Gáldar 2024

Los talleres corren a cargo de Mario Hernández, Joan Plazaola, Pilar Castro y Romina Vives

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La gala de clausura del Festival Internacional de Cine de Gáldar 2024, el próximo 19 de octubre en el Centro Cultural Guaires, cuenta con los actores Secun de la Rosa y Yaneli Hernández como presentadores, algo que garantiza una velada cargada de humor. Junto a ellos también presentará la periodista María Mendoza, de Televisión Canaria, que además conectará desde la alfombra roja junto al periodista Adrián Cruz, de Televisión Española en Canarias.

Secun De la Rosa posee una larguísima travectoria en cine y tea-

tro que ha sabido compaginar con su gran pasión como dramaturgo. Ha trabajado a las órdenes de grandes cineastas como Álex De la Iglesia, Miguel Bardem, Félix Sabroso, o José Luis Cuerda y directores internacionales como Michael Radford o Will Keen. Entre sus interpretaciones, algunas tan recordadas como Días de fútbol, El otro lado de la cama o La llamada o en series como Ministerio del tiempo, Aida o 30 monedas.

Actriz y presentadora, Yaneli Hernández desarrolla su carrera como actriz a caballo entre el teatro, bajo la dirección de directores como Dunia Ayaso, Israel Reyes o Nacho Cabrera y la televisión, con



Secun de la Rosa. LP/DLP

18 años formando parte del elenco fijo de En Clave de Jay su presencia en programas como Mira cómo va, Vamos por partes o Ríete Tú. Su filmografía incluye títulos como Oscar, una pasión surrealista de Lucas Fernández, Que parezca un accidente de Gerardo Herrero o La piel del volcán de Armando Ravelo.

En esta edición el FIC Gáldar cuenta además con ponentes de

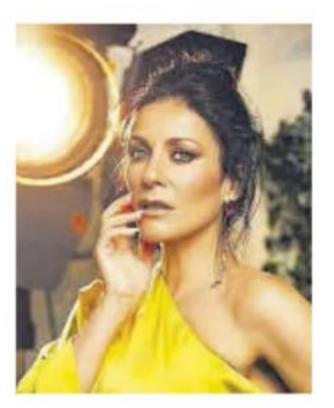

Yaneli Hernández. LP/DLP

primer nivel para sus talleres. Los reconocidos actores Joan Plazaola y Pilar Castro, el cineasta y dramaturgo Mario Hernández y la consolidada actriz canaria Romina Vives serán los encargados de aportar su experiencia y conocimientos a intérpretes, guionistas, directores y creadores.

Claves para el oficio de la expresión es el taller que impartirá la ac-

triz Pilar Castro. Parte de la base de que la expresión es sanadora y la escucha es el principal motor para actuar. La libertad creativa y las características únicas de cada persona serán las que determinen la peculiaridad del actor.

Jon Plazaola y Mario Hernández serán los encargados de conducir el curso Comedia, del guion a la risa, dirigido a intérpretes, guionistas y directores interesados en el proceso de creación de la comedia, desde la idea original y la escritura a la puesta en escena, el ritmo y la interpretación.

La actriz canaria Romina Vives dirige el Taller de impro para la creación de cortos. El taller se enfoca en que los participantes aprendan a generar ideas y diálogos de manera espontánea, lo que les permitirá desarrollar una mentalidad abierta y flexible para explorar cómo la improvisación puede enriquecer el proceso creativo en la elaboración de cortometrajes y películas, a través de ejercicios dinámicos y participativos.

#### Televisión

#### Juan Manuel Freire

Los aficionados a los premios han estado de enhorabuena. Solo ocho meses después de la ceremonia de los Emmy de, en principio, 2023, que acabó siendo pospuesta por las huelgas de actores y guionistas, en la madrugada del domingo al lunes pudimos ver una segunda gala de los premios de la Academia de la Televisión estadounidense, la correspondiente a este 2024.

La sensación de déjà vu vino subrayada, en principio, por los buenos resultados, una vez más, de The Bear en el apartado de comedia (aunque hablemos de una serie sin mucho gag y que más bien combina ataques de ansiedad con tranquila melancolía): entre los primeros Emmys entregados estuvieron los segundos que reciben Jeremy Allen White y Ebon Moss-Bachrach por sus papeles de, respectivamente, el atribulado chef Carmy y el primo Richie, y el primero que ha recibido Liza Colón-Zayas por la sous chef Tina.

El creador de la serie, Christopher Storer, estaba libre de covid y pudo subir al escenario del Peacock Theater de Los Ángeles para recoger el premio a mejor dirección. Pero ese sexto Emmy para la actriz Jean Smart y, sobre todo, el premio a mejor guion hicieron presagiar que Hacks podía ganar a comedia del año, lo que finalmente consiguió.

Acabada Succession y su reinado, la aventura épica Shōgun, nueva visión de la novela de James Clavell ya adaptada con éxito a televisión en 1980, pudo imponerse en el apartado dramático y sumar cuatro premios a los diecisiete obtenidos en la gala de los Emmy creativos del domingo, día 8, que ya habían convertido su primera temporada en la emisión televisiva con más Emmy de la historia. El de guion se lo arrebató la magnífica serie de espías Slow horses, uno de los títulos estrella de Apple TV+, pero suyos fueron los de mejor serie dramática, actor protagonista (Hiroyuki Sanada), actriz protagonista (Anna Sawai) y dirección (para Frederick E.O. Toye, que dio las gracias a David Lean, Alfred Hitchcock, Akira Kurosawa y Robert Wise).

Por otro lado, Mi reno de peluche certificó su categoría de fenómeno cultural con cuatro nuevos Emmy (ya obtuvo dos el anterior domingo), tres de ellos entregados a un Richard Gadd ataviado con falda escocesa: mejor serie limitada, mejor actor protagonista y mejor guion; el de mejor actriz secundaria fue a parar a la veterana Jessica Gunning por su papel revelación, el de la acosadora Martha. La mejor actriz protagonista de miniserie acabó siendo. sin gran sorpresa, la Jodie Foster de True detective: Noche polar: a los Emmy les encanta premiar a estrellas de cine.

Los Emmy obviaron las tibias críticas recibidas por The Crown en su temporada final y supieron

### 'Shōgun', 'Hacks' y 'Mi reno de peluche' triunfan en los Emmy

Que 'The Bear' no ganara el premio a mejor comedia no fue el único giro de guion: hubo sorpresas con 'Fargo' o 'Slow horses'



Los actores de Shogun Anna Sawai y Hiroyuki Sanada, premiados en los Emmy. | EFE

reconocer la majestuosidad y emotiva resignación de Elizabeth Debicki en su papel de Diana de Gales: mejor actriz secundaria. Y se podía esperar que los Emmy de mejor serie limitada se concentraran en Mi reno de peluche, pero el más conocido como guionista Steven Zaillian se llevó el premio a mejor dirección por su impresionante trabajo en Ripley, ejemplo de cómo no existen historias demasiado revisitadas; solo hace falta una mirada singular para refrescarlas.

Pero aún más sorprendente fue el Emmy a mejor actor secundario de serie limitada. Ni Robert Downey Jr. por sus múltiples personajes en El simpatizante -habría sido el primer actor masculino en ganar un Oscar y un Emmy en el mismo año- ni Jonathan Bailey por su aplaudida labor en Compañeros de ruta como el activista gay Tim Laughlin: el premio fue a parar finalmente, además de merecidamente, a Lamorne Morris por su papel del policía estatal Witt Farr en la quinta temporada de Fargo.

#### Los mejores discursos

En uno de los apuntes políticos de la noche, Liza Colón-Zayas animó a todas las latinas que la estaban viendo a «seguir creyendo y votar; votad por vuestros derechos».

(Diego Luna y Gael García Bernal también hicieron un gesto político al decidirse a presentar el Emmy a mejor dirección de miniserie en español: «Un saludo a los cincuenta millones de personas que hablan español en este país»). El productor Greg Berlanti hizo correr ríos de lágrimas con su emotivo discurso al recoger el Governors Award en reconocimiento, en parte, a su contribución a la representación LGTBIQ+ en televisión.

También memorable estuvo Jean Smart, con intenciones más irónicas, al afirmar que no se le presta suficiente atención; eso cuando no existe nadie que no la

adore y mientras recogía su tercer Emmy por Hacks. También divertido fue el saludo del guionista británico Will Smith al recoger el premio por Slow horses: «A pesar de mi nombre, vengo en son de paz», aludiendo a posibles confusiones con otro Will Smith.

Haciendo honor a su conocida eficiencia, los Emmy no se alargaron más allá de las tres horas pautadas. Eugene y Dan Levy, padre e hijo y creadores de Schitt's Creek -serie que sorprendió a propios y extraños quedándose todos los Emmy de comedia más importantes en la edición de 2020-, no defraudaron como presentadores. «Mi papel más satisfactorio como padre ha sido el de ser tu padre...», dijo Eugene a Dan, antes de completar la frase con: «...en Schitt's Creek, que me sirvió para ganar mi primer Emmy como actor». La familia al completo (es decir, más Catherine O'Hara y Annie Murphy) se reunió antes del anuncio del Emmy a mejor comedia para Hacks.

'Shōgun' se impuso en el apartado dramático y logró sumar cuatro premios

> Lamorne Morris da la sorpresa y recibe el galardón a mejor actor secundario por la serie 'Fargo'

Los Levy se repartieron los golpes cómicos con la mayoría de presentadores de premios, entre ellos el siempre extraño y genial trío formado por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez; una Kathy Bates que afirmó, en una introducción dedicada a los villanos, que «mi American horror story fue olvidarme de dar las gracias a Ryan Murphy después de ganar mi Emmy [por su papel en AHS: Coven]», o el equipo de grandes de Saturday night live (Maya Rudolph, Kristen Wiig, Bowen Yang y Seth Meyers) que trató de animar a su jefe o exjefe Lorne Michaels por haber perdido ochenta y cinco Emmys a lo largo de su carrera. Nota al pie: también ha ganado veintiuno.

La nota amarga la puso, como cada año, el segmento In memoriam, oportunidad para recordar a los muchos talentos que hemos perdido en los últimos ocho meses, de Piper Laurie a Gena Rowlands, de Richard Lewis a Donald Sutherland. Por supuesto, alguien brillante debía quedarse en el tintero: ¿cómo se les ocurrió olvidarse de Shelley Duvall, actriz de extensa carrera televisiva y creadora y presentadora de queridas series para niños en los ochenta? Una verdadera amargura.

#### Vanidades

# Ángela Dobrowolski, condenada a cuatro años y seis meses de prisión

El tribunal sostiene que la exmujer de Mainat tuvo «el ánimo de matar» a su todavía marido, pero se arrepintió y llamó a los servicios de emergencia

J. G. Albalat

La Audiencia de Barcelona ha condenado este lunes a cuatro años y seis meses de prisión a Ángela Dobrowolski por lesiones agravadas a su exmarido, el productor audiovisual y excomponente de La Trinca Josep Maria Mainat, inyectándole insulina. La sentencia, sin embargo, sí reconoce que tuvo «el ánimo de matarlo».

El fiscal y la abogada del fundador de Gestmusic, Olga Tubau, habían reclamado para la mujer 13 años de cárcel por intento de asesinato, pero el tribunal de la Sección 20, que lo declara probado, desestima condenarla por este delito porque la mujer se arrepintió y llamó a los servicios de emergencia. «Estoy contento de que se reconozca que el intento de asesinato existió. Sobre la condena de cuatro años y medio, y no de 13 años, no estoy ni contento ni descontento», ha asegurado Mainat tras conocer el fallo.

En principio, se inclina por no presentar recurso.

#### Junio de 2023

No es la primera vez que Dobrowolski comparece ante la justicia acusada por las disputas con su exmarido, pero este proceso es el más grave al que se enfrentaba. El caso se remonta a la madrugada del 23 de junio de 2020, cuando Mainat entró en coma y estuvo a punto de morir. La relación con el productor audiovisual se había desgastado y, a principios de aquel año, la pareja entró en una profun-



Ángela Dobrowolski (derecha) durante el juicio. | EUROPA PRESS

da crisis matrimonial. Ella había abandonado el domicilio conyugal en Barcelona, sin bien continuó acudiendo a la vivienda, sobre todo para mantener el contacto con los dos hijos que tenían en común.

La sentencia expone que alrededor de mayo de 2020, Mainat, que es diabético, comunicó a su todavía esposa su intención de divorciarse. Ese mismo mes, con el fin de averiguar la concretas pretensiones y detalles de la demanda de divorcio, la acusada accedió al ordenador del productor aprovechando que estaba abierto y, «sin su consentimiento ni conocimiento», entró en su correo electrónico: examinó los e-mails intercambiados por Mainat con sus abogados y se los envío a su propia cuenta.

De este modo, la procesada «tuvo conocimiento de los pormenores de la demanda de divorcio que se estaba preparando, así como también de las disposiciones testamentarias», incide el tribunal. Concretamente, se enteró de que en caso de que si su marido fallecía una vez iniciado el proceso de divorcio, ella quedaría excluida del testamento, «dejando de heredar un importante patrimonial». Por estos hechos, el músico emitió su perdón y las acusaciones retiraron los cargos por revelación de secretos.

En la tarde del día 22 de junio de 2022 estaba Dobrowolski en el domicilio familiar y se «brindó» a suministrar al productor dos inyecciones prescritas por el tratamiento antiedad que seguía.

#### Alba Flores protagoniza 'Flores para Antonio', una película dedicada a su padre

La actriz se adentra en los recuerdos de su progenitor, autor de himnos como 'No dudaría'

Efe

MADRID

La actriz Alba Flores protagoniza y produce Flores para Antonio, una película en la que se adentra en los recuerdos, la vida y la obra de su padre, Antonio, figura de la música española y autor de himnos como No dudaría o Juan el golosina. «Esta película empezó siendo una ofrenda de amor a Antonio Flores y a su público. Lo que no sabía es cuánto necesitábamos algunas personas del entorno de mi padre algo así. Es una película que estamos haciendo a flor de piel para un artista que también creaba a flor de piel».

Este largometraje documental original de Movistar Plus+, que está escrita y dirigida por Isaki Lacuesta (Segundo premio, Un año, una noche) y Elena Molina (Remember my name), es un viaje por la memoria del cantante de temas como Arriba los corazones (1994) o Siete vidas (1994).

#### Materiales inéditos

Para esta producción el director ha contado con materiales inéditos, entre ellos, vídeos caseros, fotos, grabaciones, dibujos, imágenes de archivo y su propia música para entender, en su totalidad, la figura y la importancia que tuvo Antonio Flores.

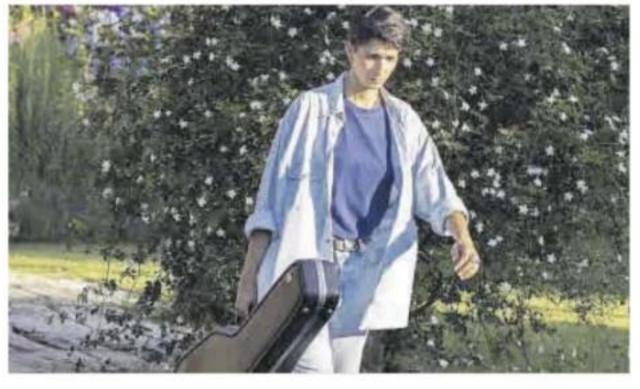

La actriz Alba Flores. | EFE

En la película, Alba Flores se adentra en un emocional viaje al explorar las cajas de recuerdos de su padre, escuchar sus cintas de ensayos, aprender sus canciones y participar en el primer concierto en su honor. Todo mientras comprende quién fue su padre y descubre historias aún sin contar junto a su madre, Ana Villa, y sus tías, Lolita y Rosario Flores.

Con este proyecto, Movistar Plus+ sigue apostando por la línea editorial de la no ficción, con productos originales que muestran nuestras historias desde otro punto de vista como Esta ambición desmedida, Joaquín Sabina. Sintiéndolo mucho o Bosé Renacido.

La cinta también se estrenará en salas de cine.

### ANUNCIOS POR PALABRAS

PRECIO DE CADA PALABRA

0,52 euros de Lunes a Sábado

0,54 euros

el Domingo

Mínimo 10 palabras por anuncio

#### SERVICIOS PROFESIONALES

#### **FONTANERIA**

DESATASCOS JUMBO urgencias, cañerías, desagües, domésticos, industriales, detectores, cámaras, equipo de alta presión. 928225262.

DESATASCOS LAS PAL-MAS. Fontanería. Desatascos domésticos, industriales, cámaras, detectores. Servicio permanente. 928222279.

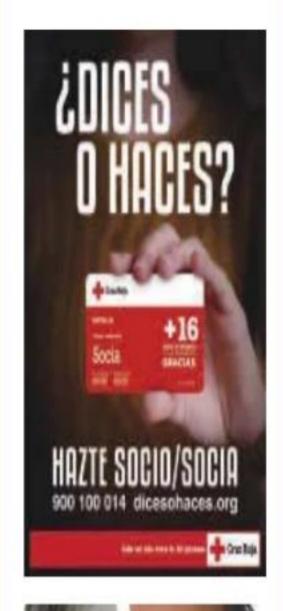



products \$100 to \$100

# La muerte de una vecina de Tasarte en la carretera deja roto al pueblo aldeano

La sobrina fue hospitalizada con politraumatismos graves • Se trata de una familia de toda la vida del lugar • El accidente se registró cerca de sus casas

Javier Bolaños

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Una octogenaria falleció a mediodía de ayer tras impactar el coche en el que viajaba contra una ladera en la carretera de bajada al pueblo de Tasarte, en La Aldea. Su sobrina sufrió traumatismos de carácter grave, siendo trasladada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. El alcalde, Víctor Hernández, reconoció ayer que el pueblo está roto por este suceso.

Día negro para el pueblo aldeano, que ha visto cómo una familia de toda la vida de la zona ha quedado marcada por el asfalto.

El accidente se registró poco después del mediodía. Y, por causas que ahora trata de aclarar la Guardia Civil, la conductora perdió el control en la calle El Canónigo y terminó chocando de frente contra la montaña, cuando regresaban a sus casas.

Según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Ceceos) 112 del Gobierno de Canarias, los bomberos liberaron a dos ocupantes del interior del habitáculo, después de sufrir el automóvil un fuerte impacto en su zona delantera.

La peor parada fue la mujer de 81 años, tía de la otra afectada, por la que el personal de emergencias no pudo hacer nada para salvar su vida. Mientras, la sobrina fue atendidas por diferentes traumatismos considerados de carácter grave, siendo trasladada en una ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, en la capital, donde quedó bajo observación de los facultativos.

El accidente tuvo lugar a poca distancia de sus vivienda.

El alcalde quiso trasladar sus condolencias a la familia, muy ligada al pueblo.



Estado en el que quedó el vehículo, tras el accidente acaecido en Tasarte, La Aldea. | LP/DLP

### Cinco heridos en un accidente de circulación entre tres vehículos

El suceso ocurrió en la carretera de Puerto del Rosario \* Los afectados fueron evacuados al Hospital de Fuerteventura

LP / DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de ayer en la carretera de Puerto del Rosario (FV-1) ha dejado un saldo de cinco personas heridas de carácter leve. El incidente, que tuvo lugar a las 9.49 horas, involucró a tres vehículos y generó la movilización de los servicios de emergencia en la zona.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Ceceos) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando sobre una colisión entre tres vehículos en la FV-1. En respuesta, activó de inmediato los recursos necesarios para atender la emergencia, incluyendo dos ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y unidades de la Guardia Civil. Entre los heridos se encuentran tres mujeres jóvenes, de 22, 20 y 24 años, y un hombre de 40 años, todos con traumatismos de carácter leve o dolor abdominal. Además, una mujer de 57 años sufrió heridas en la mano derecha.

Todos los afectados fueron trasladados al Hospital General de Fuerteventura Virgen de La Peña, para hacerles un seguimiento.

#### Detenidas tres personas por extorsionar a un hombre con fotos íntimas en Palencia

Efe

PALENCIA

Dos mujeres, hermanas entre sí, y un hombre, pareja de una de ellas, han sido detenidos en Palencia por la Policía Nacional como presuntos autores de un delito de extorsión y de amenazas contra una persona a la que desde el pasado agosto, en diferentes pagos, habían obligado a desembolsar unos 31.000 euros.

Amenazaron a la víctima, que hace un año y medio había mantenido relaciones con una de las hermanas, con causarle daños físicos sobre su persona y materiales sobre su negocio, además de con publicar fotos íntimas, han informado este lunes fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.

El hombre supuestamente extorsionado, según las mismas fuentes, desconocía que ambas eran hermanas. Con una de ellas intimó hace más de un año y sostenía una amistad con la otra, a la que conoció este pasado junio. Al principio de sus relaciones con las dos se ofrecía a entregarles dinero de forma voluntaria tras ser informado por ellas de que atravesaban dificultades económicas.

Las supuestas extorsiones comenzaronen agosto y continuaron a principios de este septiembre con sucesivas entregas a las dos mujeres y a un hombre, pareja de una de estas, tras ser amenazado con daños contra su integridad física, con destrozos en el negocio y con publicar fotos íntimas.

Los tres han sido puestos en libertad condicional. En el caso del hombre, también respondió por otro presunto delito de extorsión a un joven con una discapacidad del 39%.

### La Policía atrapa en Madrid a uno de los fugitivos más buscados de Europa

El individuo está condenado a 29 años por narcotráfico en Bélgica El albanés Fejzulla lideraba una banda dedicada al cannabis

Efe

MADRID

La Policía Nacional española ha detenido en Madrid a uno de los diez fugitivos más buscados de Europa, uno de los líderes de una organización criminal albano-kosovar que está condenado a más de 29 años de prisión en Bélgica por narcotráfico.

Se trata de Haredin Fejzulla, un albanés de 59 años acusado de liderar una banda asentada en Bélgica y dedicada al cultivo y tráfico de cannabis, negocio ilícito con el que amasaron una fortuna de más de cuatro millones de euros.

Según ha informado la Dirección General de la Policía, las pesquisas para dar con su paradero comenzaron en enero de 2023 y fue localizado el pasado jueves.

La Policía Nacional arrestó a Haredin Fejzulla en virtud de una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades de Bélgica, país en el que fue condenado a más de 29 años de prisión por trece delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y falsificación documental cometidos entre 2014 y 2018.

Tras su detención, fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que deberá decidir si lo extradita a Bélgica.

Se encontraba en la lista denominada por los cuerpos de seguridad como 'Europe's Most Wanted Fugitives de Europol, que reúne a los prófugos de la justicia más buscados del continente.

#### La Guardia Civil intercepta a un vendedor de drogas al por menor en Fuerteventura

El individuo llevaba sustancias estupefacientes ocultas en su cuerpo

LP / DLP

PUERTO DEL ROSARIO

La Guardia Civil de Fuerteventura investiga a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en el municipio de Tuineje. El 1 de septiembre agentes detectaron a un individuo manipulando una valla en una propiedad privada en la Avenida de Las Palmeras en la Tarajalejo, un sitio conocido por ser un punto de distribución de drogas en el mercado local. Al aproximarse encontraron que llevaba una pastilla de resina marrón, identificada como hachís, además de una lámina del mismo material. Ambos paquetes estaban claramente dosificados, listos para su distribución, y tenían un peso total de 109 gramos. Este hallazgo confirma que las sustancias estaban preparadas para ser vendidas en pequeñas cantidades, una práctica común en la zona.



Agentes del Laboratorio de Criminalística inspeccionaron el lugar del robo con violencia y del homicidio. PEDRO FUMERO

### Un atracador fallece en el asalto a un restaurante en Tenerife

Los propietarios del local, un hombre y una mujer, le hicieron frente a dos ladrones y también resultaron heridos de arma blanca

Pedro Fumero

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Un hombre falleció durante el asalto a un restaurante en el sur de Tenerife en la medianoche de este domingo. El trágico suceso se produjo en el interior de un establecimiento de hostelería en la zona costera del municipio de Guía de Isora (Tenerife), en unas circunstancias que investigan profesionales de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Según indican las personas consultadas, el hombre fallecido era uno de los individuos que intentaron atracar un restaurante en Alcalá y recibió heridas de arma blanca que le provocaron la muerte. El suceso se produjo en el local Saúco, que está situado en un lugar privilegiado, en el paso litoral, muy cerca del mar y a poca distancia del hotel de lujo Palacio de Isora.

En el mencionado enfrentamiento también resultaron heridos de consideración otro de los ladrones, así como los dos propietarios del mencionado restauran- das confirmaron que esa persona te. Los dueños, un hombre y una mujer, se defendieron supuestamente de los dos ladrones. Tras recibir las heridas, los dueños del local fueron trasladados a un centro hospitalario.

El homicidio y el robo con violencia están siendo investigados por el Equipo Territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil del sur de Tenerife y por el Equipo de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife.

Agentes del Laboratorio de Criminalística del Instituto Armado también realizaron una inspección del lugar en el que se produjo este homicidio. Por el momento, el lugar se encuentra precintado hasta que se tomen las suficientes pruebas y se aclare que pasó en el lugar.

Tras el enfrentamiento entre los ladrones y los propietarios, la mujer salió del local ensangrentada y pudo pedir ayuda a los vecinos de la zona.

Las diversas fuentes consulta-

es la pareja sentimental de uno de los propietarios del local de hostelería. Ella fue una de las víctimas en el enfrentamiento que supuestamente se registró entre los dos ladrones y los dueños del Saúco, de origen venezolano, según las fuentes consultadas.

Esta mujer salió al exterior, por la calle La Fábrica, con una palanca, tipo patacabra, pues no sabía si en el exterior podía encontrarse todavía otro de los atracadores.

Sin embargo, poco antes, ese segundo ladrón había huído a la carrera por varias calles del núcleo costero. Este individuo también recibió varias cuchilladas, aunque se desconoce su gravedad.

El hombre fallecido, según los primeros datos que han trascendido, es un joven y su cuerpo quedó tendido, boca abajo, muy cerca de una puerta lateral del restaurante, utilizada por el personal y que da a la calle La Fábrica.

En el suelo del local también quedaron esparcidos billetes y facturas del negocio.

Si se confirma la hipótesis de que se trató de un atraco, los presuntos autores del mismo tuvieron en cuenta que en el local podía estar la recaudación del viernes, el sábado y el domingo. Y este lunes, además, es festivo en el municipio de Guía de Isora, pues en estos días se celebran las fiestas patronales en honor a la Virgen de Guía (Nuestra Señora de La Luz).

El segundo de los delincuentes huyó a la carrera y sufrió lesiones en el enfrentamiento

> La afectada salió del lugar de los hechos ensangrentada y fue a solicitar ayuda a vecinos de la zona

También aparecieron restos de sangre en una escalera que da acceso a la parte superior del restaurante, donde existe una oficina y un apartamento. Al ser conscientes de las heridas de gravedad sufridas por uno de los atracadores, los dos responsables del restaurante pidieron al personal sanitario de la primera ambulancia que llegó al lugar que lo atendieran a él primero. Sin embargo, en ese momento, la víctima ya había fallecido por las lesiones de arma blanca recibidas.

Según vecinos, hasta la calle La Fábrica y las inmediaciones acudieron tres ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para atender a los heridos. Los dos responsables del restaurante Saúco fueron trasladados a un centro hospitalario. Supuestamente, en varias ocasiones los dueños del Saúco habían sufrido robos, pero nunca antes de tanta gravedad como el de la medianoche del domingo.

El local se encuentra en una parte de lo que hace muchas décadas sirvió como la fábrica conservera de pescado del empresario Álvaro Rodríguez López.

Hasta hace algunos meses, en la otra parte también funcionó un supermercado al por mayor. Frente a dicha construcción se halla un antiguo embarcadero que es usado en la actualidad por personas que acuden a pescar.

#### Arrestados dos acusados de provocar un fuego en una casa del Puerto de la Cruz

LP / DLP

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Integrantes de la Policía Nacional detuvieron recientemente a dos hombres, de 37 y 45 años de edad, naturales de Santa Cruz de Tenerife, como presuntos autores de un delito de incendio de una vivienda en el municipio del Puerto de la Cruz.

La colaboración ciudadana ha sido muy importante para identificar a uno de los individuos arrestados, ya que lo habían visto portando una garrafa como las que son utilizadas para el transporte de combustible.

Los agentes, dada la fuerte virulencia de las llamas, se vieron obligados a desalojar varias viviendas contiguas, así como restringir temporalmente el tráfico, con la colaboración de la Policía Local portuense, en la Carretera General de El Botánico, debido a que el inmueble afectado se halla en las proximidades de dicha vía, y, de esa manera, facilitar también el trabajo de los medios de extinción. En dichas tareas intervinieron bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el Parque de La Orotava.

En el momento de los hechos, no había nadie en el interior de la vivienda incendiada, por lo que afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, según informó la Comisaría Provincial del cuerpo de seguridad.

La Policía Nacional detuvo en un primer momento al hombre de 37 años y, después de una investigación, se identificó y posteriormente se arrestó al segundo implicado, de 45 años, que participó de manera concertada con el primero en el incendio.

Ambos apresados fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que estaba en funciones de Guardia en el Puerto de la Cruz.

#### D. E. P. LA SEÑORA DOÑA María Mercedes Déniz Nieves (VIUDA DE DON FRANCISCO AUYANET VERA) QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, A LOS 79 AÑOS

DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijas: Yeray Rosario y Nayra María Auyanet Déniz; hijos políticos: Pepe y Mikel; nietos: Pepe, Pedro, Nicolás, Javier, Fran y Leire; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL que tendrá lugar el próximo LUNES, día 23 de septiembre de 2024, a las 19.30 horas, en la parroquia de Santa María del Pino (calle Ruiz de Alba, 7, Las Palmas de Gran Canaria); favor que agradecerán profundamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de septiembre de 2024

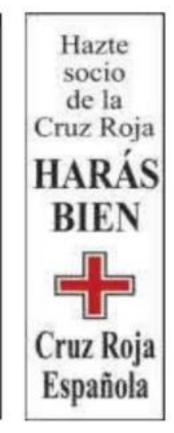

#### ALICANTE

#### Lanza 10.000 euros por un balcón en una operación antidroga con tres detenidos

La Policía Nacional ha desmantelado dos puntos negros de venta de droga en sendas viviendas en Benidor (Alicante), en un operativo en el que ha intervenido más de dos kilos de cocaína y detenido a tres personas, una de las cuales arrojó por el balcón 10.000 euros en efectivo y parte de la sustancia estupefaciente que guardaba en el domicilio cuando los agentes lo iban a re-

gistrar. Los tres sospechosos (dos españoles y una mujer de origen brasileño, de entre 30 y 51 años) han sido arrestados por su presunta relación con el tráfico de droga al menudeo, según la Comisaría Provincial. La Policía Nacional inició las pesquisas tras tener conocimiento de la existencia de dos viviendas, una de las cuales funcionaba como 'narcopiso. | Efe

EL GRAN BAZAR J. L. BANGO

#### **CRUCIGRAMA**

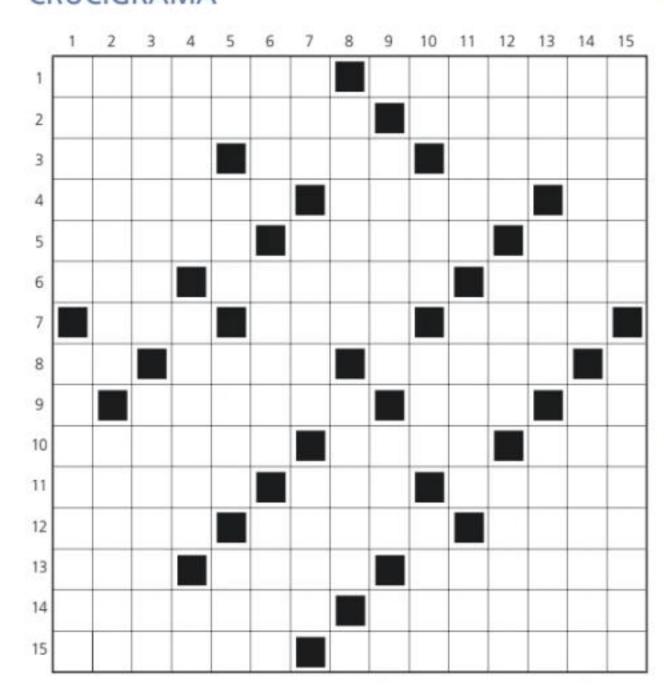

HORIZONTALES.- 1: Persona que se desplaza de un lugar a otro. Se dice de la comida copiosa y espléndida.-2: Atraiga, cautive. Instrumentos que sirven para dar forma a algo.-3: Amarrar. Nombre de varón. Jamás.-4: Frigorífico. Agarras. Partícula negativa. - 5: Cabo con que se izan y arrían las vergas. Deleites, gustos. Prefijo que significa sur.-6: Antigua medida de longitud. Aparecen, brotan. Cada uno de los puntos opuestos en que la órbita de un astro corta la eclíptica.-7: Época. Parte lateral de la cabeza. Lengua de tierra que penetra en el mar.-8: Símbolo del platino. Nombre de varón. Considera, estima. Símbolo del hidrógeno.-9: Símbolo del roentgen. Número de individuos necesarios para que un cuerpo deliberante tome ciertos acuerdos. Ornamento arquitectónico en forma de huevo. Símbolo del oro.-10: Suceda, acaezca. Así. Utilice.-11: Río de España. Ameos. Sotanas.-12: En los mamíferos, cada una de las tetas de la hembra. Despidió un olor muy malo. Existido.—13: Pierde el equilibrio. Dicho del champán o del cava, muy seco. Árboles salicáceos, comunes en las orillas de los ríos.—14: Comiencen. Empleara mucho tiempo en hacer algo. - 15: Mancha rosada en la mejilla. Nacidos en Corea.

VERTICALES.- 1: Alimento, comida. Dar fruto o utilidad una cosa.-2: Red informática mundial, descentralizada. Nacido en Cuba.—3: Componer, asear, adornar. Tenéis cariño a alguien o algo.-4: Vino blanco y fino que se elabora en Andalucía. Molesta, cansa, fastidia. Símbolo del cerio. -5: Símbolo del erbio. Igualdad en la altura de las cosas. Papagayo. Unidad de medida de cantidad de información.-6: Vuelta que se da a la tierra con el arado. Utilizara. Superficie.-7: Mamífero carnívoro plantígrado, de gran tamaño. Gas, cuyo componente principal es el metano, generado en las minas de hulla. Hombre ignorante y rudo.-8: Elige. Especie de elefante fósil que vivió en las regiones de clima frío durante el cuaternario. Símbolo del carbono. -9: Símbolo del oxígeno. Segunda época del período terciario. Código de signos para el control fiscal de cada contribuyente. Voz para llamar al perro.-10: Abreviatura de después del mediodía. Secuencia de ADN.-11: Prefijo que significa detrás de o después de. Atreverse.-12: Sobresueldo. Prefijo que significa una milmillonésima parte. Huesuda.-13: Ácido desoxirribonucleico. Paliza. Ponen.-14: Recaudación. Lugar donde hace mucho calor.-15: Tostando. Huesudas.

#### SOPA DE LETRAS

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.

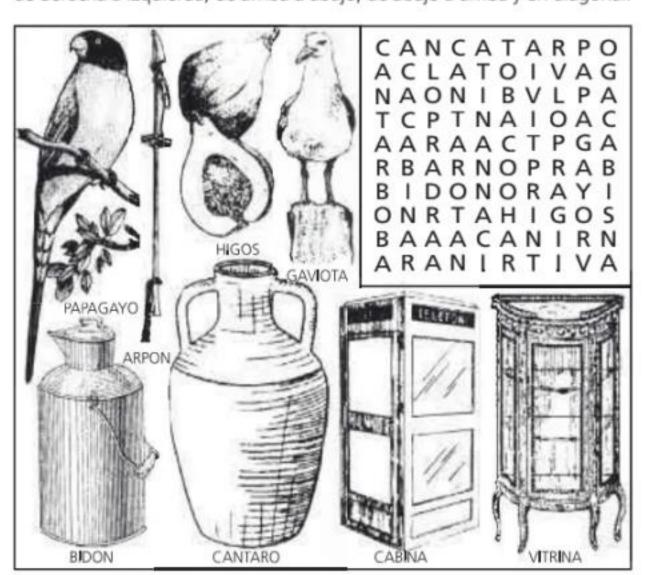

#### **AJEDREZ**

# abcdefgh

Blancas: Lasker. Negras: Ber. Blancas juegan y ganan.

#### **JEROGLÍFICO**

- ¿Y mi abrigo?

SST

#### SUDOKU

|   |   |   | 6 |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 3 |   |   | 7 | 5 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 7 | 8 |
| 9 |   | 2 |   | 6 |   |   | 1 | 3 |
|   |   | 1 |   |   |   |   | 2 |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 6 |   |
| 2 |   | 9 | 7 |   | 8 |   |   |   |

Dificultad media. Rellenar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

#### OLAFO EL VIKINGO POR CHRIS BROWNE





#### ILE RECOMIENDO ESTE PASTEL DE MANZANA CON DOS CAPAS DE CHOCOLATE EXTRAL ISLEMPRE VA BIEN PEDIR UNA SEGUNDA DPINION

8

#### **AUTODEFINIDO**

| PRECI-<br>SEMOS<br>SOCIEDAD<br>AÉREA   | ٧           | DE LA<br>CORUÑA<br>RESTA-<br>BLECIDO | ٧                                    | REMO DE<br>LAS AVES<br>INVENTAR | Ÿ                             | PADRE<br>SUPERIOR<br>APREMIA | Ÿ          |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|
| >                                      |             | ٧                                    |                                      | ¥                               |                               | Ÿ                            |            |
| TAPARA<br>UN RECI-<br>PIENTE<br>GOLPEE | <b>&gt;</b> |                                      |                                      |                                 |                               |                              |            |
| >                                      |             |                                      |                                      |                                 | GADOLINIO<br>PRESEN-<br>TADOR | >                            |            |
| MARQUE<br>MONEDA<br>CORRIEN-<br>TE     | >           |                                      |                                      |                                 | Ÿ                             |                              | MOTIVOS    |
| >                                      |             |                                      |                                      |                                 |                               | 100<br>PUESTA<br>DEL SOL     | <b>→</b> ¥ |
| INFU-<br>SIONES<br>ENTE                | >           |                                      |                                      | PALO DE<br>LABRANZA<br>NINGUNO  | <b>&gt;</b>                   | ٧                            |            |
| <b>&gt;</b>                            |             |                                      | CANTO<br>DEL CU-<br>CLILLO<br>CENSOR | <b>→</b> ¥                      |                               |                              |            |
| TIESTOS<br>POTEN-<br>TADA              | >           |                                      | *                                    |                                 |                               |                              |            |
| >                                      |             |                                      |                                      |                                 |                               |                              |            |
| QUE<br>SUENAN<br>MUCHO                 | >           |                                      |                                      |                                 |                               |                              |            |

#### **SOLUCIONES**

#### CRUCIGRAMA

Horizontales.-1: Viajero. Opípara.-2: Interese. Moldes.-3: Atar. José. Nunca.-4: Nevera. Coges. An.-5: Driza. Goces. An.-6: Ana. Surgen. Nodo.-7: Era. Sien. Cabo.-8: Pt. Blas. Opina. H.-9: R. Quorum. Ovo. Au.-10: Ocurra. Ansi. Use.-11: Duero. Ami. Lobas.-12: Ubre. Atufó. Sido.-13: Cae. Brut. Sauces.-14: Inicien. Tardara.-15: Roseta. Coreanos.

Verticales.-1: Vianda. Producir.-2: Internet. Cubano.-3: Ataviar. Queréis.-4: Jerez. Aburre. Ce.-5: Er. Ras. Loro. Bit.-Reja. Usara. Area.-7; Oso. Grisú. Atún.-8: Escoge. Mamut. C.-9: O. Eoceno. NIF. To.-10; PM. Gen. Pos. Osar.-11: Iones. Civil. Are.-12: Plus. Nano. Osuda.-13: ADN. Soba. Ubican.-14: Recaudó. Asadero. - 15: Asando. Huesosas.

#### AUTODEFINIDO

Sólo horizontales.-1: N. C. A. A.-2: Aeroclub.-3: Cerrara.-4: Pegue. Gd.-5: Señale.-6: Dinero. C.-7: Tés. Coa.-8: Ser. Cucú.-9: Macetas.-10: Poderosa.-11: Sonoros.

AJEDREZ 1-Dxe4+, fxe4; 2-Axe4++

JEROGLÍFICO

-Es éste. (eses; te)

| 50  | P/ | A I | DE | L | ΕΊ | ΓR | A. | S |
|-----|----|-----|----|---|----|----|----|---|
| CA  | N  | C   | A  | Т | A  | R  | P  | 0 |
| AC  | L  | 嵩   | T  | 0 | 40 | V  | a  | G |
| NA  |    |     |    |   |    |    |    |   |
| TIC | P  | T   | N  | A | 1  | 0  | A  | C |
| AA  | R  | A   | A  | C | T  | P  | Ğ  | A |
| RB  | A  | R   | N  | 0 | 9  | R  | Ä  | B |
| 810 | D  | 0   | N  | 0 | R  | A  | Ÿ  | 1 |
| ON  | R  | T   | A  | Н | 10 | G  | ä  | S |
| BA  |    |     |    |   |    |    |    |   |

| 11 | 917 | 6 | 51 | 4 | 3 | 8  |   |
|----|-----|---|----|---|---|----|---|
| 51 | 418 | 2 | 11 | 3 | 7 | 91 | i |
| 61 | 213 | 9 | 81 | 7 | 5 | 4  | 1 |
| 3  | 5 6 | 1 | 4  | 2 | 9 | 7  | J |
| 91 | 712 | 8 | 81 | 5 | 4 | 1. | 1 |
| 41 | 811 | 3 | 71 | 9 | 6 | 21 | 1 |
| 8  | 3 5 | 4 | 9  | 1 | 2 | 6  | Ì |
| 21 | 619 | 7 | 31 | 8 | 1 | 51 |   |

71114 5 2 6 8 3 9

SUDOKU

### DÍA de septiembre de 2024

#### La suerte

| ONCE  | 16/9/2024          |
|-------|--------------------|
| 70963 | Serie: 034         |
|       | 11/9/2024          |
| 85521 | Serie: 043         |
|       | 12/9/2024          |
| 65316 | Serie: 002         |
|       | Cuponazo 13/9/2024 |
| 43478 | Serie: 017         |
|       | Sueldazo 14/9/2024 |
| 37810 | Serie: 22          |
|       | Sueldazo 15/9/2024 |
| 55459 | Serie: 004         |

PREMIOS ADICIONALES

16951 Serie: 007 27343 Serie: 028 33523 Serie: 043 84360 Serie: 027

Mi día 16/9/2024 13 JUL 1926 Suerte: 2

#### Súper ONCE 16/9/2024

Sorteo 1

05-07-16-22-28-33-35-37-41-45-47-54-58-66-68-73-75-77-79-84 Sorteo 2

10-13-14-15-17-19-22-25-31-36-38-42-45-46-53-56-65-75-77-78 Sorteo 3

02-04-09-11-12-14-16-27-30-32-39-43-58-61-68-69-71-77-78-84 Sorteo 4

06-07-11-12-15-17-21-22-28-31-36-40-46-52-60-67-69-72-76-82 Sorteo 5

02-03-09-11-16-22-23-32-37-40-42-43-46-49-52-63-65-68-76-80

| Triplex  | 16/9/2024 |
|----------|-----------|
| Sorteo 1 | 001       |
| Sorteo 2 | 044       |
| Sorteo 3 | 887       |
| Sorteo 4 | 799       |
| Sorteo 5 | 970       |
|          |           |

**Euro Jackpot** 13/9/2024 02-03-17-40-44 Soles: 4 y 8

Eurodreams 16/9/2024

11-19-22-27-39-49 Sueño: 1

El millón: GLJ90382

Bonoloto 16/9/2024 11-19-22-27-39-49 C:35-R:3 Euromillones 10/9/2024 06-29-46-47-48 El millón: GJR51470 E:2y9 13/9/2024 10-15-17-31-42

La Primitiva 16/9/2024 01-09-11-34-35-44 C: 13 R: 9 Joker: 1229 547

E: 4 y 12

12/9/2024 08-10-22-36-44-45 C: 28 R: 6

Joker: 2 445 600 14/9/2024 C:24 R:8

09-11-19-23-44-46 Joker: 1595 178

El Gordo 15/9/2024 02-08-27-40-52 Clave: 4 SE RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN

LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

#### Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Elaboración propia.

Gran Canaria: Intervalos de nubosidad baja, media y alta, predominando los cielos poco nubosos en el norte a mediodía. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a partir de la tarde, sin que se descarte que vayan acompañadas de alguna tormenta aislada, especialmente en la mitad sur. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas altas. Fuerteventura y Lanzarote: Intervalos de nubosidad baja, media y alta. Probabilidad de Iluvias. Viento flojo de componente norte. Tenerife: Intervalos de nubosidad baja, media y alta. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte a primeras horas, que podrían extenderse al resto de zonas a lo largo del día. Por la tarde no se descarta que vayan acompañadas de alguna tormenta aislada en el sur. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en cumbres. La Palma, La Gomera y El Hierro: Intervalos de nubosidad baja y alta. Probabilidad de lluvias débiles. Viento en general flojo del nordeste.



#### El mar

N o NE 2 o 3, arreciando a 4 y ocasionalmente a 5 en el oeste y este mar adentro. Marejadilla con áreas de marejada. Mar de fondo del N o NE de 1 a 2 m disminuyendo a de en torno a 1 m a partir de la madrugada. En la costa sur, variable 1 a 3 con brisas y rizada.

#### Crepúsculo Mareas

HORARIO ALTURA MATUTINO VESPERTINO PLEAMAR 1.23 h. - 13.33 h. 2.52 - 2.82 NAUTICO 6.58 h. 20.56 h. BAJAMAR 7.19 h. - 19.49 h. 0.40 - 0.17 7.25 h. 20.29 h. CIVIL

#### Próximos días La Palma Lanzarote 280-190 240-210 a a La Gomera 250-220 Tenerife Fuerteventura 250-200 El Hierro **Gran Canaria** 260-220 200-100

#### **GUARDIA DE 24 HORAS**

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

- C/ Pedro Infinito, 175 Schamann Ciudad Alta, 928368368
- Paseo Tomás Morales, 71 Esq. Carvajal. 928245208
- C/ Presidente Alvear, 8 Junto Gasolinera Alcaravaneras, 928248610
- Carretera de Teror, 16 Tamaraceite. 928580730

#### **GRAN CANARIA**

Agaete: C/ Francisco Palomares, Parcela 16, Finca 9, C.C. Puerto de Las Nieves. 928886004

Agüimes-Ingenio: C/ Alcalde José Ramírez Bethencourt, 101 - El Burrero. 928738585

(Hasta las 22.00 horas). Avda. de Ansite, 80 - Cruce de Arinaga, 928181042 Arucas: C/ Párroco Déniz, 44 - Montaña

Cardones, 928600283 Firgas: Pasaje Las Margaritas - Camba-

lud. 928623104 Gáldar-Guía: Lomo Guillén s/n, local nº 2, 1ª Fase de Residencial Las Huertas, finca nº 15 (Guía). 928895047

#### FARMACIAS DECEMBER **DEGUARDIA** www.coflp.org

(Hasta las 22.00 horas), Carretera de Hoya Pineda, 48 (Gáldar). 928178671 La Aldea de San Nicolás: C/ Dr. Fleming,

número 123, 928892317 Mogán: C/ Viera y Clavijo, núm. 30 - Ar-

guineguín. 928735184 Moya: C/ Pío XII, 4 - Trujillo. 928610390

San Bartolomé de Tirajana: Avda. Tirajana, 39 - Edf. Mercurio - Playa del Inglés. 928762421 San Bartolomé de Tirajana (casco): C/

Tamarán, 11 - (Tunte), 928127035 San Mateo: Avda. Tinamar, núm. 12 Santa Brigida: C/Cura Navarro, 100 - La Atalaya, 928288334

Santa Lucía de Tirajana: C/ Venezuela, 18 - Frente a Hiperdino (Los Llanos) - Vecindario. 928149102

Telde: C/ Diego Ramos, 1 - Plaza de San

Gregorio. 928692538 **Teror:** C/ Nueva, núm. 2, 928630177 Valleseco: C/ León y Castillo, 22 Valsequillo: C/ Juan Carlos I, núm. 7

#### El sol

Sale a las 7.49 horas. Se pone a las 20.05 horas.

#### La luna

Sale a las 19.53 horas. Se pone a las 6.54 horas.

#### FASES

Martes 17 de septiembre, luna Ilena: martes 24 de septiembre. cuarto menguante; martes 2 de octubre, luna nueva; jueves 10 de octubre, cuarto creciente.



Viernes 250 - 210

#### Sábado 250 - 210

#### LANZAROTE

Arrecife: Rambla Medular, 85 928597161

Tías: Avda. Juan Carlos I, nº 30 - Local 2 -Puerto del Carmen, 928596117

Yaiza: C/ Vista de Yaiza, núm 60 - Local A Haría: (Hasta las 22.00 horas). C/ Villanueva, 17 - Mala, 928529675

Teguise: (Hasta las 22.00 horas). Avda. Islas Canarias, 13 - Costa Teguise. 928826130

Tinajo-San Bartolomé: (Hasta las 22.00 horas). C/ Dr. Cerceña Bethencourt, 10, San Bartolomé de Lanzarote

#### **FUERTEVENTURA**

Caleta de Fuste: Local B1 del C.C. El Castillo, Avda. El Castillo. 928163160 La Oliva: Avda. Ntra. Sra. del Carmen, núm. 44 - Corralejo. 928866020

Morro Jable-Jandía: C/ Las Afortunadas. 1- Locales 54, 55, 56 - Edificio Palm Garden. Jandía. 928540272

Puerto del Rosario: C/ León y Castillo, 77 Tuineje-Gran Tarajal: C/ Princesa Tamonante, 24 - Gran Tarajal. 928870117

#### Atentos a...

#### **EL HORMIGUERO**

#### 20:45 Antena 3

El programa recibe al campeón mundial de artes marciales mixtas, Ilia Topuria. El deportista viene para presentar Topuria: Matador, una película que se estrena el próximo 19 de septiembre, que aborda su faceta más personal, haciendo al espectador partícipe de su sacrificio hasta conseguir alcanzar sus sueños.

#### **EL COMISARIO** MONTALBANO

21:00 La 2

Tras la demolición en Vigata de un silo, aparece un diario de 1943, escrito por un joven de unos quince años, que llega a manos del comisario Montalbano. En él, se hace alusión a un terrible acontecimiento. Al día siguiente, un anciano de 92 años aparece asesinado a tiros en su casa.



#### PESADILLA **EN LA COCINA**

21:30 laSexta

El programa visita Alboraia, en Valencia, donde se encuentra La Terracita, un restaurante con un concepto único que une la oferta de un gastrobar con la diversión de un parque de bolas infantil, una combinación que podría ser un sueño para los niños, pero que se ha convertido en una pesadilla para su propietario.

#### TESOROS PERDIDOS **DE EGIPTO**

21:30 DMax

Equipos internacionales de arqueólogos se embarcan en una serie de excavaciones para desvelar los secretos en la vida del Valle de los Reyes, Egipto.

#### HERMANOS

21:45 Antena 3

Sarp va con Ogulcan a la tienda donde trabajan Ömer y Yasmin con la intención de destrozarla. Paralelamente, Ayla busca a Elif y se pone a llorar asegurándole que la quiere mucho, pero que debe confesarle algo muy grave. Más tarde, Ayla acaba contándole a Elif que ella fue la causante de la muerte de su madre. Además, Berk escucha una conversación donde Gokhan confiesa que le está robando todo su dinero y patrimonio. Finalmente, Ogulcan se enfrenta a Ömer y le pega un empujón que hace que Ömer caiga por unas escaleras quedándose inconsciente en el suelo, con una herida en la cabeza y lleno de sangre.

#### **TESORO DEL AMAZONAS**

21:50 h. La1[\*\*\*] ► Acción. 2003. Estados Unidos. Dirección: Peter Berg. Intérpretes: Dwayne Johnson, Seann William Scott, Rosario Dawson, Christopher Walken, Ewen Bremner. 104 min. Color.

■ Un cazarrecompensas viaja a He-Ildorado, una ciudad en lo profundo del Amazonas, para capturar a un convicto. Pero al llegar a su destino y conocer al fugitivo termina cambiando de planes.

#### La1

05.00 Telediario matinal 07.00 La hora de La 1 09.40 Mañaneros

13.00 Telecanarias 1 13.10 El gran premio de la

cocina 14.00 Telediario 1

14.50 Telecanarias 1

15.15 El tiempo 15.30 Salón de té La Moderna

16.30 La Promesa

17.30 El cazador stars 18.30 El cazador

19.30 Aqui la Tierra Presentado por Jacob Petrus.

Presentado por Marta Carazo. Con la colaboración de Arsenio Cañada.

20.40 La Revuelta

20.00 Telediario 2



21.50 Cine 'Tesoro del Amazonas' Un cazarrecompensas viaja a Helldorado, una ciudad en lo profundo del Amazonas, para capturar a un convicto.

#### 23.25 Cine 'Police'

Virginie, Erik y Aristide trabajan como policías en una brigada local. Mientras tratan de mantener unidas sus vidas personales y emocionales, lidian con los sucesos diarios de violencia en los hogares y en las calles. Una noche se les asigna una misión inusual: deben llevar a un inmigrante de vuelta a la frontera por

razones no especificadas. 00.55 La noche en 24 horas Presentado por Xabier Fortes. 03.25 Noticias 24 horas

#### La2

05.30 Inglés online TVE 06.25 La 2 express

06.35 ¡Por fin es lunes! 07.00 El año salvaje en África 07.50 Agrosfera

08.30 Agui hay trabajo 08.55 La aventura del saber 09.55 La 2 express

10.00 Documenta2 10.50 Al filo de lo imposible 11.20 Las rutas D'Ambrosio

12.15 Mañanas de cine 'Coraje, sudor y pólvora' 13.50 Curro Jiménez

14.45 Saber y ganar

15.30 Grandes documentales 17.05 Documenta2

18.00 Grantchester

18.45 Culturas 2 Presentado por Tània Sarrias.

19.15 Mi familia en la mochila 19.40 Reformas extraordinarias de George Clarke



21.00 El comisario Montalbano - Un diario del 43 (T13): Tras la demolición en Vigata de un silo, aparece un diario de 1943, escrito por un joven de unos quince años, que llega a manos del comisario Montalbano. En él, se hace alusión a un terrible acontecimiento. Al día siguiente, un anciano de 92 años aparece

asesinado a tiros en su casa. 00.40 Documentos TV 01.40 Festivales de verano

03.05 Zoom tendencias 03.35 Documenta2

04.20 La 2 express 04.35 La aventura del saber

#### Antena 3

05.00 Ventaprime

05.15 Noticias de la mañana 07.55 Espejo público

12.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

12.45 La ruleta de la suerte 14.00 Antena 3 Noticias 1 Presentado por Sandra Golpe.

14.30 Deportes

14.35 El tiempo 14.45 Sueños de libertad

16.00 Y ahora Sonsoles 19.00 Pasapalabra 20.00 Antena 3 Noticias 2

Presentado por Vicente Vallés y Esther Vaquero.

20.30 Deportes

20.35 El tiempo

20.45 El hormiguero El programa recibe al campeón mundial de artes marciales mixtas, Ilia Topuria. El deportista viene para presentar Topuria: Matador, una película que se estrena el próximo 19 de septiembre, que aborda su faceta más personal, haciendo al espectador partícipe de su sacrificio hasta conseguir alcanzar sus sueños.



21.45 Hermanos

Sarp va con Ogulcan a la tienda donde trabajan Ömer y Yasmin con la intención de destrozarla. Paralelamente, Ayla busca a Elif y se pone a llorar asegurándole que la quiere mucho, pero que debe confesarle algo muy grave. Más tarde, Ayla acaba contándole a Elif que ella fue la causante de la muerte de su madre.

00.00 Una nueva vida 01.15 The Game Show

#### Cuatro

06.00 Love Shopping TV Cuatro

06.30 ¡Toma salami! 07.30 Callejeros viajeros 09.20 Viajeros Cuatro

10.30 En boca de todos 13.00 Noticias Cuatro

Presentado por Alba Lago. 13.55 ElDesmarque Cuatro 14.10 El tiempo

14.30 Todo es mentira Programa de humor presentado

por Risto Mejide. 17.00 Lo sabe, no lo sabe Concurso presentado por Xuso

18.00 |Boom! 19.00 Noticias Cuatro

Presentado por Diego Losada y Mónica Sanz. 19.45 ElDesmarque Cuatro

Presentado por Ricardo Reyes. 20.00 El tiempo 20.10 First Dates



#### 21.50 Código 10

Manu Tenorio se sienta en el programa para aclarar la polémica en torno a los inquilinos que supuestamente ocupan su casa de Sanlúcar de Barrameda. Según Tenorio, los inquilinos llevan un año sin pagarle y permanecen en la vivienda, aunque ellos dicen que están abonando la renta directamente a Hacienda porque, según sostienen, han recibido una carta del fisco que así se lo indica para hacer frente a una supuesta deuda millonaria del cantante.

00.50 ElDesmarque madrugada Presentado por Ricardo Reyes. 01.35 The Game Show

02.15 En el punto de mira

#### Tele 5

07.55 La mirada critica

09.30 Vamos a ver 14.00 Informativos Telecinco Presentado por Isabel Jiménez v

Ángeles Blanco. 14.30 ElDesmarque Telecinco

14.40 El tiempo 14.45 El diario de Jorge

16.30 TardeAR 19.00 Reacción en cadena 20.00 Informativos Telecinco Presentado por Carlos Franganillo

y Leticia Iglesias. 20.35 ElDesmarque Telecinco 20.45 El tiempo



#### 20.50 Gran Hermano: límite 48 horas

Presentado por Jorge Javier Vázquez. Tras su visita de prospección de anoche, Lucía y Silvia abandonan definitivamente la casa secreta y se trasladan a vivir a la casa oficial. En línea con el doble juego que está centrando el arrangue de la edición, las mellizas deben diseñar una coartada que oculte sus verdaderas identidades. Su idea inicial es compartir que son pareja sentimental. Además, uno de los cuatro nominados, Luis, Nerea, Óscar y Juan, se salva de la doble expulsión prevista para la gala del jueves. Por otro lado, el programa muestra las reacciones tras la salvación anoche de Ruvens por parte de los tres primeros Big bros, Edi, Manu y Elsa, y centra parte de su atención en los avances en la relación cada vez más estrecha entre Edi y Violeta.

01.00 Gran Madrid Show

#### La Sexta

05.00 Minutos musicales

05.30 Ventaprime 06.00 Previo Aruser@s 08.00 Aruser@s

10.00 Al rojo vivo Presentado por Antonio García Ferreras.

13.30 La Sexta noticias 1a

edición Presentado por Helena Resano.

14.15 Jugones

14.30 La Sexta meteo 14.45 Zapeando

16.15 Más vale tarde Presentado por Cristina Pardo y Iňaki López.

19.00 La Sexta noticias 2a edición

Presentado por Cristina Saavedra Rodrigo Blázquez.

20.00 La Sexta Clave Presentado por Joaquín Castellón,

20.20 La Sexta meteo 20.25 La Sexta deportes

Espacio dedicado a la información de actualidad deportiva. Presentado por Carlota Reig y Óscar Rincon.

20.30 El intermedio Programa de humor presentado por El Gran Wyoming y Sandra Sabatés. Con la colaboración de Dani Mateo, Thais Villas, Andrea Ropero, Cristina Gallego, Isma Juárez, Mikel Herrán, Inés Rodríguez, Joaquín Reyes, Raúl Pérez y Guillermo Fesser.



21.30 Pesadilla en la cocina 01.00 Crimenes imperfectos

01.30 Pokerstars 02.15 Play Uzu Nights

03.05 Minutos musicales

#### TV Canaria

06.00 Macaronesia Sport

06.30 Lavadoras de texto 06.45 Desahogo

07.45 Buenos días, Canarias 11.00 Hotel El Balneario

11.55 Videoclip Tu luz, 25 años contigo

12.00 Ponte al día

14.30 Telenoticias 1

Presentado por Paco Luis Quintana.

15.10 El tiempo 1

15.15 TN Deportes 1

15.30 Cógeme si puedes 16.30 Cine

'Enlazados'

18.10 Embajadores

18.20 ¡Toda una vida! 25 años contigo

19.50 Como en casa

20.30 Telenoticias 2

Presentado por Pilar Rumeu. 21.10 El tiempo 2

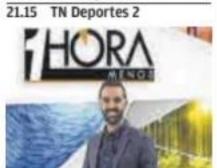

#### 21.30 Una hora menos

Presentado por Victorio Pérez. Espacio divulgativo centrado en la mirada al territorio y sus habitantes a través de la meteorología, la ciencia, el medio ambiente y el patrimonio. Todo ello con especial atención al sector primario de las islas, al

mundo rural y a los pueblos.

22.30 Noveleros 00.40 Soy una PEPA 01.40 ¡Toda una vida! 25 años

contigo

02.10 Cógeme si puedes 02.55 Una hora menos

03.55 Ponte al dia



GRAN CANARIA:

Alcalde Ramírez Bethencourt, 8. 35003 Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono: 928 479 400





#### Miel, limón & vinagre

#### Michel Barnier

PRIMER MINISTRO DE FRANCIA



# Libertad, igualdad, derechosidad

Por fin terminaron los conciliábulos interminables, los contactos subterráneos, las negociaciones exasperadas y hasta los cursis Juegos Olímpicos de París y el presidente Macron pronunció el nombre del afortunado mortal. Michel Barnier sería el primer ministro, al cabo de dos meses de celebrada la segunda vuelta de las elecciones legislativas que había ganado una amplísima coalición organizada para detener en seco el crecimiento de extrema derecha. La izquierda -demostrando su enésimo despiste- se quedó estupefacta. Francia Insumisa fue la primera que proclamó que Macron le había robado los votos a la izquierda para designar como primer ministro a un político de la derecha más añeja y despiadada. Aquí, en España, el analfabetismo político imperante llevó a egregios tarados progresistas a hablar de golpe de Estado. El artículo 8 de la Constitución francesa otorga al jefe de Estado la potestad de nombrar primer ministro, sin más matices ni requisitos. Se entiende que el presidente de la República intentará elegir a un diputado capaz, solvente, con hechuras de liderazgo y que ofrezca ciertas garantías de estabilidad gubernamental. Pero no existen requisitos. Con su histrionismo habitual Mélenchon, que había exigido la púrpura ministerial, denunció que el presidente de la República buscaba el apoyo y la comprensión de los ultras de Le Pen.

Quizás no sea así. Macron es un socioliberal, un derechista moderado en casi todo, y se ve incapaz de transar los límites de un acuerdo programático con una izquierda ligeramente radicaliza-



da cuyas exigencias significarían aumentar más de 90.000 millones de euros el gasto público en cuatro años, cuando Francia está obligada, por sus compromisos con la UE, en disminuir su gasto público un 30% en 2025 para aliviar una deuda nacional que ya supone casi el 111% de PIB anual. Cualquier candidato de la Francia Insumisa o del PSF levantaría el rechazo guerrillero de los ultraderechistas de Reagrupamiento Nacional y sus satélites. Y así aparece Michel Barnier, un conservador prototípicamente francés nacido en una pequeña ciudad de Auvernia con una larga carrera política a sus espaldas y particularmente apreciado en las élites empresariales francesas y en el servicio diplomático. Como buen burgués de derechas, sin embargo, tiene una característica que le distingue: la preocupación y la ocupación sobre la perspectiva europea y mundial. Dos veces ministro (de Agricultura y Pesca y de Asuntos Exteriores), dos veces comisario de la UE (de Política Regional y de Mercado Interior y Servicios), Barnier puede ser

> un patriota francés, pero no es un provinciano. Está convencido de que la libertad, la igualdad y la fraternidad solo pueden conseguirse desde el conservadurismo renovado y la unidad europea.

> Barnier es un negociador hábil, talentoso y de una extraordinaria paciencia que concilia con una tozudez en la defensa de lo esencial. Rigor y flexibilidad y si la negociación se paraliza, vuelta a empezar. Por eso la Comisión le encargó una labor

de una espantosa complejidad: negociar el Brexit con el Reino Unido. Es lo que Macron anhela: un premier que no irrite ni asuste a los ultras y que pueda convencer a los socialistas y otras facciones templadas del Frente Popular en un mínimo paquete de reformas para los próximos tres años Una síntesis imposible, pero Barnier ha asumido el encargo. Entre sus muchas condecoraciones esta la Gran Cruz de la Orden de las Islas Canarias. Bajo su comisariado se aprobó el memorándum común sobre las regiones ultraperiféricas de la UE incorporado en la Constitución europea de 2003. Las RUP no se hubieran materializado y reconocido sin la labor -de nuevo orden, diálogo, negociación- de Michel Barnier y todos los políticos con más de veinte años de ejercicio en Canarias lo recuerdan con respeto y agradecimiento.



